

#### Un penal polémico le cortó la racha a la Selección

Colombia la frenó por 2-1 en Barranquilla, por las Eliminatorias. El árbitro no sancionó el penal, pero un minuto más tarde le advirtieron desde el VAR. P. 38



BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXIX Nº 28.300, **PRECIO: \$ 2.200,00** EN C.A.B.A. Y GBA -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR **\$** 300,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 54. Miércoles 11 de septiembre de 2024

## Escándalo en Río Turbio por coimas: echan al interventor

Thierry Decoud es amigo de uno de los intermediarios acusados.

El presidente Javier Milei no quiso escuchar las explicaciones del titular de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, después de que una investigación de Clarín revelara que dos personas, presuntamente en nombre de la empresa, habían pedido "comisiones" a la compañía TEGI que pretendía comprar 30 mil toneladas de carbón. En Casa Rosada se terminó de gestar su despido, cuando circularon fotos que lo mostraban junto a Andrés Gros, uno de los dos intermediarios involucrados. Decoud, Gros y Saleme fueron denunciados ante la Justicia federal. x3



Por más de 90 minutos, los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos sentaron posiciones sobre aborto, economía, racismo y la guerra en Ucra-

nia. Kamala Harris se mostró segura y no perdió la compostura ante un rival que la acusó de llevar inmigrantes ilegales "que se comen los perros y los gatos" y de "marxista". Trump apeló a exabruptos y trató de afianzar el voto de su sector. Las elecciones serán el 5 de noviembre. R22

## "El hematoma no parecía algo sin querer", dijo la esteticista de Yañez

Florencia Aguirre declaró ante la Justicia en la causa por la presunta violencia de género de Alberto Fernández contra su ex pareja. La mujer, esteticista de Fabiola Yañez, afirmó que los moretones que vio en el brazo y el ojo de la ex primera dama "no fueron producto de tratamientos de belleza", como sostiene el ex presidente. Según Aguirre, cuando le consultó a Yañez por el ori-gen, "ella justificó a Alberto diciendo que fue un golpe involuntario, pero yo no le creí". Al preguntarle el fiscal por qué no le había creído, contestó: "Por la forma que tenía el hematoma no parecía sin querer". Pr

## El kirchnerismo se moviliza en contra del veto de Milei a la ley de jubilaciones

La marcha será a partir de las 11 y se sumarán fuerzas de izquierda, piqueteros del Polo Obrero, Movimiento Evita y Barrios de Pie, entre otros, y sindicalistas K como Pablo Moyano y Hugo "Cachorro" Godoy. El Gobierno prepara un fuerte operativo de seguridad. Milei confía en que la oposición, luego de la división en el radicalismo, no consiga los dos tercios para volver a discutir la ley. P.6

## Los municipios ya no podrán incluir tasas en las facturas de los servicios

De manera "escondida" en las boletas de luz y gas, aparecen una serie de cargos ajenos a la naturaleza de los servicios, y que pueden llegar casi hasta el 50% de lo que se paga, según mostró el ministro Caputo en una factura de gas con nueve cargos extra. Es por decisión de los intendentes. También hay quejas por procedimientos similares que afectan a comercios y se trasladan a los precios de los productos. RTO

## Paros salvajes: Aerolíneas denuncia al gremio y quiere echar a Biró del directorio

El presidente de la empresa, Fabián Lombardo, dijo que irá a la Justicia por los "paros salvajes y extorsivos" que ocasionaron pérdidas por US\$ 2 millones. Y que iniciará acciones para echar del directorio de la compañía a Pablo Biró, representante de los pilotos, "por ser responsable ilimitada y solidariamente de los daños". Anoche, además, paros parciales de maleteros ya complicaban Ezeiza y Aeroparque. P.15

CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Sumario

## La era del voto fluido





Pablo Vaca pyaca@clarin.com



luido, podría decirse, para es tar a tono con los tiempos. Es el nuevo estilo que reina entre políticos en general y legisladores en particular. Para decirlo más claro; no se sabe de qué lado están. ¿Oficialistas u opositores? Según la ocasión, Una vez más, Milei lo hizo

Lo ejemplifica con crudeza la división que sufrirá el bloque de diputados de la UCR en la votación que hoy intentará reivindicar la lev de recomposición de jubilaciones vetada por el Presidente. De los 34 diputados liderados por el cordobés Rodrigo de Loredo, siete votarían a favor del oficialismo. Es decir, para salvar el veto y contra lo que ellos mismos votaron en junio pasado.

La fluidez es tal que tampoco podría decirse que esa fractura radical refleia una interna específica. Hay quienes responden a los gobernadores Cornejo (Mendoza) y Valdés (Corrientes), que prefieren no tensar su vínculo con la Rosada. Lo

mismo que la cordobesa Soledad Carrizo, el tucumano Mariano Campero o la santa-cruceña Roxana Reyes. Pero este "miniblo

que" se arma para hoy. Se usa y se cambia. Su postura fue duramente cuestionada por el presidente del partido, el senador Martín Lousteau. "Tienen que dar explicaciones de por qué cambian el voto", condenó. Vale recordar que Lousteau acordó con el kirchnerismo para presidir la bicameral de Inteligencia y promueve una postura claramente opositora al gobierno libertario: fue el único radical que votó en contra de la Lev Bases.

Salvo, claro, en el espinoso asunto de res paldar la candidatura del cuestionado Ariel Lijo a la Corte Suprema. En ese caso, Lousteau se convierte en el rev de la evasiva. Todo indica, por su estrecha alianza con dirigentes como Yacobitti y Angelici, de conocida influencia y variados intereses en el Poder Judicial, que levantará la mano a favor de Lijo, tal como quiere el Gobierno, pero en contra de lo que harán otros radicales que va adelantaron su rechazo.

Como queda dicho, resulta complicado predecir en la política criolla modelo 2024 cómo votará cada quién. La implosión de los partidos en vivo y en directo.

Tampoco es siempre homogénea la postura del peronismo. Por ejemplo, los tucumanos de Jaldo directamente hicieron rancho aparte y votan con el oficialismo,

#### Complicado predecir cómo votará cada quién. Oficialista u opositor según la ocasión.

lejos de la dureza con que se planta el cristinismo. Otro caso: cuando se trató el imuesto al tabaco, en abril, 21 diputados justicialistas votaron con los radicales para mantenerlo, mientras que el kirchnerismo se abstuvo. El viento soplaba distinto.

En el PRO, la fluidez del voto también se impone. Aliados del oficialismo, hace me-

nos de un mes Macri ordenó a sus legisla dores rechazar el DNU que otorgó fondos extra a la SIDE. Sin embargo, en Diputados, cuatro integrantes de la bancada votaron con el oficialismo y dos se abstuvieron. De paso: en esa misma sesión, dos diputadas libertarias, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta (que ya dejó el bloque), dieron quórum: el oficialismo vota unificado, pero sus diferencias internas alcanzan niveles antológicos

Fuera del Congreso el fenómeno de la imprevisibilidad se repite. Como mues tra, la "libertad de acción" que el consejo directivo de la CGT les dio ahora a sus gremios adherentes para participar de la marcha de hoy. Según Andrés Rodríguez, adjunto de la central y dialoguista de todas las épocas, se trata de un "hecho táctico". Es la misma CGT indomable que le hizo un paro general al Gobierno el 24 de enero y otro el 9 de mayo.

Tácticas fluidas, se ve Deben haber leido a Zygmunt Bauman.

EL SEMÁFORO

Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

#### **Gabriel Rubinstein**



## Operativo despegue

El viceministro de Sergio Massa parece haber cambiado de posición. Nueve meses después del fin del gobierno de Alberto Fernández, asegura que no es-taba de acuerdo con el "Plan Platita" del ministro de Economía y candidato presidencial de los K. Como era de esperar, recibió duras críticas. El País

## Rodrigo de Loredo



Sin control

Es el jefe del bloque de diputados radicales, pero no pudo mantener la homoge neidad de la posición res-pecto del veto de Milei a la modificación de la fórmula jubilatoria. Cinco legisladores de ese cuerpo, posaron para la foto este miércoles con el Presidente y funcionarios del Gobierno en un claro mensaje. El País

**Héctor Silva** 



**Un ejemplo** Es docente de Física y Química y trabaja en ocho es-cuelas de Entre Ríos. Para dar clases, recorre 2.500 kilómetros por semana. Y araña los \$ 400 mil de sala-rio. Con 29 años, hace seis años que ejerce como maestro y hoy está al frente de 19 cursos con unos 400 alumnos. "Tito" es reconocido. Sociedad

#### HUMOR

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 8  | i  | ï  |    | i  | i  | i  |
| 9  | i  | i  |    |    | 10 | iT |
| П  | 11 | i  | i  | 12 |    |    |
| 13 |    | İ  | 14 | Ī  | Ī  | 15 |
| 16 |    | 17 | i  | i  | i  |    |
| 18 | i  | i= | i  | i  | i  | i  |

CLARN – MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Tema Del Día

#### Sospechas de corrupción en una empresa pública



Afuera. El desplazado interventor de YCRT, Thierry Decoud. Su amigo Andrés Gros es el que en un audio pide coimas para cerrar una venta de carbón a una empresa extranjera.

## El Gobierno echó al interventor de la minera estatal de Río Turbio por el escándalo de las coimas

Thierry Decoud, ex funcionario macrista, es amigo del intermediario apuntado. La revelación que hizo Clarín desató fuertes ruidos internos en el Gobierno. Milei decidió desplazarlo.

El Gobierno echó al interventor de Yacimientos Carboniferos Rio Turbio (YCRT), una de las empresas estatales que la Ley Bases habilitó al Ejecutivo para poder privatizar en forma parcial, tras el escándalo de las coimas que reveló Clarin.

las coimas que reveló Clarín.
"Hasta que se aclaren los hechos, el Presidente (Javier Milei) ha tomado la decisión de despedirlo", anunció ayer en conferencia de prensa el vocero Manuel Adorni sobre Thierry Decoud, quien fue funcionario del PRO y es amigo de uno de los intermediarios apuntados por pedir coimas, Andrés Gros. El otro es el tucumano Alejandro Saleme.

En junio pasado, la compañía de capitales árabe-israelies TEGI Limited -tiene sede en Dubai- ofreció a YCRT una propuesta de compra de 30.000 toneladas de carbón de baja calidad por cerca de 2,1 millones de dólares, el equivalente a

aproximadamente US\$ 70 por tonelada. Sin embargo, la oferta terminó en un pedido de coima que frustró la operación.

"Donde el Presidente detecta que no hay una transparencia absoluta en la gestión, siempre va a hacer a un lado al responsable. No porque sea efectivamente responsable, sino porque el Presidente quiere que todo se lleve adelante con total transparencia", explicó el vocero presidencial.

Sobre los pasos a seguir, el portavoz sólo adelantó que en las próximas horas podría haber novedades sobre cómo seguirá adelante la administración de los yacimientos.

Luego de guardar silencio durante todo el lunes sobre el escándalo, y de derivar supuestamente desde la Casa Rosada a Economía la decisión sobre la situación, al final Adorni fue la primera voz oficial que salió a hablar del escándalo y comunicar la decisión sobre el interventor nombrado por Javier Milei en la minera estatal situada en la provincia de Santa Cruz.

Si bien estuvo a punto de cerrarse en junio pasado, el acuerdo de compra finalmente no se realizó todo indica que por las irregulares maniobras de Gros, un misterioso intermediario que, según se desprende del audio de una reunión por videoconferencia que mantuvieron las partes involucradas, le pidió al representante de TEGI en la Argentina, Juan Agustin Yarke Ariet, un dinero adicional para avanzar en la

negociación.
Otro dato aún **no aclarado** es que Yarke Ariet, un geólogo oriundo de la provincia de Neuquén que en el audio hace saber su protesta y malestar por la imposición de la coima por parte de Gros y Saleme, habría dejado de ser el representante de TEGI Limited en el país.

En el audio de 13 minutos al que accedió **Clarín**, quedó registrado el diálogo de Yarke Ariet, con Gros y Saleme, quienes pretendían cobrar para "facilitar" el negocio.

para "facilitar" el negocio. Ayer, la legisladora porteña de Confianza Pública, **Graciela Ocaña**, presentó una denuncia contra Decoud, Gros y Saleme por presunto cohecho y tráfico de influencias (ver pág. 5).

"Si quieren que el negocio suceda somos un equipo y vamos todos para adelante. Yo puedo hacer que esto se cierre", dice Gros en el audio.

El vocero Adorni se limitó a comunicar el despido de Decoud-funcionario que sirvió por años en varios gobiernos del PRO en Ciudad, Provincia y Nación (ver página 4), y cuando asumió en YCRT circuló que había llegado recomendado por Alex Campbell, ex alto funcionario PRO de la provincia de Buenos Aires. El lunes Campbell salió a despegarse de su vínculo con Decoud.

Adorní no dio detalles de aspectos que aparecen mencionados en el audio, por caso, si fue oficial y en el marco de un interés comercial de Estado la intervención de la Cancillería -se menciona a una supuesta funcionaria "Paula" - con el pedido directo a TEGI para que compre carbón a YCRT. "A nosotros quienes nos solicitan hace muchisimo tiempo que compremos carbón a YCRT y nos convoca, es Cancillería", alega Yarke Ariet en el audio.

Por su parte, el gobernador santacruceño, el sindicalista petrolero Claudio Vidal, tenía vinculos al menos funcionales con Decoud por la importancia de la mina en la provincia. La gobernación difundió un enérgico comunicado de repudio y reclamó a la Justicia que investigue, pero no presentó una denuncia por su cuenta. ■

clarin #ramiro correia.martins@gi

CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Tema Del Día

### Sospechas de corrupción en una empresa pública

## Sospechas y más denuncias detrás del interventor echado

Decoud incorporó a YCRT a 29 personas de su confianza. Ex funcionario PRO tenía negocios privados y salen ahora dudas sobre su doble función.

### Bernardo Vázguez

bvazquez@clarin.com

El escándalo por presunta corrupción revelado por Clarín en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, una ruinosa empresa del Estado, derivó en un eyectado del cargo por decisión del presidente Javier Milei. Se trata de Thierry Decoud, el ahora ex interventor de YCRT, un ingeniero de 42 años que tuvo paso por la fun-ción pública en gobiernos del PRO y que se había sumado al mileísmo apenas inició la gestión actual.

En la trama de las coimas pedidas a una empresa israelí que estaba dispuesta a cerrar una operación de más de dos millones de dólares aparece involucrado especialmente Andrés Gross, un asesor financiero que se presentó como interlocutor entre la minera estatal y la compañía y mantiene una amistad con Decoud a partir de compartir equipo de fútbol los fines de semana

Pero las sospechas y denuncias acerca de Decoud trascienden el caso del momento. Según una inves tigación de OPI Santa Cruz, al desembarcar como interventor de YCRT incorporó a 29 personas de su confianza como funcionarios: cuatro gerentes, tres subgerentes, siete jefes de departamento, nueve asesores, cuatro administrativos y dos

Los antecedentes de Decoud también revelan una serie de irregularidades en cuanto a la aparente doble función que cumplió durante años, siendo funcionario del gobierno bo naerense de María Eugenia Vidal, entre 2015 v 2017 al frente de la compañía Centrales de la Costa Atlántica, v socio a la par de una empresa llamada FTL SA, que se dedicaba a a firmar acuerdos con municipalidades a través de universidades públicas para poner cámaras de multas.

Previamente, en su paso como funcionario porteño en el área de ambiente, fuentes consultadas aseguran que Decoud habría sido un socio encubierto de una empresa que se llamaba Butterfly.

Si bien nunca estuvo oficializada su participación en la misma, su esto figuraba en el perfil de Linkedin del funcionario.

A partir de 2013, cuando Decoud comienza a trabajar en la Ciudad como Director de Tratamiento dentro de la Secretaría de Higiene Urbana, Butterfly ganó una licitación para

#### HAY FOUIPO



## Aparecieron fotos que muestran la amistad, y el Gobierno apuró la decisión del despido de Decoud

Ignacio Ortelli

era, que lo echen". Javier Milei no quiso ni escuchar las explicaciones de Thierry Decoud y ba jó la orden de desplazarlo de inediato de YCRT. A pesar de que el ministro Luis "Toto" Caputo. quien tiene a la empresa estatal bajo su órbita, todavía no había nvocado al funcionario para evaluar su continuidad, el Presidente se adelantó y le transmitió a su vocero Manuel Adorni para que hiciera el anuncio

Si la estrategia inicial del Gobierno había sido tomar distancia del caso y dejar que Decoud se defendiera solo de las denuncias, las contundentes pruebas conncieron a Milei

Y ayer se terminó de gestar la decisión cuando en Casa Rosada empezaron a circular fotos de Decoud junto a Andrés Gros.

Las imágenes dan cuenta de un vínculo de amistad más estrecho que el de dos personas que juegan al fútbol esporádica desde hace más de una década comparten un equipo de fútbol en Hindú Club. "Thierry nunca ocultó que se conocen", dijeron cerca del interventor. "Igualagregaron- es más amigo de Lu-cas, hermano de Andrés". Hay fotos de ambos en el casamiento de Decoud y en otros eventos familiares y un video en el que algunos hasta hicieron un improvisado VAR para comparar la voz del misterioso Gros con el del audio en el ue se lo oye pidiendo dinero.

Lo concreto es que en el Ejecutivo estallaron ante tantas imáge nes que corroboraban el vínculo y Milei no dudó en despedirlo. "Es inadmisible que el tipo que aparece pidiendo coimas sea el mismo con el que juega o jugaba al fútbol y que encima se haya enterado de que una empresa había hecho una oferta concreta. Teníamos que mostrar firmeza y que acá no se toleran cosas raras", argum

tan en Balcarce 50.

"Esto demuestra que no banca mos a nadie que este sospechado de corrupción, no somos como los K como nos quieren comparar los periodistas", resaltaba, desafiante, una espada importante del Gabinete. En rigor, la medida ejemplar contra el funcionario del PRO contrasta con la pasividad que mostró el Gobierno ante la confesión que realizó el presiden-te provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala, cuando admitió en televisión que tenía unos 15 asesores trabajando er su provincia para su campaña a la gobernación de San Luis

Decoud tenía cierta expectativa en poder ganar tiempo para rendir cuentas y mantenerse en el cargo. Caputo se enteró por los medios del despido pero no obje tó en absoluto la medida. El ahora ex interventor de YCRT había sido parte del paquete de designados que heredó Caputo cuando Nicolás Posse dejó el Gobierno.

un centro educativo dentro de la Planta de Tratamiento de Residuos Áridos de la Ciudad, que el propio Decoud había promovido desde su

En lo que parece ser su trabajo central como consultor en temas de minería, abrió una sociedad el 23 de enero de 2023 llamada Remkor SA. que se ocupa de la "explotación, exploración, y adquisición de minas y canteras, de materiales ferrosos y no ferrosos, líquidos, sólidos y semisólidos, materiales metálicos y no metálicos, venta de sus productos y elaboración de los mismos". La misma seguía vigente mientras él se desem-peñaba como funcionario público en VCRT

## Emprendimientos familiares v más

Además, en 2019. Decoud inició un emprendimiento junto a su ex esposa, Estefanía Luchessi, de 41 años y profesión abogada, que denominaron Ludec SAy que tiene como función la "prestación, administración, intermediación, coordinación y/o gerenciamiento total o parcial, planificación y auditoría de servicios médicos y de servicios médicos y de internación, atención y cuidados y emergencias domiciliarias y servicios hoteleros hospitalarios y organización de viajes

Casi una década antes, en 2010, había iniciado otro proyecto con su pri mera ex esposa. María Medina Yraizoz. Se trataba de una compañía llamada Grupo In White SRL destinada a "la organización de fiestas, exposiciones, promociones, ferias, shows, desfiles y toda clase de eventos, en todas sus formas y modalidades, y todo lo vinculado y conexo a la organización de eventos".

Pero las acusaciones contra Decoud van más allá de su actividad pública o privada. Las dos relaciones de pareia de Decoud terminaron mal. con divorcios incluidos y sendas de nuncias por violencia presentadas por sus ex esposas.

La primera, de 2011, está radicada en la Justicia como "Medina Yraizoz, Maria c/ Decoud, Thierry s/ denuncia por violencia familiar", en el expediente 47852/2011. La segunda es más actual, de este año, y figura en la Justicia como "Lucchesi, Estefania c/ Decoud, Thierry s/ denuncia de violencia familiar", en el expediente 8661/2024. En esa pres ción, lo acusan de violencia física y psicológica.

#### ARBA ACLARA

Aunque informaciones iniciales refirieron que el "intermediario" Andrés Gros era empleado de AR-BA, desde la agencia de recauda-ción de la provincia de Buenos Aires indicaron que se trataría de un homónimo o un empleado de apellido muy parecido, pero que no guarda relación con la persona e pidió las coimas.

CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Patagonia profunda. El ingreso a la Central Termoeléctrica de YCRT, donde sobresale la estatua del ex presidente Néstor Kirchner

## YCRT: crecen las dudas en la privatización que empuja el Gobierno

La empresa que iba a comprar el carbón quería quedarse con la mina. Pero con el escándalo, reevalúa su interés.

Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

El escándalo por las presuntas coimas en la venta de carbón de Yacimientos Carboniferos Río Turbio (YCRT), que derivó en que el Gobierno despidiera al interventor, Thierry Decoud, agrega un manto de incertidumbre a una de las primeras privatizaciones que podría tener la era de Javier Milei. La firma TEGI Limited, a la que dos brokers le pidieron dinero extra o "contribuciones marginales" para que pudieran comprar un carbón de baja calidad, estaba interesada en la concesión de la empresa pública, que tiene la mina y la usina termoeléctrica pero necesita inversiones millonarias para su modernización, que le permita gana eficiencia productiva.

Según trascendió en Santa Cruz, TEGI podría pagar cerca de 70 millones de dólares por una concesión a 50 años. Quienes conocen el mercado, igualmente, sostienen que es imposible valuar a una empresa sin una certificación de reservas ni una contabilización de los pasivos ambientales que dejaría YCRT.

Clarin pudo saber que la investigación y la difusión del audio hicieron mella en TEGI, que ahora evalúa con mucho cuidado si seguirá vinculada a la operación. Fuentes al tanto de la negociación advirtieron que la empresa española Biomass Global Management (BGM) era la candidata a quedarse con el carbón, porque ofrecería un mejor precio. Pero el carbón es la excusa; el interés real es por los activos de YCRT.

"La intención que tenemos es comprar el carbón de Río Turbio, de muy baja calidad, para después tener chances de quedarnos con la concesión", reconocieron a Clarin fuentes vinculadas a TEGI, que después del escándalo cortaron su relación. "Queremos apoyar a Milei", habían dicho previamente.

#### Los números de YCRT

La compañía estatal fue puesta en la Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos-Ley Bases-como sujeta a una privatización parcial. Sería bajo la figura de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), en la cual el Estado nacional se quedaria con un 51%; el privado, con un 39%; y los empleados, con el 10% restante.

Con un déficit operativo estructural millonario, en 2023 YCRT tuvo un resultado negativo de US\$ 140 millones, y para este año su ahora ex interventor proyectaba un déficit de US\$ 70 millones.

5

Si pudiera estabilizar exportaciones de carbón por 60.000 toneladas al año, tal cual era su plan, esas ventas le generarían ingresos por unos US\$ 50 millones. Pero hace 5 años que Río Turbio no puede colocar su producto en el mundo y por eso Cancillería acercó interesados.

Mientras el carbón australiano se vende en el mundo a unos US\$ 140 por tonelada, YCRT luchaba para colocarlo a poco más de US\$ 70. Fuentes del mercado consideran que el precio real de ese carbón estaría por debajo de los US\$ 40 por tonelada -US\$ 38, en concreto-

TEGI Limited es manejada por el israeli Gil Segal, el ucraniano Constantin Dashkin y el emirati Kayed Ibrahim Kamel Hadad y se dedica al trading-comercialización-de commodities agropecuarias como granos y porotos, productos energéticos como el carbón y bienes derivados de la petroquimica

rivados de la petroquímica. El carbón sigue siendo una de las principales fuentes de energía en el mundo (y la más contaminante para el planeta), sobre todo en China e India, que serían los compradores finales del producto de Río Turbio.

Sin embargo, por el proceso de transición energética, cada vez más países se orientan a descarbonizar su matriz y pasar a fuentes más limpias y amigables, como el gas natural-que Argentina tiene de sobra en Vaca Muerta-y las energias renovables-eólica y solar-.

No obstante, TEGI v tres empresas más -BGM y otras dos que s rían de China-se interesaron en el carbón. Si hubiera podido hacerse del producto. TEGI Limited iba a buscar llegar a un arreglo con los empleados de YCRT, obtener contratos de mediano o largo plazo para una mayor cantidad de carbón que en esta operación (apenas 30.000 toneladas), abrir mercados en el mundo y conseguir una de manda estable. Además, transferiría tecnología y pondría inversiones para modernizar la infraestructura de la mina.

## Ocaña denunció al interventor y a los que pidieron la coima

La legisladora porteña Graciela Ocaña presentó ayer una denuncia contra Thierry Decoud, dirigente del PRO y ahora exinterventor de la empresa estatal Yacimientos Carboniferos Rio Turbio (YCRT), y contra los intermediarios Andrés Gros y Alejando Saleme, luego del escándalo que se desató por un presunto pedido de coimas a una compaña internacional.

En el escrito, presentado por la funcionaria ante la Justicia Federal, Ocaña pide que se investigue a los tres involucrados por "la presunta comisión del delito de cohecho y tráfico de influencias", luego de la revelación que hizo Claríneste lunes y que desató fuertes ruidos internos en el Gobierno y el entorno macrista.

En los hechos de la denuncia,

Ocaña resalta que "a través de diversos medios de comunicación se hizo público un intento de cobrar una coima por parte de 'facilitadores de negocios' que terminó frustrando una venta millonaria en favor del estado argentino' y que "se puede apreciar como Andrés Gros y Alejandro Saleme intentan cobrarle una coima a la empresa israelita TEGI para cerrar una opera-

ción de compra de carbón".

"Asimismo, de trascendidos en los medios, Gros sería amigo intimo del entonces interventor de YCRT Thierry Decoud, y hasta jugarian al fútbol asiduamente", agrega. Ocaña, además, pone hincapié en "los millones perdidos por la corrupción" y dice que "el actual gobierno hace alarde de su austeridad y su intención de privatizar y/o cerrar todas las empresas estatales que no ganan plata", pero que "si las empresas estatales siguen rodeadas de funcionarios corruptos que directa o indirectamente solicitan coimas y en su afán de cobrar su-

mas indebidas frustran negocios lícitos y millonarios para el estado, el problema no radica en la empresa, sino en el funcionario". "Lamentamos que no se haya llevado el caso como corresponde a la Justicia para que prosiga su investigación, por eso, hoy hemos presentado la denuncia", manifestó.

Por su parte, la diputada de la UCR por Santa Cruz, Roxana Reyes, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados solicitando informes al Gobierno nacional sobre la fallida venta de carbón de Yacimientos Carboníferos Río Turbio a la empresa israelí TEGI Limited. ■

clarin#ramiro.correia.martins@o

El País

#### Disputa política en el Congreso



Aliados. Javier Milei, su hermana Karina y los ministros Bullrich y Petri se reunieron ayer en la Casa Rosada con los 5 diputados radicales que modificarán su voto.

# Jubilaciones: Milei sumó a 5 diputados radicales y confía en mantener el veto a la ley

Anoche, oficialistas y opositores seguían la pelea por los votos. La oposición admitía que el escenario les asomaba difícil, pero trabajaban para revertirlo.

#### Jazmín Bullorini

jbullrorini@clarin.com

Con el Gobierno que salió a jugar fuerte y el radicalismo partido, el oficialismo corre con ventaja para alcanzar los dos tercios y bloquear en la sesión de este miércoles la posibilidad de revertir el veto de Javier Milei y volver a instalar la ley que recompone jubilaciones. Pero conscientes de la adversidad en la oposición no descartan un "plan B" de último momento.

"Todas las opciones están sobre la mesa", asegura un opositor. La decisión final terminará de tomarse minutos antes de la sesión, con el poroteo fino. Algunos apuestan al "todo o nada", mientras otros van a intentar ir por opciones intermedias, como la insistencia parcial o que se vote el emplazamiento a las comisiones, para discutir primero el tema en comisiones y mantener viva la amenaza.

Como contó Clarín, la sesión.

Como contó Clarín, la sesión, convocada para las 11, fue pedida por una veintena de legisladores, entre ellos los jefes de bloque Rodrigo De Loredo (UCR), Miguel Angel Pichetto (Encuentro Federal), y Juan Manuel López (Coalición Civica). Se necesitan dos tercios sobre los presentes para abrir el debate-porque el proyecto no tiene dictamen- y otros dos tercios para insistir con la ley. Los números nunca estuvieron garantizados, lo sabían, pero la idea era presionarcon el tema caliente en las callespara lograr torcer la balanza a su fa-

Sin embargo, la foto de ayer de cinco radicales junto a Milei en la Casa Rosada y el anuncio de que votarían en contra del proyecto que su bloque habla redactado originalmente, aunque sufrió modificaciones para la aprobación-terminó de hundir lae servanzas

minó de hundir las esperanzas.
Fueron a posar con el Presidente
el tucumano Mariano Campero, el
correntino Federico Tournier, el
cordobés Luis Picat, el neuquino
Pablo Cervi y el misionero Martín
Arjol. Habían sido invitados otros
más que no acudieron porque consideraron "innecesaria" e "inopor-

tuna" esa imagen. Salvo Tournier, que en junio-cuando se votó la media sanción-todavía no era diputado, los otros cuatro habían votado a favor del proyecto vetado, que recompone e instala una nueva fórmula jubilatoria.

"Se agarran de temas nobles para golpear el equilibrio fiscal", argumentó Campero para explicar su giro, aunque si acompañó los \$100 mil millones para la SIDE y el paquete fiscal de la Ley Bases que bajaba Bienes Personales.

"En su momento apoyamos este proyecto de ley, pero también el veto está dentro de los derechos constitucionales que tiene el presidente y él lo ha ejercido", reconoció Cervi y consideró que "el bono que se está dando de \$70 mil es más que la recomposición del 8,1% que se daría al que gana la mínima".

A esto se sumó la renuncia del radical entrerriano **Pedro Galimber**ti, que dejó su banca en horas previas a la decisiva sesión tras ser nombrado por el gobernador **Rogelio Frigerio** como Delegado de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de

### EN DOS DOCUMENTOS

#### Dirigentes radicales exhortaron a insistir con la reforma previsional

Ex legisladores de la UCR exhortaron a través de un documento a "todos los legisladores que acompañaron la recomposición de los haberes jubilatarios a ratificar con su voto la ley de movilidad jubilatoria". El texto, en el que se acusa al Gobierno de "condenar al hambre a los jubilados", está firmado por Luis "Changui" Caceres, Ángel Rozas, Rafael Pascual, Marcelo Stubrin, Ramón Mestre, entre otros.

En otro documento, con 600 firmas, radicales de todo el país les piden a los diputados de la UCR que "honren la palabra. Cumplan con el mandato de defender a los jubilados". Ese texto tiene las firmas de Laura Echazarreta, Guillermo Tello Rozas, Carlos Pogories, Juan Manuel Casella y Cristina Guevara, entre otros.

Salto Grande. En la UCR se sorprendieron porque no estaba previsto que deje su banca en este momento. Pierden una banca: lo reemplaza Nancy Ballejos, del PRO. En este clima, el bloque radical entró en ebullición, con pases de factura y hasta pedidos de expulsión.

En el oficialismo confian en que el bloque de La Libertad Avanza y el PRO estarán firmes prácticamente en su totalidad. En el PRO va a haber alguna fuga por ausencia y hay un legislador que tiene ganas de votar contra el veto. Igualmente, con aliados libertarios, más una porción radical, en LLA calculaban llegar a 88. Si estuvieran los 257 legisladores sentados ese número les sobra para garantizar el terció más uno que bloquea la movida opositora.

En la UCR empezaron a plantear alguna opción intermedia que permita ganar acuerdo: la insistencia parcial. Es decir que se insista con algunos artículos y con otros no. Concretamente: la recomposición del 8,1 % y la actualización por inflación, como rige ahora, pero quedaría impuesta por ley.

Son claves los 6 legisladores que responden a gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro y votaron a favor de la ley de jubilaciones.

"La suerte está echada", aseguró un legislador de Encuentro Federal, el bloque que conduce Pichetto, donde tras la reunión de bloque primó la idea de ir "a todo o nada". "Las demás opciones son muy difíciles de explicar", señaló. En UxP estuvieron reunidos hasta altas horas de la noche. La conducción del bloque iba por el "todo o nada". En la oposición veían anoche un escenario cuesta arriba, pero trabajaban-con llamadas a gobernadorespara alcanzar el número que rechazar el veto. Se verá hoy.

CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

El País

El debate por las jubilaciones expuso más las diferencias en el partido. Y puede incidir en el armado electoral.

## La UCR, partida entre mileístas, moderados y los más cercanos al kirchnerismo

#### Martin Bravo

¿En cuántos pedazos se divide el radicalismo a esta altura? ¿A qué porción del electorado busca representar? La cantidad de respuestas puede variar de acuerdo con cada sector del partido, según la mayor o menor afinidad con el Gobierno, la provincia -y en ese territorio el nivel de apoyo a Javier Milei en las encuestas-, si se trata de un dirigente que responde a un gobernador o "sin tierra", si se le vence el mandato el año próximo y explora armados para renovar, ya sea con una parte del peronismo o con los

libertarios. La foto de los 5 diputados radicales en la Rosada **cristalizó la divi-sión que se venía incubando** a medida que avanzaba el calendario y el Gobierno operaba para seducir a un grupo con la zanahoria de un posible armado electoral en conjunto el año próximo. Incluso de-jaron correr la intención de incorporarlos al oficialismo o articular en el Congreso con un interbloque.

El tucumano Mariano Campero, el correntino Federico Tournier, el cordobés **Luis Picat**, el neuquino **Pablo Cervi** y el misionero **Martín** Arjol dejaron la cuerda partidaria a punto de cortarse al posar con Milei para confirmar que cambiarán el voto y no rechazarán el veto a la recomposición de los haberes jubilatorios

Los 5 ya habian acompañado al Gobierno para avalar el DNU que otorgó fondos millonarios extra a la SIDE, con la santacruceña Roxana Reyes y los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay. En ese caso no resultó tan explosivo porque se impuso el rechazo al decreto. Ahora la marcha atrás con un proyecto impulsado por la propia UCR y la foto en la Casa Rosada un día antes de la sesión terminó de incendiar al partido.

"Innecesario, inoportuno, demasiado", consideraron cerca de Ro-drigo de Loredo, el jefe de bloque con una postura afin al Gobierno aunque en una búsqueda de equilibrio con el resto, de perfil más

opositor. "Ya no da para más, va a ser muy difficil la convivencia", advirtió uno de los siete legisladores más críticos de Milei, alineados con Facundo Manes

Con el apoyo de ese grupo de diputados al oficialismo, al Gobierno se le facilitó el propósito de frenar la insistencia de la ley vetada que requiere los dos tercios de los votos. Hubo **comunicados y pro**nunciamientos para exigir que sostengan la postura de junio -hubo 33 positivos y un solo ausente entre los radicales-, como una advertencia de la Convención Nacio-nal para intervenir con el Tribunal

"No tengo idea, en miles de pedazos. El radicalismo está anarquiza-do", admitió el desconcierto un referente con cargo en la estructura de la UCR. "Los que se sacaron la foto quieren ser candidatos del Gobierno, pero esto forma parte del desaguisado general. Se naturalizó que cada uno hace lo que quiere". apuntó otro a la falta de conduc-ción de Martín Lousteau.

#### La foto cristalizó la división que se venía incubando.

Al titular del Comité Nacional, que en el Senado había quedado expu to al votar en algunos casos a contramano del resto del bloque, le repro-chan no reunir a los jefes legislativos para intentar bajar una línea: "No construye un ámbito colectivo".

Del lado del ex ministro de Economía replican que Alfredo Corne jo y Gustavo Valdés, los gobernado res con mayor sintonía con la Rosada, desconocen lo que se discu-te y define en la sede de la calle Alsina. "Lo que pasó con los diputados es un papelón y la unidad de ese bloque es insostenible. Ellos dos y De Loredo trabajaron con el Gobierno para frenar el re-chazo al veto", señalaron. Lousteau y De Loredo eran aliados, al punto que el senador había impulsado al diputado como jefe de la bancada.

¿Esta vez se rompe además de doblarse?■



## Marcha al Congreso: el Gobierno arma un férreo operativo de seguridad

La movilización será a partir de las 11. Convocan la izquierda, el kirchnerismo, piqueteros y gremios.

Una nueva marcha frente al Congreso contra el veto presi dencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria que impulsa la oposición se llevará a cabo este miércoles, a partir del mediodía. La movilización se da una semana después de la primera, que terminó con incidentes, y en para-lelo al debate legislativo que habrá a partir del intento opositor de revertir la decisión de Javier Milei, si alcanza los dos tercios de ambas cámaras.

En ese contexto, el Gobierno prepara un fuerte operativo de seguridad, con el protocolo anti-piquetes activado por el ministerio que conduce Patricia Bullrich. Entre las fuerzas que convocan aparecen las de iz-quierda, con el líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni a la cabeza, y referentes sindicales Hugo "Cachorro" Godoy, secre-tario general de la CTA Autóno ma, y Hugo Yasky, secretario ge-neral de la CTA. También se espera presencia de la CGT, a través de la línea interna que encabeza **Pablo Moyano**. Además, adhirieron a la con-

vocatorias las organizaciones

que están nucleadas dentro de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) relacionados con el kirchnerismo, entre las que sobresalen el Movimiento Evita, liderado por Emilio Pérsico; Barrios de Pie, con el funcionario bonae-rense **Daniel Menéndez**.

La Corriente Clasista y Combati-va (CCC) del ex diputado **Juan Car**los Alderete; y el Movimiento de Trabajadores Excluidos de Juan Grabois.

Argentina Humana (por una pa tria justa y soberana) es otra de las corrientes que convoca y se alistará desde las 12 en la intersección de Solís e Yrigoyen. Todas las fuerzas piqueteras que movilizan apuntan directamente contra Patricia Bullrich por el denominado proto-colo antipiquete, que el Gobierno implementó con éxito en otras manifestaciones recientes.

El titular del sindicato metalúrgico, cercano a Máximo Kirchner, Abel Furlán, insta a "mostrar rebeldía y conquistar el poder", según lo que se desprende de los comunica-dos con los que se instó a los afiliados a participar de la marcha.

Belliboni remarcó que "las calles no son de Patricia Bullrich, sino de

los trabajadores y desde ATE Ro-dolfo Aguiar llama a los estatales a movilizarse de forma masiva, también apuntando contra Bullrich por el "protocolo anticonstitucio-nal" que implementa.

En el Gobierno esperan una mar-cha convocante y **posiblemente con episodios de violencia**. Fuentes ejecutivas aseguran que, en pos de evitar desbordes, se va a dispo ner el corte de calles y la circulación vehicular, para evitar también "cualquier tipo de ataque al Palacio Legislativo o a los diputados oficialistasy de bancadas aliadas".

En las últimas horas, en una en trevista radial, la ministra Bullrich dejó clara su postura. "Nosotros te-nemos una decisión, que este país tenga orden público. Las personas pueden marchar pero bajo ciertas circunstancias, hay un protocolo",

Cuando se refirió a la protesta de la semana pasada, descartó que haya sido organizada por jubilados. Los que estaban manifestando son los de siempre, las mismas organizaciones que hace años tenían tomada la calle y abora no la pue den tomar más. Hicimos lo que hacemos siempre", sostuvo. ■

8 El País CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## El catenaccio de Milei y el fiasco del temible terrorista

EN FOCO



Eduardo van der Kooy

avier Milei, en su afición por el fútbol, debe haber recordado estos días de asedio parlamentario un sistema creado en Italia que trasladaría a la política. Se puede hablar del cerrojo o catenaccio, pensado antes para evitar goles que para anotarlos. Mecanismo que hizo famoso a partir de los 60 (aunque no lo inventó) con el célebre entrenador Helenio Herrera. El Gobierno ha desarrollado toda una estrategia en Diputados, en ese sentido, para evitar que sea bochado el veto presidencial que impedirá la aplicación de un aumento compensatorio del 8% a los jubilados.

El último encuentro de la secretaria General, Karina Milei, con diputados del PRO y de La Libertad Avanza fue para ajustar detalles. Evitar que los distintos sectores de la oposición reúnan los dos tercios de los asistentes para tumbar el veto y dejar vigente aquel incremento. Ese tránsito no encontraría obstáculos en el Senado. El broche lo colocó el mismo mandatario en un cónclave con cinco diputados radicales que le expresaron solidaridad política. En origen habían apoyado el proyecto de recomposición jubilatoria. Se trató de un barrido oficial por Misiones, Córdoba, Corrientes, Tucumán y Neuquén.

Después de aquellas gestiones, los hermanos Milei habrían consolidado una certeza. Tendrían contabilizados los 86 votos que frustrarian aquellos dos tercios si hubiera asistencia perfecta: 256. Dificil que eso ocurra. Mayor margen de maniobra para el oficialismo. El bloqueo poseería además un valor político simbólico. El Gobierno podría demostrar su capacidad de anular un número que, entre varias cosas, demuestra la preminencia parlamentaria sobre el Poder Ejecutivo.

La última reunión de Karina con legisladores para-oficiales había estado precedida por otra encabezada por Milei, después de las sucesivas derrotas en el Congreso. El primer paso lo había dado Guillermo Francos, el jefe de Gabinete. No estuvo el lunes por su problema de salud.

Todas las acciones coordinadas fueron producto de las cuatro cumbres encade-nadas en pocas semanas que Milei mantuvo con Mauricio Macri. Hubo algún asunto en el cual el ingeniero resultó recompensado. El pedido de disculpas del titular de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, después de que un par de causas judiciales que conserva el lider del PRO habían sido husmeadas por abogados de Inteligencia. También se formó una mesa política chica solicitada por el macrismo que, al final, sonó a chanza: el Presidente incluyó a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, objetora de Macri; a Martin Menem, el titular de Diputados cuyo cargo se renueva a fin de año y aspiraría a ocuparlo el PRO.

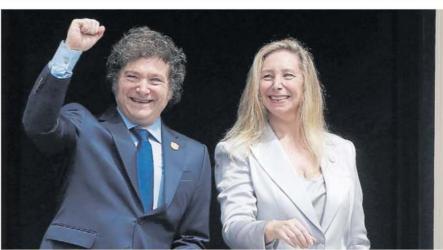

Estrategia. Los hermanos Milei tendrían contabilizados los votos para frustrar el éxito opositor en la ley de jubilaciones.

El bloqueo de la compensación a los jubilados no significa ahora un costo excesito para el PRO. De hecho, más de una veintena de sus diputados habían votado junto a La Libertad Avanza cuando se puso a consideración el proyecto. De todas formas, existe una situación que preocupa: el veto al aumento a los jubilados despierta una fuerte resistencia en la opinión pública. Incluidos votantes libertarios. Ninguno de los trabajos realizados la ubica por debajo del 60%.

Otra batalla, con niveles altos de sensibilidad social, aguarda quizá para mañana el Senado. Alli podría aprobarse la ampliación del Presupuesto Universitario y terminar de enterrarse el DNU por el cual el Gobierno dispuso US\$ 100 mil millones para fondos reservados de la SIDE. No hay paralelismo posible. La cuestión educativa detonó el mayor trastorno político al poder, con aquella manifestación callejera multitudinaria de abril.

Se han producido novedades que podrían complicar más tal panorama. En las elecciones realizadas en aquellos claustros hasta el viernes último los libertarios consiguieron representación mínima en sufragios. La mayoría de las victorias corresponido a una alianza entre la UCR y los socialistas. El resurgimiento de La Cámpora quedó expresado en los triunfos en seis sedes, la más trascendente la Facultad de Arquitectura donde desplazó al radicalismo. Está visto que en ese ámbito ocurririan dos cosas: la consolidación de un polo opositor al Gobierno; la comprobación, por otro lado,

que la "batalla cultural" pregonada por la Libertad Avanza no estaría permeando como pensaba.

Acerca de los fondos reservados de la SI-DE, la suerte estaría echada. Podría pensarse en una dilación del rechazo, como sucedió la semana pasada con la maniobra que ensayó la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Sobre el tema, no habría sorpresas como acontecerá con los jubilados en Diputados. El PRO y la UCR irán por la derogación del DNU.

Nada para intentar cambiar ese destino ayudó lo sucedido con el atentado contra el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. Un dirigente de muy buena relación con Mi-

#### Elecciones universitarias reflejan problemas con la batalla cultural libertaria.

lei. Un paquete explosivo explotó el jueves último en su oficina cuando resultó manipulado por su secretaria. No hubo consecuencias graves. Expuso a cielo abierto cierto grado de indefensión colectiva. Una cosa sería el control de la calle recuperado después de haber estado por décadas bajo tutela piquetera. Que hoy tendrá otro reto con la marcha de la CGT. Otra distinta, la prevención de episodios impensados. Allí talla la eficiencia o no de los sistemas dedicados a la inteligencia.

Bullrich adjudicó en primera instancia aquella acción a presuntos grupos veganos y anarquistas. Las patrullas digitales, bajo el mando de Agustín Romo, se encargaron de endilgar el atentado a la oposición, por negarle a la SIDE la cesión de los fondos reservados.

El sábado se anunció la detención como posible responsable del ataque de un hombre de 40 años con domicilio en la Ciudad. Su nombre, Alberto Soria, dedicado al negocio inmobiliario. La ministra de Seguridad se encargó de hacer correr rápido la novedad. Se le adjudicó al detenido algún perfil antisemita.

La orden de detención fue librada por el juez Daniel Rafecas. Frustrado postulante en su momento de Alberto Fernández a la Procuración General. Se dejó trascender que había existido una veloz y eficiente investigación llevada a cabo por equipos especiales de la Policía.

Cuarenta y ocho horas más tarde, después de tomarle declaración indagatoria, Rafecas dispuso su liberación. El detenido pudo certificar que a la hora en que el paquete explosivo había sido dejado en la oficina de Pino se encontraba haciendo en Palermo un curso de capacitación de su actividad. Había sido rastreado por cámaras ubicadas en el barrio donde fue dejado el paquete (Barracas). Se había hecho también, se informó, un pormenorizado análisis de la tarjeta SUBE utilizada por el presunto responsable.

Desde el momento de la liberación del apresado, el Gobierno se llamó a silencio. Pino prefirió no arriesgar ninguna otra conjetura. Con un papelón pareció suficiente. ■

CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 El País

## El bloque peronista sufre bajas y peligra su objetivo de voltear el DNU de la SIDE

El oficialismo, por su parte, no puede avanzar con Boleta Única. La sesión del Senado está convocada para mañana.

#### Gustavo Berón

gberon@clarin.com

Algunas bajas en el bloque de senadores de Unión por la Patria y complicaciones del oficialismo para juntar los votos para aprobar el proyecto de Boleta Única de Papel (BUP) ponen en peligro la sesión convocada para mañana en el Senado que incluye también la ley de financiamiento universitario y el rechazo al DNU que otorgó aportes millonarios para la nueva SIDE.

Las versiones aseguraban que en el bloque peronista que comanda José Mayans hay cinco bajas esta semana que complican el objetivo del kirchnerismo de avanzar con el rechazo del DNU que otorgó más de \$100 mil millones a la SIDE, que ya fue rechazado por Diputados.

En el peronismo hay hermetismo sobre los senadores que no estarían para la próxima sesión. Una de las bajas obligadas es Silvina García Larraburu, quien se recupera de una intervención quirúrgica y tampoco estuvo en la fallida sesión de la semana pasada, en la que los K tampoco juntaron el quórum para voltear el DNU y avanzar con la ley de financiamiento universitario, que es resistida por Milei.

Otro senador también estaría ausente por problemas de salud, mientras que dos representantes del bloque K están de viaje en el exterior y el restante se desconoce el motivo de su ausencia.

Lo cierto es que **el oficialismo** tampoco está en condiciones de avanzar con la Boleta Única, una propuesta que reclama la Casa Rosada pero que Victoria Villarruel no puede juntar los 37 votos que exige para la aprobación de la norma, que por ser electoral exige una mayoría absoluta.

La traba se generó en las negociaciones cuando los radicales rechazaron la modificación que el Gobierno acordó con los senadores de Río Negro y Misiones para eliminar el casillero de lista completa. La presión llegó de los gobernadores radicales Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés, quienes ven desventajas en esa reforma.

La cuestión de fondo es que -según aseguraron algunos legisladores- el Gobierno no cumplió con los acuerdos que posibilitaron la aprobación de la Ley Bases. Incluso, desde las propias usinas de la UCR, acusaron un acuerdo entre el oficialismo y los K para postergar la sesión porque les conviene ambos sectores.

Lo cierto es que el oficialismo quedó en medio de una encerrona porque la rionegrina Mónica Silva, que responde al gobernador Alberto Weretilneck, advirtió que no acompañará el proyecto de BUP si se mantiene la opción de votar lis-

ta completa. Tampoco sumaría el apoyo de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes al igual que la representante de Río Negro llegaron al Senado a través de una boleta corta de un partido provincial.

9

El oficialismo tampoco cuenta con el apoyo de José Carambia y Natalia Gadano para aprobar la Boleta Única. Los santacruceños se quejaron porque no dan garantías de que se respeten los cambios que se hicieron en el Senado cuando vuelva la propuesta a Diputados, algo que se dio también en el tratamiento de la Ley Bases.

Los senadores patagónicos también pretendían la eliminación de las PASO, un objetivo que coincide con las ambiciones del Gobierno pero que no pudo consensuar con los denominados bloques dialoguistas. A estas diferencias se agrega que "hay grandes problemas" en Santa Cruz por la fuerte baja en la producción de YPF, que puso en riesgo las regalías petroleras de provincia y de los municipios. De caerse la sesión sería el cuarto intento fallido por tratar la reforma electoral. Hoy se define cómo sigue. <sup>®</sup>

## Milei presentará el domingo en Diputados el Presupuesto 2025

En medio de un clima de tensión política permanente, Javier Milei anunció que irá el próximo domingo por la noche al Congreso a presentar el Presupuesto 2025, en un hecho histórico ya que será el primer presidente en cumplir con un trámite que suele ser función del ministro de Economía. Sin embargo, la atención estará puesta en cómo se moverá el kirchnerismo que estará presente y ya calificó como "horrorifica" la estrategia oficial para garantizar el déficit cero.

La presentación será en el recinto de la Cámara de Diputados, a partir de las 21, en el *prime time* televisivo, y al igual que en la apertura de sesiones ordinarias, el jefe de Estado hablará desde un atril propio. Será el único orador de la velada y dará los principales detalles de la denominada ley de leyes.

Aún no está confirmada la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, como titular del Senado, aunque la intención del Gobierno es invitar también a los representantes de la Cámara alta, donde no generó mucha expectativa el anuncio del Presidente.

En un principio se especuló que la presentación del proyecto se iba a postergar un día por tratarse de un domingo. Pero, en rigor, el Gobierno cumplirá con lo que establece la Ley de Administración Financiera que fija el 15 de septiembre como fecha límite para la presentación del Presupuesto.

La reunión deberá ser presidida por José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto, y contará con la asistencia de representantes de todos los blogues.

Entre los dialoguistas fue bien recibido el mensaje del presidente. La diputada Pamela Verasay (UCR) definió como "novedosa en la forma y la elección del día", la decisión del Presidente de explicar su proyecto de Presupuesto.

proyecto de Presupuesto.
El anuncio fue oficializado por el
propio Milei a través de su cuenta
en la red social X. "El domingo 15/9
a las 21:00 hs presentaré en el Congreso de la Nación Argentina el Presupuesto Nacional bajo la regla del
DÉFICIT CERO", comunicó.

La decisión del Gobierno de sostener el equilibrio fiscal ya generó una grieta en el Congreso y dividió las aguas en la oposición. El diputado radical Lisandro Nieri resaltó que el Gobierno debe buscar el equilibrio o superávit fiscal pero "sin déficit". Carlos Heller (Unión por la Patria) definió como "terrorifico" el plan del Gobierno. "Van a venir con la idea de ajustar los gastos en función de los ingresos cuando tiene que ser al revés definir los gastos para ver de dónde salen los ingresos", dijo. ■



## UNIVERSIDAD DE BELGRANO

## CELEBRAMOS NUESTROS PRIMEROS 60 AÑOS

Agradecemos a quienes contribuyeron a alcanzar los más altos valores de prestigio y reconocimiento de nuestra Universidad, construídos a través de todos los graduados profesionales que nos representan en los más relevantes cargos de la sociedad Argentina y del mundo.

www.ub.edu.ar

10 El País CLARIN - MIÉRICOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## El peronismo seguirá manejando la caja millonaria del CFI

En el Consejo Federal de Inversiones continuará Lamothe, aliado de "Wado" de Pedro y La Cámpora. Gobernadores de Juntos no pudieron ubicar un candidato de consenso.



Gobernadores. En una de las tantas reuniones en la sede del Consejo Federal de Inversiones.

Martín Bravo

mbravo@clarin.com

Pese a su retroceso en las provincias en el último turno electoral. el peronismo consiguió retener el control de una caja millonaria que depende de los gobernadores. En una asamblea de la que participaron 22 mandatarios o sus enviados, Ignacio Lamothe reunió los votos para seguir al frente del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con apoyo del PJ y también de un puñado de partidos distritales.

Juntos por el Cambio tenía la expectativa de disputar ese lugar estratégico, luego de que el año pasado el peronismo perdiera Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Chubut, Santa Cruz y San Juan. También San Luis, que este martes reingresó al CFI pero no eligió al secretario general porque estaba áfuera del organismo, igual que la Ciudad.

Los ocho gobernadores de lo que era Juntos por el Cambio buscaron consensuar un candidato y sumar apoyos para imponerse, pero no lo consiguieron. El peronismo aprovechó esa dispersión y aceleró los tiempos al adelantar la asamblea que estaba prevista para octubre. Lamothe, oriundo de Mercedes y vinculado con La Cámpora a través de Wado de Pedro, reunió en la prede de Mado de Ped

#### Se estima que el titular del CFI maneja entre 100 y 170 mil millones.

via más votos que los que podía juntar cualquiera de sus rivales.

Pasado el mediodía quedó confirmada la continuidad del dirigente peronista al frente del organismo interestadual fundado en 1959 y financiado con el 0,45% de lo que le corresponde a cada provincia por la coparticipación, entre \$100 mil y \$170 mil millones de acuerdo con las estimaciones. Lamothe accedió al cargo en 2020 luego de la muerte de Juan José Ciácera, también vinculado al PJ y a cargo del CFI desde 1987, por un acuerdo entre el menemismo y el alfonsinismo.

"Lamothe fue votado por unanimidad", ratificó un gobernador radical al promediar la asamblea. Ya sin posibilidad de desplazarlo, los que lo habían intentado se plegaron al aval de su continuidad. De acuerdo con el acta se requieren los dos tercios de los votos para ungir al secretario general.

A los mandatarios de Unión por la Patria, desde los más opositores a Javier Milei como Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) a los
peronistas más cercanos al Gobierno como Raúl Jalii (Catamarca, Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo
Sáenz (Salta), Lamothe sumó los
apoyos de gobernadores de partidos provinciales como Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Rio Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén).

En la previa el peronismo tam-

En la previa el peronismo también contaba al radical jujeño Carlos Sadir. Este martes desde el PRO y la UCR aseguraban alcanzar los 10 votos, con los ocho de lo que era Juntos por el Cambio más el cordobés Martín Llaryora y el santacruceño Claudio Vidal, aunque de cualquier modo no eran suficientes para disputar la conducción. Las posturas de Weretilneck y Figueroa terminaron de inclinar la balanza a favor de Lamothe.

Los radicales y macristas no consiguieron unificar una candidatura, disputada entre Sebastián Garcia de Luca -ex viceministro del Interior de la gestión de Cambiemos-, el ex diputado riojano Felipe Alvarez, el consultor Gastón Douek y el ex ministro de Gobierno porteño Bruno Screnci. De Luca y Douek podrían ingresar como directores.

Los derrotados a su vez adelantaron que harán un intento para que en los próximos meses la presidencia de la asamblea quede en manos del radical santafesino Maximiliano Pullaro en lugar del peronista formoseño Instrán.

Los gobernadores aprovecharon el encuentro para expresa reclamos a la Casa Rosada. Ya con el regreso de San Luis, los 23 pidieron a la Nación cumplir con los compromisos de financiamiento y ejecución de obras públicas, las transferencias corrientes y las deudas de las cajas previsionales no transferidas. También exigieron la distribución del Fondo Compensador al Transporte Público y un reparto "más equitativo" de los recursos coparticipables de cara a la discusión del Presupuesto 2025.

## Fuerte cruce entre Eduardo Feinmann y los trolls de Milei

Alejandro Alfie aalfie@clarin.com

Eduardo Feinmann fue atacado con hostigamiento digital por decenas de trolls libertarios, quienes lo acusaron de "kirchnerista", "pautero" y "ensobrado", además de inundar la red social X (ex Twitter) con videos del periodista durante los últimos 15 años, para mostrar sus inconsistencias y contradicciones a lo largo del tiempo.

El ataque ocurrió luego de que

Feinmann habló sobre la feroz in-

terna abierta entre el poderoso asesor Santiago Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el decreto presidencial que restringe el acceso a la información pública.

Uno de los más feroces contra Feinmann fue Esteban Glavinich, alias Traductor Te Ama en la red social X (exTwitter), donde tiene 216.000 seguidores, quien le dedicó numerosos tuits atacándolo, lo acusó de "pautero" y lo escrachó con videos de 12 años atrás, como hacia el programa 6-7-8 en la gestión de Cristina Kirchner para descalificar a periodistas que eran criticos de la gestión oficial

"Por mí la pauta se la pueden meter bien en el orto", respondió Feinmann a Glavinich.

Pocos minutos antes de ese ataque, una cuenta atribuida a Santiago Caputo (Rasputin, @bprearg) habia posteado: "Mensaje a los operadores mediáticos al servicio de intereses políticos disfrazados de periodistas: si creen que se van a
llevar puestos al jefe de Gabinete
permitanme decirles que les va a
fallar el operativo".

Feinmann le respondió: "Nadie quiere llevarse puesto al jefe de Gabinete. Dejen de boludearlo en el gobierno. El jefe de Gabinete tiene responsabilidades constitucionales ante los 'contratados' que no ponen una sola firma. El gobierno debería cuidar a un jefe de Gabinete de lujo como Guillermo Francos. Deben dejar de lado el libro: el arte de ganar elecciones, y leer más el arte de gobernar".

La polémica siguió entre ambos, aunque la supuesta cuenta de Caputo fue reforzada por los trolls, que se ensañaron contra Feinmann, quien les respondió en sus programas de radio, televisión y hasta en redes sociales. En marcha está La Cámpora de Santiago Caputo", sintetizó Feinmann.

Glavinich es uno de los tuiteros que más mensajes comparte Milei -tiene 3,4 millones de seguidores-, especialmente con sus ataques contra periodistas y medios. Pero en esta ocasión el Presidente decidió no sumarse contra Feinmann.

Todo arrancó cuando Feinmann.
Todo arrancó cuando Feinmann.
dijo: "Algunos comentan, en Casa
de Gobierno, que el jefe de Gabinete llegó a renunciar. Por lo menos,
de palabra: "Me voy, si tanto jodo. Si
el que manda es Santiago Caputo,
me voy. Yo soy el jefe de Gabinete".
habría dicho Francos, antes de ser
internado el viernes pasado, según
relató el periodista en su programa
en radio Mitre. Y agregó: "El destrato que sufrió el jefe de Gabinete, lo
llevó al hospital".

El Gobierno no solo desmintió esa información, sino que además descargó toda la furia de sus trolls libertarios, que lo acusaron de ser un "periodista mercenario", "kirchnerista", "pautero" y "ensobrado".

clarin#ramiro.correia.martins@gi

## El testimonio de la esteticista de Yañez complicó a Fernández

Florencia Aguirre dijo a la Justicia que los moretones "no fueron producto de tratamientos de belleza", como sostiene Alberto Fernández.

#### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

La fiscalía a cargo de Ramiro González le tomó ayer declaración testimonial a Florencia Aguirre, la esteticista amiga de Fabiola Yañez que fue sugerida por la querella re-presentada por Mariana Gallego.

Ante el fiscal, se refirió a lesiones que le observó a la ex primera da ma que no habrían sido producidas por "tratamientos estéticos" sino producto de golpes que Yañez se los atribuye al ex presidente Alberto Fernández.

Florencia Aguirre estuvo poco más de dos horas en la fiscalía del quinto piso de Comodoro Py. Ante el fiscal federal. Ramiro González indicó ante la fiscalía que vio **"los** moretones en los brazos y el ojo de Fabiola Yañez.

Cuando le consultó a su amiga. el origen de los hematomas, "ella justificó a Alberto diciendo que fue un golpe involuntario, pero yo no le cref\*, sentenció,

Recordó que "vuelvo a Olivos el 29 junio 2021 y me la encuentro con un hematoma en el ojo, le pregunto qué le pasó y me dice que fue Alberto sin querer, la verdad que la miré v no le creí".

Al respecto añadió: "No le pregunté nada más. Me dijo algo que estaba en la cama cuando pasó pero nada más, en ese momento no le toqué el rostro. Le hice un masaje porque estaba estresada y un drenaje linfático. Como estaba con



eticista. Florencia Aguirre declaró ayer ante el fiscal Ramiro González durante dos horas

#### EX SECRETARIA DE YAÑEZ

#### Mañana declara Sofía Pacchi, testigo clave

La ex secretaria privada de Fabiola Yañez, Sofía Pacchi, declara este jueves ante el fiscal Ramiro nzález en la causa por viole cia de género contra el ex presila ex primera dama, Fernández trató de seducir también a su ex amiga quien participó de la fiesta el tratamiento, ella creía que como estaba tomando el medicamento por el tratamiento de embarazo se le hinchaba las piernas y entonces me pedía el drenaje linfático. Ese día tenía un hematoma en el ojo, tenía marcado el ojo, era color morado y tenía color amarillo. Ese día no había nadie más. Estaban las amas de llave, que me armaban la camilla y me dejaban todo impecable".

"¿Por qué no le crevó?" fue la pre nta siguiente del representante del Ministerio Público Fiscal, ante lo cual la testigo indicó: "Por la forma que tenía el hematoma no pa recía un sin querer. Tampoco la quería indagar mucho. La volvi a ver con un hematoma, que fue un hematoma que se estaba yendo en el brazo, me parece el derecho, no le pregunté que le había pasado. Fue después del episodio del ojo. También la vi con la rodilla lastimada porque se resbaló bajando del helicóptero".

En la causa por presunta violen cia de género, el ex presidente tiene nueve hechos puntuales atribuidos que sustentan la acusación

El correlato de los episodios se construyeron a partir de la declaración de la ex primera dama.

Sobre esas circunstancias con signadas, el fiscal federal Ramiro González, expresó que más allá de las calificaciones penales que darán curso a la investigación, los hechos que originan la causa "surgen de un relato que revela un contexto de violencia de género asentado sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo".

Para ir clarificando los hechos atribuidos a Alberto Fernández en el marco de la violencia de género, la querella pidió que Florencia Aguirre sea citada a declarar.

Ante la fiscalía, la abogada Ma riana Gallego y la representante le-gal del ex presidente, Silvina Carriera, la esteticista relató que la ex primera dama "se sentía presa y lloraba todo el tiempo". En ese mismo sentido, reconstruyó un diálogo: "Es muy feo vivir con alguien que no te habla, no te saluda", le habría dicho Yañez.

Fue en ese contexto que la testigo el dijo al fiscal que "Alberto la lla-maba a los gritos" y que en alguna ocasión, la ex primera dama le dijo que se "sentía presa, que no podía salir de ahí. Tenía que pedir permiso para salir'.

Luego fue preguntada respecto a las imágenes que tomaron estado público y en la que se le veía un ojo morado a Yañez como así también, moretones en sus brazos.

La esteticista primero explicó que los tratamientos que le practicaba a la ex primera dama "no eran invasivos" y producto de ello "no dejaban hematomas". Durante el tiempo que declaró ante la fiscalía, sostuvo que Fabiola le contó sobre los videos e imágenes que había en-contrado en el celular que perteneció al ex presidente y que se lo había dejado a su hijo Francisco. La esteticista en ese momento, dijo que "no podía creer que hubiera videos y fotos de mujeres desnudas en el celular del hijo".■



## Ayudanos a encontrarlos 0800-333-5500





Lucía Gomez



Yair loel Vázguez



Kiara Avelén Kalenchuk



Noble ClarinX









CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 El País 12

La ex presidenta pidió sacar a Gustavo Hornos de la votación que decidirá si confirma su condena a 6 años de prisión. Mañana se vota en un plenario.

## Vialidad: Avanza una maniobra K para apartar a un juez clave

**Daniel Santoro** 

dsantoro@clarin.com

La Cámara Federal de Casación Pe nal decidirá mañana si envía al Consejo de la Magistratura la causa por supuesta violencia de género contra el juez Gustavo Hornos, en el marco de una maniobra K para correr a ese magistrado de la revi-sión de la condena a 6 años de prisión de Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

Luego de esa decisión disciplinaria, los colegas de Hornos en la sala IV de Casación, Mariano Borinsky v Diego Barroetaveña, deberán decidir si aceptan el pedido de la ex presidenta de apartar a Hornos del caso Vialidad presentado por la de-fensa de la ex presidenta.

La defensa de la ex vicepresidenta fundó la recusación en que quiere contar con un juez con "forma-ción en género", razón que no está incluida como causal de recusa ción en la larga lista de motivos del

artículo 17 del Código Procesal. En su recusación, la defensa planteó que las notas periodísticas que informaron sobre la denuncia de género contra Hornos se indica que el nombre de Cristina Fernández de Kirchner apa-recía mencionado en intercambios con la denunciante, lo cual torna aún más complejo el panorama evidenciado"

Además, recuerda que Cristina "fue víctima de hechos de violen-



ez de Casación. Gustavo Hornos, los K no quieren que vote

cia" poniendo como ejemplo el atentado del que fue víctima hace dos años en manos de Fernando Sabag Montiel, quien apuntó con un arma de fuego a quince centí-metros de su cabeza habiendo gatillado dos veces.

Una fuente judicial consultada por Clarín opinó que sería "un escándalo" que se acepte ese motivo de recusación, pero la jugada K va más allá porque quieren llevar a Hornos a defenderse en el Consejo de la Magistratura.

A criterio de dos fuentes judiciales, la Casación "debería haber re-suelto durante el primer semestre" de este año una condena dictada el 6 de diciembre de 2022, es decir hace un año y medio.

En cambio, fuentes de Casación nsultadas por este diario afirman

- Un plenario de diez jueces de la nara Federal de Casación Pe nal decidirá mañana si envía al Consejo de la Magistratura la causa por supuesta violencia de énero contra el juez Gustavo
- En la Magistratura la causa po dría ir a la comisión de Disciplina que maneja el ex diputado K Héc-tor Recalde para hacer un "show" con el caso.
- Luego, los colegas de Hornos en la sala IV de Casación, Mariano Borinsky y Diego Barroetave ña, deberán decidir si aceptan el pedido de la expresidenta de correrlo de la causa Vialidad porque quiere un "juez con formación de género". Esta razón no es tá entre los motivos de recusación del Código de Procedimientos de la Nación.

que "se está dentro de los plazos le gales porque la última audiencia con las partes fue en mayo".

Sin embargo, en "una jugada concatenada", dijo otra fuente judicial, primero se filtró la denuncia de género contra Hornos, días después Cristina lo recusó y ahora "apuestan a que Casación envie esa causa a la Magistratura" y aparten a Hornos de la causa Vialidad.

En el plenario del jueves votarán 10 jueces, entre ellos, Juan Carlos Gemignani que fue denunciado por violencia verbal contra sus colegas, enviado a la Magistratura, pero no corrido de sus causas.

En la Magistratura, el caso Hornos podría ir a la comisión de Acusación, que preside el abogado Mi-guel Piedecasas o la de Disciplina, que dirige el ex diputado K Héctor Recalde, el mismo que hace años tiene pisados pedidos de sanciones disciplinarias contra el juez K Ale io Ramos Padilla v el juez Ariel Lijo. candidato del gobierno de Milei a la Corte. Como por ahora es solo una denuncia de violencia de gé nero sin procesamiento alguno. la causa contra Hornos iría a la comisión de Recalde donde "el kirchnerismo hará un show" y buscará se guir ganando tiempo a la espera de mejores tiempos electorales para los K, adelantó otra fuente judicial.

El objetivo de fondo de los K es apartar a Hornos, quien se inclinaría por aceptar la apelación del fiscal de juicio Diego Luciani, de aumentar la condena de Cristina de 6 a 12 años y apostar a que sus dos colegas, más un reemplazo, disminuvan la pena o, en una hipótesis de máxima, anulen la condena y ordenen volver a hacer el juicio. Hornos fue denunciado por pre sunto hostigamiento por su ex pareja. En ese contexto se dictó una

#### "Hay una concatenación de hechos contra Hornos".

medida precautoria a cargo de la jueza civil Paula Marinkovic, quien ordenó que no se acerque a menos de 200 metros de su ex pareja, Tatiana Sicardi, entre otras restricciones. Pero por la condición de juez de Hornos, la causa pasó del fuero civil al federal y ahora el fiscal Guillermo Marijuan de-be decidir si imputa a Hornos y en qué términos.

## Coparticipación: citaron a otra audiencia a Macri y Caputo

Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

La Corte Suprema convocó al Gobierno nacional y a su par porteño a una nueva audiencia en la sede del máximo Tribunal para el próximo miércoles 18 a las 11 de la mañana. La citación es a Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, y a Luis Caputo, ministro de Econo mía del Ejecutivo de Javier Milei, y tiene como obietivo llegar a un acuerdo por el reparto de coparticipación que se debe girar.

Será el segundo encuentro después del realizado el 22 de agosto. cuando asistió sólo Jorge Macri y no Caputo, que envió cuatro repre sentantes a la cumbre, un grupo liderado por el secretario Carlos Guberman. El tema de fondo es defini**r cómo se pagará el 2,95% de los recursos** que le corresponden a las arcas porteñas tras la cautelar dictada por la Corte en diciembre de

El Gobierno, primero con el kirchnerismo y ahora con Milei, viene incumpliendo el fallo desde diciembre de 2022, cuando la Corte

Le está girando a la Ciudad un 1.4%. que ajusta con transferencias discrecionales de \$ 20.000 millones semanales, que viene realizando desde el 1" de agosto, aun sin estar de acuerdo con el monto que tiene

En la reunión de agosto no llegaron a un acuerdo político como esperaban los jueces del máximo Tribunal. La Ciudad insistió en que se respete el fallo que la propia Corte firmó, y el Gobierno mostró predisposición para pagar alineado a esa sentencia, pero a través de transferencias y actualizaciones periódicas, si bien remarcó que el coeficiente que debería girar mensualmente tendría que ser menor a ese

Al no lograr un aval de ambas partes, la Corte le dio diez días hábiles a ambas en pos de presentar nuevas propuestas para llegar a una solución. Y les anticipó que los iba a volver a citar ante la Secretaría de Juicios Originarios, competente en los temas de coparticipación. Finalmente, este mediodía llegó la convocatoria, nuevamente, a nombre de Macri y Caputo.

Tras el primer encuentro en la Corte, hubo otro tema que dividía al gobierno porteño del nacional en relación a la quita de subsidios al transporte en el área metropolitana que había anticipado Milei. Finalmente, hubo acuerdo y tras una cumbre entre el Presidente y Jorge Macri se decidió la transferencia de las competencias del servi-cio de 31 líneas colectivos al ámbito de la Ciudad. Se espera que la misma se haga efectiva en las próximas semanas

Qué pasó en la primera cita de la

Tras la reunión convocada al máximo Tribunal, se esperaba que estuvieran Jorge Macri y Luis Caputo. Estuvo sólo el jefe de gobierno porteño, que le pegó por elevación al ministro de Economía, "No hubo acuerdo", con esa frase, tajante, Jorge Macri resumió lo que fue la audiencia. Y después declaró: "No sé por qué no vino el ministro de Economía, tendrá sus razones, pero hubiera sido meior que esté. Yo vine, cada vez que me convoque la Corte voy a venir\*.■

### Suba de los depósitos en dólares del sector privado

Flujo diario de depósitos privados



## Por el blanqueo, los depósitos llegaron a los US\$ 20.000 millones

En cuatro semanas ingresaron US\$ 1.300 millones. Y en la última semana crecieron US\$ 150 millones por día.

El blanqueo se hace sentir sobre los depósitos. Según los datos de Portfolio Personal Inversiones (PPI) al 5 de septiembre los depósitos en esta moneda llegaron a US\$ 20.054 millones.

Es el nivel más alto en cinco años, concretamente desde octubre de 2019, cuando Alberto Fernández ganó las elecciones presidenciales en primera vuelta.

Por la forma en que fue diseñado el blanqueo, que incluye múltiples incentivos y beneficios para los contribuyentes que tienen dinero o bienes sin declarar, los depósitos de efectivo solo están permitidos en la primera parte del proceso de "externalización de activos", que termina el 30 de este mes.

Desde mediados de agosto los depósitos en dólares subieron en US\$ 1.338 millones. En la última semana se movieron a un ritmo de US\$ 150 millones diarios.

"El blanqueo pareciera que avanza con fuerza. El trato que el Régimen especial de ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP) le brinda a los bienes regularizados habría contribuido con esto", señaló PPI.

El efecto del blanqueo viene desempeñando un rol central en el veranito cambiario que se viene extendiendo desde agosto, con los dólares alternativos alejados del techo de los \$ 1.300 y la brecha por debajo del 30%.

El dólar blue cerró a \$ 1.280, mientras el contado con liqui concluyó en \$1.259 y el MEP en \$1.230.

"Esta semana, los mercados continuarán mirando de cerca la dinámica cambiaria, tanto en materia de tipos de cambio CCL y MEP, como de reservas netas. En el corto plazo, vemos que hubo apreciación en los tipos de cambio ante cierta estacionalidad por pagos de impuestos como del efecto del blanqueo. En ese sentido, creemos que están ingresando dólares del blanqueo a juzgar por la dinámica de los depósitos privados en dólares que reporta el Banco Central", señala Juan Manuel Franco, Economista Jefe de Grupo SBS.

"Destacamos que, con los últimos datos oficiales los depósitos subieron algo más de US\$ 1.300 millones en ló ruedas y que de ello, algo más de US\$ 700 millones corresponden a las últimas 5 ruedas. Creemos que esta dinámica podría

#### CIFRAS

#### 700

millones de dólares ingresaron al sistema financiero solo en los últimos cinco días

27.399

los millones de dólares que computa el Banco Central com resences totales continuar en el corto plazo, aunque recordamos también que las reservas netas siguen negativas y que los montos del blanqueo no las incrementan, por lo que los inversores seguirán mirando de cerca esa variable aún con el ingreso de dólares producto del blanqueo", agregó Franco.

PPI también apunta que el pago adelantado de Bienes Personales estaría contribuyendo con la calma cambiaria. "Con la sanción del paquete fiscal se aprobó el REIBP. Este permite adelantar el pago del tributo para el período 2023-2027 a una alicuota no progresiva de 0,45% o 0,5% para bienes regularizados por el blanqueo. Tiene sentido que ha-ya inversores que estén vendiendo dólares para entrar en este régimen que caduca el 30 de sentiembre."

"Una vez pasada esta ventana de tiempo no queda claro que el contado con liqui se mantendrá en estos niveles. La amenaza de intervención podría contribuir a contenerlo. Aún restarían esterilizarse el equivalente a un poco más de USSI. 300 millones de los USSI. 900 millones anunciados", sostiene PPI, en referencia a las intervenciones que el Central viene haciendo en el segmento de los dólares financieros. Un dato que el paso del tiempo dirá si fue importante para la llegada de los dólares a los bancos es la posibilidad, anunciada por ahora, de que se podrán hacer pagos en dólares mediante tarjeta de debito vinculada a una cuenta bancaria. ■

## Dólares para los importadores: el Central vendió otros US\$31 millones

Las empresas incrementaron sus compras. El blue subió a \$1.280. Cayeron los bonos y las acciones.

El Banco Central volvió a vender divisas. Se desprendió en esta rueda de **US\$ 31 millones** y así el saldo negativo de septiembre ya acumula **US\$ 53 millones**.

set al minores.

Esta vez las ventas del Central
se dieron en un contexto de pocas operaciones en el mercado,
con solo US\$ 212 millones en el
segmento contado. "La rueda mayorista del dólar registró el volumen más bajo de operaciones a
excepción del 2 de septiembre,
cuando coincidió con un feriado
en los Estados Unidos", indicó el
operador Gustavo Quintana.

Con estos resultados, el Central vuelva a la senda vendedora, tal como había ocurrido en junio y julio. En cambio, en agosto había logrado acumular un saldo positivo de compras por US\$ 380 millones a lo largo del mes, apalancado en la menor demanda de divisas por parte de los importadores, que congelaron operaciones a la espera de la baja del Impuesto Pais. Desde el Z de septiembre la alicuota de este tributo para los importadores bajó de 17,5% a 10,5%.

"El BCRA finalizó la primera semana de septiembre con un saldo positivo de compras netas de divisas en el Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC) por unos US\$ 143 millones. Sin embargo, esta semana inició con ventas netas por US\$ 165 millones el lunes y por US\$ 31 millones durante esta jornada. Las compras netas totales en el MULC desde el inicio del actual gobierno llegan a US\$ 17.370 millones, llevando a las reservas brutas a un nivel de US\$ 27.245 millones\*, sostuvo Aurum Valores.

Por ahora, el mercado no parece inquietarse por la performance negativa del Central. Si bien el dólar blue subió por segunda vez y cerró a \$ 1.280, diez pesos arriba del lunes, la calma cambiaria se sigue sosteniendo: el MEP y el contado con liqui aumentaron 0,3%, a \$ 1.230 y \$ 1.259, respectivamente.

"Más allá del saldo negativo del BCRA, los flujos (blanqueo, obli gaciones tributarias, moratoria, necesidades corrientes de pesos) continúan al mando y así es que se prolonga el descenso de los dó lares financieros. Dicha calma cambiaria podría prolongarse en el actual contexto económico-financiero, y así seguir achicándo se la brecha, dado que además se han venido reactivando apuestas hacia el carry trade, en línea con el mayor apetito que se detecta por la deuda en moneda local en los emergentes", apuntó el econo mista Gustavo Ber.

Los bonos y las acciones argentinas se movieron a la baja. En Buenos Aires, el Merval perdió 1,3%, en un dia de expectativas en los mercados globales por el debate de esta noche entre los candidatos presidenciales de Estados Unidos Kamala Harris y Donald Trump que hizo bajar el Dow Jones 0,2%. El riesgo país se ubicó en 1.445 puntos básicos.



Más demanda. Santiago Bausili, presidente del Banco Central

clarin#ramiro.correia.martins@gi

14 El País CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### Conflicto aeronaútico

## Paro salvaje en Aerolíneas: buscan echar a Biró del directorio

La empresa apunta al polémico sindicalista por ocasionar pérdidas de US\$ 2 millones tras la huelga del viernes. Inició acciones legales contra los gremios.

A través de un comunicado, Aerolineas Argentinas informó ayer que avanzará en una demanda contra los gremios de pilotos y tripulantes por "los perjuicios ocasionados", tras el paro salvaje realizado el pasado viernes tanto en Aeroparque como en Ezeiza y que dejó a miles de pasajeros sin poder volar. Indicó, también iniciará acciones para echar a Pablo Biró del directorio en el que está en nombre del gremio de pilotos.

La aerolínea de bandera señaló a Biró (pilotos) y Juan Pablo Brey (tri-pulantes) como responsables de la medida "abusiva e ilegal". Se trata de las llamadas asambleas informativas de la semana pasada, que en la práctica fueron "paros encubiertos", apuntan. De acuerdo a Aerolíneas, esta decisión le causó "pérdidas por más de dos millones de dólares, principalmente por el lucro cesante de la operación y por los reclamos de los pasajeros perjudicados".

En el caso de Biró, comunicaron, "implica una responsabilidad mayor por formar parte del Directorio de Aerolíneas Argentinas", al afirmar que los paros encubiertos de la semana pasada actúan en contra de los intereses de la compañía. Se basan en el artículo 59 de la Ley General de Sociedades para pedir que el gremialista sea expulsado al indicar que es responsable "ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren



Momento de decisión. Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas. Irá a la justicia contra los gremios.

de su acción u omisión".

Según revela Aerolíneas, la salida de Biró es un pedido expreso del gobierno a través de la Secretaria de Transporte, accionista principal de la compañía. "Se tomarán las acciones necesarias para iniciar el proceso de expulsión de dicho órgano", anticipa. Además, adelantaron que co-

Además, adelantaron que comenzaron con los descuentos a más de 400 empleados, entre pilotos, copilotos y tripulantes, por "incumplir con sus tareas y afectar la programación de vuelos de la compañía". "Estos descuentos son de un promedio de 150 mil pesos por día para pilotos, y de 50 mil pesos por día para tripulantes", expresaron desde la empresa.

El paro del viernes pasado afectó más de 150 vuelos y 15 mil pasajeros tanto en Aeroparque como en Ezeiza. La medida de fuerza de los pilotos empezó a las 5 de la madrugada y se extendió hasta las 14. Desde Aerolíneas le dijeron a Clarín que los pasajeros debieron ser acomodados en los vuelos posteriores y en 14 vuelos especiales que se crearon por fuera de la programación original para atender la demanda.

A partir de esta medida es que el Gobierno avanzó con **declarar al transporte aerocomercial como servicio esencial**.

Desde el ministerio de Capital Humano dijeron que se determinará en una negociación directa entre la empresa y el gremio **un pi**so **mínimo de servicios a cumplir**.

"Si se ponen de acuerdo con una guardia de servicios y éstos se cumplen, quizás sea suficiente. Ahora, si insisten en comportarse como adolescentes, entonces se les va a aplicar un porcentaje mínimo de servicios que tienen que cumplir, que podría ser un 70% de lo que se vuela en una jornada normal", detallaron.

Desde el gobierno explicaron que dada la importancia estratégica de este sector para la "conectividad, el comercio y el transporte de pasajeros", el decreto reglamentario establecerá medidas para "garantizar un nivel mínimo de servicios ante conflictos laborales que puedan interrumpir total o parcialmente las actividades".

"Esta acción se estableció luego de constatarse que, tras el paro realizado el viernes por los gremios del sector aerocomercial APLA y APA, no se garantizaron servicios mínimos que deberían preverse en el marco de la esencialidad previs-

#### El paro del viernes le costó a la empresa USS 2 millones.

ta en el Artículo 2 de la Ley 17.285", afirmaron desde Capital Humano.

"No es posible que todos los argentinos estén poniendo plata para sostener a Aerolineas y que vengan los pilotos, que ganan 70 veces más que todos y computan su horario de trabajo desde que se suben al remis para ir al aeropuerto realicen un reclamo. Se declara el servicio como esencial", dijeron. "

## "Hay interesados en comprarla", dijo el titular de la línea aérea

Días después del paro que afectó a miles de pasajeros y de que el Gobierno declarara esencial el transporte aerocomercial, el presidente de Aerolíneas Argentinas reveló ayer que hay compañías internacionales interesadas en comprar la empresa estatal.

Fabián Lombardo en declaracio-

Fabian Lombardo en declaraciones radiales contó que "compañías internacionales" lo llamaron para "saber cómo sigue la privatización" de la aerolínea de bandera.

"Proyectamos una privatización en basea lo que sucedió en el pasado. Hoy la industria evolucionó muchisimo y los jugadores que entran a comprar o a interesarse en Aerolíneas son grupos de la aeronavegación comercial, no es que va a venir una agencia", dijo Lombardo.

Enfatizó: "Hoy les puedo asegurar que hay compañías internacionales interesadas en Aerolíneas Argentinas y eso me consta a mi porque me llamaron y me lo dijeron, están interesados en saber cómo sigue esta situación", sostuvo Lombardo en una entrevista con La Red.

Al insistir con la idea del Gobierno de privatizar la empresa, Lombardo aseguró que "Aerolíneas es una compañía interesante y que el mercado argentino en términos internacionales es extremadamente fuerte. Añadió que "el pasajero argentino viaja mucho y el mercado doméstico es interesante para desarrollar y ganar plata".

El funcionario aseguró que todo su trabajo actual en la empresa tiene como objetivo su venta. "Estamos trabajando en eso, después dirá el Congreso si puede ser privatizada. Pero nosotros estamos trabajando en esa dirección y los números nos están acompañando", destacó.

A Lombardo también le consultaron por el inicio de las acciones legales contra el sindicalista Pablo Biró por el último paro que afectó a más de 15.000 pasajeros. "El viernes fueron 16.000 pasajeros dectados, 180 vuelos, por eso hemos procedido con las denuncias pertinentes y las demandas",

Además de las presentaciones judiciales, en el caso de Biró, que es el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), buscarán que sea apartado de su cargo como director de la

empresa (ver en esta página). Esta semana unos veinte diputados del PRO presentaron en el Congreso un nuevo proyecto de ley para la privatización de Aerolineas Argentinas, luego de semanas en la que las medidas de fuerza dispuestas por diversos gremios aeronáuticos vienen provocando cancelaciones y demoras de vuelos.

El proyecto de ley -que lleva las firmas, entre otros, de Hernán Lombardi, Martín Yeza, Daiana Fernández Molero, Silvana Giudici y Damián Arabia -los dos últimos, más cercanos a Patricia Bullrich-resalta el déficit que genera la aerolinea de bandera para las arcas fiscales. En su primer párrafo, el proyecto indica que se propone la privatización de Aerolineas Argentinas "en los términos y con los efectos previstos en la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado". Dicha ley, sancionada en agosto de 1989, fue la que posibilitó la ola de privatizaciones de compañías estatales durante la primera presidencia de Carlos Menem.

clarin #ramilio.correla\_martins@g



Aeroparque. Valijas que se fueron acumulando ayer a raíz del paro sorpresivo de maleteros. Siguen hoy.

## Otra medida de fuerza salvaje y dura amenaza de un sindicalista K

Las "asambleas" perjudican a miles de pasajeros. Llano dijo que irán "casa por casa" de directivos de Aerolíneas.

Después de la serie de paros encubiertos que llevaron a cabo algunos gremios de Aerolíneas ayer se agravó el conflicto. Con apenas horas de anticipo, los **empleados de rampa** nucleados en APA (Asociación de Personal Aeronáutico) anunciaron que realizarían asambleas en terminales de todo el país. La medida comenzó a las 19 en Aeroparque y continuarán hoy en otros aeropuertos, entre ellos el de Ezeiza. Desde la Secretaría de Transporte calificaron a la medida como "sorpresiva e intempestiva". Y remarcaron: "Son paros extorsivos camuflados como asambleas".

La jornada de asambleas "informativas" fue lanzada por el gremio de maleteros, cuyo secretario general es Edgardo Llano.

Este gremialista está ligado hoy al kirchnerismo y viene de recibir beneficios del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa. Llano es quien ha tomado la posta para agravar el conflicto en el sector aeronáutico, que involucra a las empresas estatales Aerolíneas Argentinas e Intercargo, en un reclamo paritario persistente que hace dias genera demoras, cancelaciones y molestias en los aeropuertos.

Y amenazó: "Vamos a buscar otra forma de protestar, de reclamar. Y una de las formas es **ir a las casas** de los funcionarios de las empresas. Vamos a ir a hacer la movilización a las casas de los funcionarios y la casa de los presidentes de las empresas para reclamar", según propuso el jueves pasado en declaraciones radiales.

La estatal Intercargo, que tiene su propia conducción, es contratada por aerolíneas como Flybondi, JetSmart y todas las lineas internacionales. Por lo tanto, una medida de fuerza afecta la operación de los vuelos de esas empresas. En principio, la también estatal Aerolíneas Argentinas, que utiliza sus propias rampas, no se verá perjudicada.

El titular de la empresa es Fernando Montes, quien asumió a mediados de año tras haber reemplazado a Gregorio Borda, el primer ti-

#### "Son paros extorsivos camuflados como asambleas".

tular de la firma de rampas estatal que había designado el gobierno de Milei. Montes llegó a la presidencia de Intercargo con el respaldo de la Secretaría de Transporte, que depende de Economía.

pende de Economía.

Apenas conocida la noticia, Flybondi anticipó que al menos tres de sus vuelos se verían afectados, aunque ese número podía crecer. Aclararon que cuentan con servicio propio de rampa "en el 80%

de los aeropuertos", por lo que a "podrá mantener su actividad con menor afectación durante el tiempo que dure la medida". Pero advitteron que en las terminales en las que depende de Intercargo "la operación se verá afectada".

ración se verá afectada". En tanto, desde JetSmart confirmaron que también se afectaría

Por lo pronto, anoche con el inicio de la asamblea se acumularon en el hall las valijas y los bolsos que, por la interrupción del servicio, no pudieron ser embarcados. Quedaron depositados en corralitos, frente a las ventanillas y ante la mirada de los pasajeros.

Llano desnudó que el conflicto no es en realidad por un reclamo salarial, sino que apunta contra la política de Milei. Lo dijo de este modo: "Es una política intencionada del Gobierno. No es que la empresa está pasando una crisis. Hay que recordar que Milei dijo 'vamos a privatizar las empresas que den déficit' e Intercargo factura en dóla res y da ganancias. Así que es una mentira todo eso", dijo el jefe del gremio de personal aeronáutico. Y añadió: "Pero para hacer eso tienen que eliminar a los sindicatos. Ahora salió esta nueva noticia de que quieren desvincular a Biró del directorio de Aerolíneas. Pero en ese directorio no pueden desplazarlo fácilmente. Obviamente nosotros lo vamos a defender".

## IMPSA: hoy se define la primera privatización del gobierno de Milei

La Legislatura de Mendoza vota la transferencia de las acciones de la fábrica de turbinas a la Nación.

Juan Manuel Barca jbarca@clarin.com

El Gobierno apuesta a sortear hoy el último escollo para avanzar en la primera privatización de la gestión Milei. La expectativa es que la legislatura de Mendoza apruebe el proyecto para transferir a la Nación sus acciones en Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA), un paso clave para vender la líder en trubinas mendocina fundada por el grupo empresario.

el grupo empresario.
Si bien el Estado nacional controla el 63,72% de las acciones,
necesita del 21,24% en manos de
la provincia para poder finalizar
el proceso de venta. La Nación pasó a manejar el paquete mayoritario con la estatización de la
compañía en 2021. El resto de las
acciones se reparten entre un
fondo de acreedores con un
9,78% y los Pescarmona, que
conservan un 5,26%.
El gobernador radical Alberto

El gobernador radical Alberto Cornejo presentó en los últimos dias el proyecto por el cual la provincia autoriza a "transferir la totalidad de las acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de IMPSA" que obtuvo Mendoza en 2021 con un aporte de USS 5 millones de la Nación.

IMPSA **exporta el 85%** de su producción y tiene presencia en más de 40 países al generar equipamiento para la industria de petróleo y gas, energía hidroeléctrica, nuclear, eólica y solar fotovoltaica. Entre sus proveedores, figuran YPF, Enarsa, las Fuerzas Armadas, Fortescue, el Ejército de EE.UU, Dioxitec, Nucleoeléctrica, Yaciretá y el CAREM, el primer proyecto de reactor nuclear argentino.

Con 35 votos, el oficialismo tiene los votos suficientes para
avanzar en la privatización en la
sesión prevista para las 11 de la
mañana. El argumento del Ministerio de Economía, encabezado
por Luis Caputo, es que la empresa con 720 empleados es deficitaria y arrastra una deuda de
US\$ 566 millones. Desde Economía apuntan a la gestión de Sergio Massa.

Necesitado de dólares y obsesionado con la "motosierra", el Gobierno busca que un privado capitalice a IMPSA, reestructure su deuda y genere negocios. Por ahora, la compañía estadounidense ARC Energy fue la única que manifestó su intención de comprarla y ofreció capitalizarla, aunque no hizo público montos. Además, hay otras dos firmas interesadas, según fuentes oficiales.

según fuentes oficiales.
Pero desde la oposición responsabilizan a la gestión actual por el déficit y denuncian que la provincia no informó quién es el comprador ni el precio de venta de IMPSA.



Turbinas. La firma fundada por la familia Pescarmona sale a la venta

El País CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## Rubinstein criticó a Massa y cerca del ex ministro le contestaron

El economista dijo que "faltó convicción" para bajar el déficit. "¿Buscás laburo Gabriel?", lo chicanearon.

Gabriel Rubinstein, viceministro de Sergio Massa entre agosto de 2022 y el fin del mandato, admitió ayer que él no estaba de acuerdo con el "Plan Platita" que lanzó el ex candidato presidencial y que buscó poner plata a la gente a costa de emisión monetaria.

16

#### Así lo dijo en su cuenta de X.

"Confié en que dada su ambición, Massa iba a ser lo "necesario" para bajar, y mucho, la inflación (más no sea porque "garparia" politicamente). Y yo creía que el camino era atacar el déficit fiscal, y bajar fuertemente la brecha (deva con apoyo externo). Massa "tambien", pero nunca se sintió cómodo con la baja/nula ayuda externa (para devaluar), y confiaba en su capaci-







Ex secretario, Eduardo Si

dad para manejarse y lograr resultados en la Argentina corporativa, aun si en el fondo eso le gustara o no. Y yo confiaba mas en la "macro". Empezamos mejorando las cuentas fiscales, y bajando un poco la brecha. Pero no lo pudimos / supimos sostener".

Un par de horas más tarde, el secretario de Finanzas de aquel equipo económico y compañero de Rubinstein en Economía, Eduardo Setti, salía a cruzarlo duro en el X.

"Qué raro que ahora salgas a decir que no tuviste nada que ver con la gestión, cuando en su momento te quedabas callado. Tuvimos muchas reuniones de trabajo de las que participaste".

Siempre pareció que estabas de acuerdo con compensar la devaluación que nos había impuesto el FMI, y que sólo iba a destruir el bolsillo de los laburantes y de los jubilados. Hasta el último día le decias a @sergiomassa lo mucho que te gustaba ser funcionario\*.

"Estas buscando laburo Gabriel?. Esta no es la mejor manera...".

La pelea en las redes siguió y Rubinstein fijó el plan que le había presentado a Massa.

Entonces el economista salió a defenderse: "El que decide es el Ministro", sostuvo, con relación a Massa. "No estaba de acuerdo. Pero no renuncié. Podría haberlo hecho. Buscamos bajar impacto enviando Presupuesto 2024 solicitando se apruebe Superávit Primario de 1% PIB", escribió el economista.

Según su punto de vista, a pesar de que había sido un crítico del kirchnerismo, a tal punto que para poder asumir tuvo que disculparse con Cristina Kirchner por declaraciones pasadas, aceptó el cargo porque le pareció que Massa iba hacia un ordenamiento económico.

"Estábamos en julio 2022 muy cerca de la híper. Me llamaron a ayudar a un Ministro que quería avanzar hacia el equilibrio fiscal y el levantamiento del Cepo. Y acepté. Se empezó en ese camino. Pero faltó convicción política, vino la peor sequía de la historia, no conseguimos ayuda externa y la puja electoral (shock Milei en las PASO, plan "platita", etc.) Y fallamos".

Sobre su decisión de permanecer

Sobre su decisión de permanecer en el cargo, dijo: "¿Podía haber renunciado? Sí. Pensando en mi prestigio personal. No quise abandonar el barco e hice lo que pude para que evitáramos una nueva híper".

El intercambio de tuits siguió con un comentario de Lucas Llach, ex vicepresidente del Banco Central de Federico Sturzenegger durante la presidencia de Mauricio Macri y actual asesor del ministro de Desregulación. "Sabés que te valoro mucho Gabriel. Pero: Cómo le vas a creer al PJ?".

## Para ser clase media una familia tiene que ganar \$ 1,5 millón

Para no ser pobre, una familia tiene que tener un ingreso de \$ 966.228, sin contar el alquiler, y debe ganar más de \$ 1.501.818,34 para ser considerada de clase media, de acuerdo a los datos del Instituto de Estadistica y Censos de Ciudad de Buenos Aires (CABA). Con el alquiler de un departamento modesto, esa misma familia tipo (matrimonio y 2 hijos menores) tendría que haber recibido ingresos por encima de \$1.300.000 para no ser considerada pobre y más de los \$1.950.000 mensuales para pertenecer a la clase media.

La canasta familiar de pobreza subió en agosto de \$ 929.845 a \$966.228, un incremento del 3,9% y un alza interanual del 242,10%. En tanto, la canasta familiar de indigencia aumentó de \$521.602 en julio a \$ 536.493 en agosto, un aumento del 2,9% y un incremento interanual del 238,10%, según el IN-DEC porteño.

El mes pasado, en CABA, por el fuerte aumento de los servicios tanto libres como regulados, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPC BA) registró un incremento de 4,2%. Acumuló así en los primeros ocho meses del año una suba de 106,8%. La trayectoria interanual se ubicó en 243,1%.

Del aumento del 106,8% en los primeros 8 meses, los precios de bienes subieron el 83,9% y los de los servicios el 126,3%, que son los que más inciden en el presupuesto de una familia de clase media asalariada o profesional.

En agosto se destacaron las alzas en las cuotas de la medicina prepaga, en el valor del boleto de colectivo urbano y en la tarifa del viaje en taxi, las subas en las cuotas de los establecimientos educativos (de nivel inicial, primario y secundario), en los precios de los combustibles para vehículos y en las tarifas residenciales de servicios. ■

e servicios.



En el MES DE LA EDUCACIÓN, encontrá los días jueves, en Clarín la sección especial de la Fundación Noble y Educar2050 en la que distintos especialistas analizan y reflexionan acerca de los desafíos que enfrenta la educación en la Argentina.

ClarinX

EDUCAT 20050

Noble Grupo Clarin

## Caputo prohibirá a intendentes cobrar tasas en boletas de servicios

El ministro de Economía adelantó que se publicará una resolución en esa línea en el Boletín Oficial. El Gobierno busca así bajar el nivel de precios.

Tras semanas de polémicas por la creación de tasas en los municipios kirchneristas para los supermercados, Luis Caputo les declaró la guerra. El ministro de Economia anticipó que, mediante una resolución inminente, les impedirá cobrar tasas que incluian de forma "escondida" en las boletas de servicios públicos como el de la luz o el gas. Curiosamente es una medida que había impulsado hace muchos años Federico Sturzenegger, ahora ministro de Javier Milei, que avalóa Caputo.

"Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso, a través de la Resolución 2024-267 que saldrá mañan en el Boletín Oficial, que

| Liquidación Servicios Públicos 8-0004 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 05776083                                                                                                    | Junion Services Publices 8-0004 - 05768934<br>Par Oct. 10 Valor purios O.S.: WT 54                                                                                                                                                      |                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Corps Fig. 11 H.  Large unable 11 H:  LT Rev. 16075 1  The V. 17075 1  The V. | 1,603,82<br>4,481,78<br>16,32<br>0,00<br>259,19<br>0,60<br>381,22<br>0,06<br>1,546,82<br>384,23<br>4,666,83 | CREAS SANTANAS Tau ten plus depris Grei Larreire Tau ten plus depris Grei Larreire Grei Carleire de Carleire Grei Carleire de Carleire Custa scionil Custa Grei Res Alanh Neurit Cond Prev Assa Cyrus Hosp Mar de Aje NA. 211. Odiesses | 9.115.40<br>462.00<br>364.62<br>2.187.70<br>700.00<br>400.00<br>400.00<br>1,454.62 |  |

X de Caputo. La factura de gas que el ministro de Economía exhibió aver en X con 9 cargos extra

las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio", anunció Caputo en las redes sociales.

Y detalló con una foto en la que

se ven nueve cargos a la boleta de gas. "A modo de ejemplo, ver esta factura de luz, donde lo remarcado en verde ya no podrá facturarse como parte del servicio", sostuvo el funcionario. "Es una resolución simple que prohíbe que los municipios y las provincias se suban a las facturas de los servicios esen-

ciales. Pasa mucho en cooperativas de luz y haga que hacen convenios con los municipios\*, deslizaron desde el Ministerio de Economía ante la consulta de Clarín.

A fines de septiembre, los supermercadistas elevaron sus quejas por el incremento en las tasas municipales. El municipio de Lanus, conducido por el camporista Julian Alvarez, la Tasa de Servicio por Seguridad e Higiene (TISH) pasó del 2,36% de la facturación al 6%. Lo que motivó un duro comunicado de la Asociación de Supermercados (ASU) que nuclea a las principales cadenas.

"No es un hecho aislado, por cierto. Medidas como la que ejemplificamos inciden directamente en los
precios y licuan los esfuerzos fiscales del Gobierno Nacional en
cuanto a la baja de impuestos y
aranceles, resultando con ello perjuicio para todos los ciudadanos y
la economía diaria de todos los argentinos", señaló el comunicado
firmado por Juan Vasco Martínez,
director ejecutivo de ASU.

Por su parte, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), argumentó que "el margen de ganancia de un mayorista es de entre 3% y 5% y "consideró que no se puede seguir sacrificando rentabilidad". A la vez, remarcó que hay otras "tasas injustificables, por ejemplo, que obligan a plantar un árbol por ordenanza, cuando después, por otro lado, cobran la contribución forestal", como Neuquén, que elevó la tasa de seguridad e higiene de 10,35% a l 1,65% y agregó este ítem.

El Gobierno busca así bajar los precios. Hoy saldrá la inflación de agosto. Se espera cerca de 4%



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |





BERNETICIO VALUIDO EN LA REPUBLICA ARGENTINA RIGURA STOUC. TARGETA 300 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERRAN SUDAM R.A. MERGUS. SELS (O) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBIBIRACION RES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 355, TARIETA SÓS PLUS ES EXCUISIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERRAN SUDAMAR AL MENOS. NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBIBIRACIONES POSIBLES VERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERRAN SUDAMAR AL MENOS. NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBIBIRACIONES POSIBLES VERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERRAN SUDAMAR AL MENOS. NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBIBIRACIONES POSIBLES VERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERRAN SUDAMAR AL MENOS. NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBIBIRACIONES POSIBLES VERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERRAN SUDAMAR AL MENOS. NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBIBIRACIONES POSIBLES VERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERRAN SUDAMAR AL MENOS. NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBIBIRACIONES POSIBLES VERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERRAN SUDAMAR AL MENOS. NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBIBIRACIONES POSIBLES VERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERRAN SUDAMAR AL MENOS. NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBIBIRACIONES POSIBLES VERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERRAN SUDAMAR AL MENOS. NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBIBIRACIONES POSIBLES VERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERRAN SUDAMAR AL MENOS. NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBIBIRACIONES POSIBLES VERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERRAN SUDAMAR AL MENOS. NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBIBIRACIONES POSIBLES VERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERRAN SUDAMAR AL MENOS. NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBIBIRACIONES POSIBLES VERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERRAN SUBMAR AL MENOS. NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBIBIRACIONES POSIBLES VERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERRAN SUBMAR AL MENOS. NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBIBIRACIONES POSIBLES VERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERRAN SUBMAR AL MENOS POSIBLES VERSONAS SUBMAR AL MENOS. NUEVE PUNTOS POSIBLES VERSONAS SUSCRIPTAS DE ACUERDO A LAS COMBIBIRACIONES POSIBLES VERSONAS SUBMAR AL MENOS POSIBLES VERSONAS SUBE

## ESTA SEMANA EN REVISTA ARQ

## EDICIÓN ESPECIAL PREMIO NACIONAL ARQ FADEA



## **LO MEJOR DE BUENOS AIRES**

UN SUPLEMENTO CON LAS OBRAS GANADORAS DE LA REGIÓN

### **SPONSORS**









CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

El País

19

## Las aseguradoras podrán invertir en el mercado el fondo de despidos

Se trata del fondo de cese y que los aportes destinados a las indemnizaciones se coloquen en acciones y bonos.

Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

Después de idas y vueltas con la UIA y la CGT, el Gobierno ajustó los últimos detalles de la reforma laboral que busca reglamentar esta semana y ya tiene listo el nuevo sistema de despidos con el que apunta a reducir los juicios laborales. Se trata del fondo de cese, un sistema que traerá como novedad el ingreso de las aseguradoras para administrar los aportes de las empresas destinados a las indemnizaciones de sus trabajadores.

Desde la promulgación de la Ley Bases en julio, el Ejecutivo avanzó con la reforma del Estado, el régimen de inversiones RIGI y las



Reforma laboral. Federico Sturzenegger trabaja en su reglamentació

privatizaciones, pero no pudo destrabar el módulo laboral, donde se contempla el despido por bloqueo, la figura del trabajador independiente que contrata hasta 3 empleados y el fondo de despidos. "Estuvimos trabajando todo el fin de semana, la idea es que salga esta semana", confirmaron fuentes oficiales.

La apuesta con el esquema de cesantías es doble: por un lado, avanzar en la flexibilización laboral, ya que empresas y trabajadores "van a poder diseñar el sistema que quieran", tal como explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Y, por otro, se busca expandir el mercado de capitales con un nuevo negocio para las compañías aseguradoras y financieras, que van a poder colocar dichos fondos en acciones, bonos y fondos de pymes.

El fondo que viene a reemplazar la indemnización por despido sin causa se inspira en el esquema del gremio de la construcción (UO-CRA) y, como aquel, deberá ser acordado con los gremios en cada convenio. Si el gremio incorpora este sistema, el empleador deberá realizar un aporte mensual a acordar de la remuneración computable y podrá optar por contratar un sistema privado de capitalización a su costo para solventar la indemnización.

"Es un sistema que se puede acordar de diferentes maneras: una especie de seguro donde se hace un aporte menor y cuando vas despidiendo lo vas pagando, puede ser a cargo del empleador que se acuerde la indemnización, pero también un seguro de retiro que sea parte del sistema con indemnización distinta, y puede ser uno de capitalización individual de la persona, regulado por el Banco Central", explicó un funcionario.

Los últimos retoques surgieron después de las conversaciones del sector empresario con diversas áreas del gobierno, pasando por la secretaría de Trabajo, el Ministerio de Desregulación y el de Economía. Los directivos de la cámara de compañías de seguros de retiro y de vida ratificaron el pedido la semana pasada durante un almuerzo con el secretario de Finanzas, Pablo Ouirno, en el hotel NH. "Lo esta mos evaluando", les respondió. Atraídas por el modelo chileno, las aseguradoras buscan ofrecer una suerte de "caja de ahorro" donde el empleador deposite un porcentaje del salario y el trabajador pueda retirarlo ante el despido o renuncia. Mientras la Lev de Contrato de Trabajo contempla una indemnización equivalente al salario por año de antigüedad, la reforma prevé que las empresas hagan un aporte para todos sus empleados.



clarin#ramiro.correia.martins@gr

CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20 El País

#### Principales indicadores









#### EL PETRÓLEO, EN MÍNIMOS DE CASI CUATRO AÑOS

El precio del barril de Brent del Mar del Norte cayó por debajo de los 70 dólares este martes, por primera vez desde mbre de 2021, en un

menor demanda de oro negro en el mundo. El Brent perdió 3,69% para cerrar en 69,19

## Shell sube la producción y espera el fin del cepo para invertir más

La multinacional anglo-holandesa crece con el petróleo crudo de Vaca Muerta. Y apuesta al offshore. Con el fin de las restricciones subirá la apuesta.

#### Santiago Spaltro

La petrolera anglo-holandesa Shell aumentará un 40% su producción de petróleo crudo en Argentina, que pasará de los actuales 50.000 barriles por día (bpd) a 70.000 en 2025. Será gracias a sus inversiones en el shale oil de Vaca Muerta, en donde destina de 500 a 600 millones de dólares por año.

Esos 20.000 barriles diarios se destinarán plenamente a exportaciones, pues el mercado interno va está abastecido.

En la celebración del 110° aniversario de su llegada al país -el 10 de septiembre de 1914-, el presidente de Shell Argentina, Germán Burmeister, anticipó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) va a ayudar a poten-ciar la actividad y los desembolsos de la multinacional, aunque también señaló que el levantamiento de los controles de capitales -cepo al dólar- es indispensable

"Cuanto más rápido el Gobierno elimine el cepo, mejor. Es una dis torsión más", comentó el ejecutivo.



ersario. La petrolera anglo-holandesa Shell cumplió 110 años en la Argentina e hizo anuncios.

"El RIGI no tendría que existir. Existe porque falta credibilidad en el

Además, Burmeister indicó que Shell está interesada en el proyecto de producción y exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL), que ahora tiene a la cabeza a YPF v Petronas. "Somos los segundos productores más grandes de GNL en el mundo, detrás de Qatar Energy. Argentina es una opción más que vamos a tratar de explorar, es un mercado que nos interesa", dijo

La anglo-holandesa tiene hov plantas de licuefacción de gas en Brunei, Nigeria, Australia, Oman, Qatar, Trinidad y Tobago, Egipto y Perú, así como de regasificación en la India y en Gran Bretaña. Y opera 18 buques de transporte.

Hoy sus operaciones están concentradas en el Upstream -explo-ración y producción de hidrocarburos- y su negocio está separado del *Downstream* -refinación y comercialización de combustiblesdonde la marca es más conocida por sus consumidores. Las estaciones de servicio son desde 2017 de Raízen, una empresa brasilera que comparte con Cosan.

La petrolera tiene el 90% y ope-ra los campos de Cruz de Lorena, Sierras Blancas y Coirón Amargo Sur Oeste junto a la estatal Gas y Petróleo de Neuquén (GyP), y el 50% de Bajada de Añelo con YPF. Por otro lado, participa del 45% en La Escalonada y Rincón de la Ceniza con GvP v la francesa Total: del 30% de Bandurria Sur, con YPF y la noruega Equinor; y del 22,5% de Acambuco, junto a YPF, Pan American Energy (PAE), Vista y Pluspetrol.

Otra de las apuestas de largo plazo de Shell es la exploración offsho re, en el Mar Argentino. En ese sen-tido, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, le entregó ayer a la empresa el permi so ambiental para hacer la exploración sísmica en 3D en las áreas 107 y 109 de la Cuenca Argentina Norte (CAN), a 300 kilómetros frente a las costas de Mar del Plata.

Los trabajos serán en la ventana de octubre 2024 a marzo 2025, que es cuando hay disponibilidad de barcos, junto a Oatar Energy. Las áreas quedan cerca de la CAN-100, donde Shell es socio de Equinor e YPF, cuya búsqueda resultó en un "pozo seco", con bajas probabilidades de desarrollar económicamente su producción.

## Se lanzó Kick off, primera plataforma de crowdfunding deportivo

## Natalia Muscatelli

nmuscatelli@clarin.com

En medio de la falta de recursos que suele afectar a los deportistas tanto amateurs como profesionales, aca-ba de lanzarse Club Kick off, la primera plataforma de crowdfunding deportivo. La idea de quienes decidieron plasmar este proyecto es que cada institución deportiva y cada deportista reciba el apoyo que ne-

cesita para alcanzar sus objetivos va sean de índole competitivos o en favor de causas sociales. Su fundador, Santiago Fernan-

dez Arroyo comenzó lanzando una plataforma para clubes de futbol pensando en que éstos pudieran financiar sus proyectos a través de sus hinchas. Él resultado fue exitoso. Y hace dos meses se sumó al proyecto Rodolfo Rossi hoy director ejecutivo- con el expertise de 25 años en el desarrollo de negocios digitales y su pasión por el deporte que lo llevó a correr 5.596 kilómetros motivado por fines solidarios.

Ayer, en la presentación oficial de la plataforma se enumeraron los distintos proyectos que ya se su-maron a la iniciativa. Aunque claramente, es sólo "el puntapíé inicial". Según explican sus mentores, "detrás de cada institución deportiva y de cada deportista hay una multitud de seguidores que recibirán re-

#### compensas por su apovo".

Entre los proyectos que esperan fondos frescos se incluyen: una cancha de rugby de césped sintético en el Penal de San Martín, con la finalidad de mejorar la reinserción de los prisioneros a la sociedad. También, el equipamiento del fútbol femenino del Club El Apache, el semillero de Carlos Tevez. "Una hora mas de club es una hora menos de chicos en la calle", expli-

caron en la presentación. Otros proyectos a la espera de al-guna inyección económica son: un gimnasio de boxeo apadrinado por el popular Sergio "Maravilla" Martínez; el primer seleccionado de Rugby Seven para Síndrome de Down; el primer ultrama-

ratonista ciego en correr el Spartathlon; un grupo barilochense que trabaja en "tiro con arco adaptado" para personas con capacida-des diferentes. Y hasta el primer equipo de atletas asistidos en correr un Ironman.

Para impulsar estos proyectos, el Club Kick Off desarrolló alianzas con las algunas fundaciones como Espartanos, Gestionar Esperanzas, Paradeportes, FADASD, ADAM y Atletismo Asistido. También **suma** una extensa red de proveedores y marcas deportivas para equipar los proyectos y otorgar recompensas. En definitiva, "la plataforma busca crear un impacto social positivo a través del poder de transformación del deporte", resumió Rossi. ■



## El Mundo

#### La carrera a la Casa Blanca

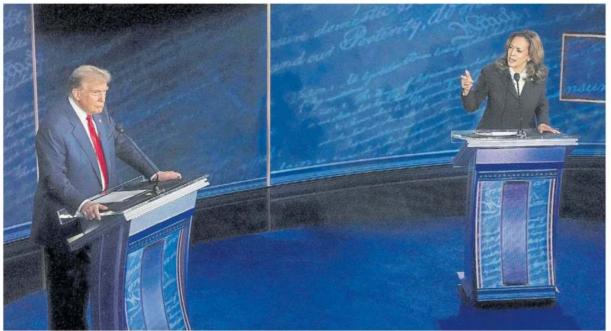

Eléctrico. Una imagen del cara a cara de anoche en el Estado de Pensilvania. Donald Trump apeló a exabruptos y apenas miró a la vicepresidente Kamala Harris, EFE

## Harris puso a Trump a la defensiva en un áspero debate marcado por la tensión y los cruces personales

En una cita sin claro ganador, la vice se mostró como la nueva generación y pidió terminar con las divisiones. El republicano atacó la agenda demócrata sobre economía, inmigración y aborto.

WASHINGTON, CORRESPONSA

Paula Lugones

Ella pisó el escenario, se dirigió directamente hacia su oponente y le extendió la mano: "Soy Kamala Harris. Tengamos un buen debate", se presentó, porque era la primera vez que se veían las caras. Donald Trump pareció dudar, pero le correspondió el saludo: "Encantado de verla", dijo. Y así comenzó el crucial encuentro televisivo en la turbulenta carrera por la presidencia de los Estados Unidos donde los candidatos se sacaron chispas con un Trump que lució por momentos enojado y a la defensiva y con Harris que logró superar su primer enorme test electoral.

Hubo de todo: Harris azuzó a su rival y recordó a los espectadores que Trump es un delincuente convicto y lo acusó de ser amigo de dictadores y que es "débil" y antidemocrático. Él la calificó de radical izquierdista, de ser "la peor vicepresidente de la historia", y que ahora se había "vuelto negra", en relación a su ascendencia jamaiquina. También aseguró que las politicas de la demócrata provocaron una "peligrosa invasión" de inmi-



En Springfield, (los inmigrantes haitianos) comen los perros, los gatos, comen a las mascotas de la gente". Donald Trump grantes indocumentados que incluso "se comen perros", una teoría conspirativa conservadora que circula en las redes.

Pero más allá de las acusaciones, Harris buscó dar un mensaje de futuro a los televidentes y buscar un perfil propio porque ella era la que debutaba en un debate presidencial: "Claramente no soy Biden y no soy Trump. Lo que ofrezco es una nueva generación que lidere este país", dijo, y propuso "comparar los planes" de gobierno.

Había enorme expectativa por este cara a cara organizado por la cadena ABC, en el National Constitution Center en Filadelfia, Pennsylvania, un estado fundamental para ganar las elecciones del 5 de noviembre. Es que en una campana cortisima y tormentosa, en la que hubo un atentado y un candidato que renunció, las encuestas mostraron estos dias que el impetu inicial de Harris se frenó y Trump remontó: hoy existe un virtual empate a nivel nacional (dentro del margen de error de las encuestas) y también en estados clave como Michigan, Wisconsin, Pennsylvania y Georgia, y el apoyo del magnate parece ir en ascenso estos días.



La gente deja los actos de Trump porque están aburridos y porque de lo único que oyen hablar es de él".

Kamala Har

Por eso, los candidatos apuntaron sus mensajes a los indecisos en estos estados que son los que pueden hacer cambiar las elecciones. Los televidentes pudieron ver un duelo picante, cruzado de ataques y contraataques y donde los moderadores tuvieron que intervenir varias veces para corregir informaciones erróneas que el republicano lanzaba. Es dificil ver cómo impactará el debate en los indecisos. Pero Trump fue Trump y ella estuvo sólida. Claramente no hubo algo que inclinara la balanza.

La economía tomó buena parte del debate porque es la principal preocupación de los estadounidenses, sobre todo la inflación. Kamala arrancó nerviosa este tramo. Ella dijo que quería crear una "economía de oportunidades" y acusó a Trump de "no tener un plan." "Lo

CLARIN – MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 El Mundo 23

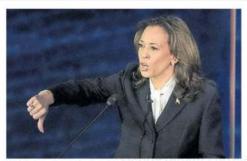

Enfática. La vice Harris criticó las "fake news" de Trump, AF



Ofensiva. Donald Trump lanzó una ola de críticas a Joe Biden, AP

único que hace es defenderse a sí mismo y no a usted", dijo dirigiéndose a los televidentes. Trump dijo que en su gobierno no había inflación y que la economía actual era "terrible". "La peor de la historia de la nación", un "desastre para la gente", señaló. Y dijo que él había creado "una de las mejores economías en la historia del país". Ella dijo que lo que hizo la gestión demócrata "fue limpiar el desastre de Trump".

Trump buscó atacar la credibilidad de Harris, marcando algunos temas en los que ella había cambiado de opinión sobre todo en temas de impacto ambiental como la prohibición del fracking o la obligación de las automotrices de producir solo autos eléctricos para 2035, que antes apoyaba y ahora no. También con la desfinanciación de la policía. "Es una radical extremista", dijo. "Mis valores no cambiaron", se defendió ella.

El republicano apenas la miró en toda la noche. Pero igualmente ella logró sacarlo de las casillas en varios momentos, en temas que le duelen. Como por ejemplo cuando dio que la gente se estaba yendo de los actos del republicano porque eran "aburridos".

Harris tenía la misión urgente, sobre todo, de dar a conocer sus propuestas porque los sondeos indicaron que un 28% de los que aún no decidieron su voto quieren saber más sobre sus ideas. No pudo demasiado, pero propuso comparar los planes de gobierno. Aprove-

chando ese hueco, Trump buscó toda la noche definirla como una "izquierdista" que llevaría a Estados Unidos al socialismo. La llamó "marxista" y resaltó el historial de su padre como académico. "Su padre es un profesor marxista de economía", dijo Trump.

Era de esperar que Trump disparar sobre Harris sobre inmigración, uno de los puntos más débiles de la candidata, que tuvo la difícil misión de disminuir la migración desde Centroamérica pero sin éxito.

Harris eligió la pelea, sacando a relucir las acusaciones pendientes contra Trump y sus condenas por delitos graves en Nueva York. Trump contraatacó, acusando infundadamente a Harris y a la administración Biden de "convertir al gobierno en un arma" para enjuiciar a su oponente político.

Harris ganó solvencia cuando atacó a Trump por el aborto, un tema que el magnate prefiere evitar porque las encuestas indican que la mayoría está a favor del derecho a la interrupción del embarazo.

Cuando le preguntaron a Trump si se arrepentía de su accionar en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2020, acusó a la lider de Diputados Nancy Pelosi de no haber hecho su trabajo. Y ella habló a la audiencia: "Yo estaba alli", dijo y clamó: "No volvamos a esto, no volvamos atrás".

Cuando se apagaron las luces, Trump enseguida abandonó el escenario por un lado y ella se fue por el otro. Al final, no hubo saludos.

## Los sondeos indican una pelea cerrada entre ambos candidatos

Harris lleva una pequeña ventaja, pero es insuficiente para ganar. Hay siete Estados que decidirán el resultado.

WASHINGTON AND ADVECT

A pocas horas del inicio del debate de ayer, las encuestas mostraban una competencia muy cerrada para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. La vicepresidente demócrata Kamala Harris mantiene una muy leve ventaja en general sobre el republicano Donald Trump, pero eso no significa que tenga más chances de ganar ya que la pelea más fuertes ed a en siete Estados claves, que son los que decidirán el resultado. En esos distritos, los sondeos son inquietantes.

Antes de que Joe Biden aban donara la carrera, las encuestas lo mostraban detrás de Trump. Aunque hipotéticos en ese momento, los pronósticos sugirieron que a Harris no le iría mucho mejor. Pero la carrera se apretó después de que Harris inició la campaña y desarrolló una pequeña ventaja de entre 2 y 3% en un promedio de encuestas nacionales que ha mantenido desde entonces.

Si bien estas encuestas nacionales son una guía útil sobre qué tan popular es un candidato en todo el país, no son necesariamente una forma precisa ONDEOS

47%

es el porcentaje a favor de Harris en un promedio nacional contra 44% para Trump. Pero necesita una diferencia mayor.

538

son los miembros del Colegio Electoral que eligen al presidente. Se necesitan al menos 270 par ra llegar a la Casa Blanca.

de predecir el resultado de las elecciones. Por un lado, esos porcentajes entran de lo de que se llama un "empate técnico" porque se contempla el margen de error de los sondeos. Pero además un punto esencial es que Estados Unidos utiliza un sistema de Colegio Electoral para elegir a su presidente, por lo que ganar la mayor cantidad de votos puede ser menos importante que dónde se obtienen.

Hay 50 Estados en el país. Pero como la mayoría de ellos casi siempre vota por el mismo partido, en realidad hay sólo unos pocos donde ambos candidatos tienen posibilidades de ganar. Esos distritos son los lugares donde se ganan y pierden las elecciones y se conocen como Estados "en batalla" (battleground states) o "Estados pendulares" ("swing states") ya que pueden oscilar de un partido a otro.

Ahora las encuestas están muy ajustadas en los siete Estados disputados, lo que hace difícil saber quién lidera realmente la carrera. Hay menos sondeos estatales que nacionales, por lo que existen menos datos con los que trabajar y cada encuesta tiene un margen de error que significa que las cifras podrían ser mayores o menores.

Tal como están las cosas, encues as recientes examinadas por la BBC sugieren que hay uno o menos de un punto porcentual que se para a los dos candidatos en varios Estados. Eso incluye Pensilvania, que es clave porque tiene el mayor número de votos electorales en oferta v. por lo tanto, facilita que el ganador alcance los 270 votos necesarios de un total de 538 miem bros del Colegio Electoral. Pensilvania, Michigan v Wisconsin habían sido demócratas antes de que Trump los ganara en 2016. Biden los retomó en 2020. Si Harris puede hacer lo mismo en la elección de noviembre, entonces estará en camino de llegar a la Casa Blanca.

## Obama y un gesto que se hizo viral

El gesto se hizo viral y fue aprovechado de inmediato por la campaña de Kamala Harris en un anuncio por TV. En la propaganda, aparece el fragmento de un discurso del ex presidente Barack Obama (2009-2017) en la última Convención Demócrata en el que hace referencia a la obsesión de Donald Trump por el "tamaño de sus multitudes".

"tamaño de sus multitudes". El anuncio, titulado 'Crowd Size' (Tamaño de la multitud) muestra al mejor histrionismo de Obama cuando, con ironía y



Sugerente. Obama v su gesto.

humor, mencionó la tendencia de Trump a exagerar la cantidad de asistentes a sus eventos. Pero, en el mensaje, Obama hizo un gesto sutil aunque sugerente con las manos, separándolas y volviéndolas a juntar, que el público interpretó como una insinuación de que la preocupación de Trump por el "tamaño" no se limitaba solo a las multitudes, sino quizás también a sus atributos masculinos.

El anuncio, de 30 segundos de duración, contrasta imágenes del público que abarrotó la Convención Demócrata con tomas de mítines semivacios de Trump y espectadores bostezando, acompañadas por el sonido de fondo de grillos. La pieza se lanzó el mismo día en que Harris y Trump se enfrentarán en su primer debate electoral. ■

clarin #ramilfo.correla.martins@g

CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 El Mundo

## Multas multimillonarias en Europa contra Apple y Google

Suman € 15.400 millones. A la tecnológica de EE.UU. por evasión fiscal. Y al buscador, por abuso de posición dominante. Es un fallo histórico de la UE.

Idafe Martín

El martes 10 de septiembre de 2024 pasará a la historia de las políticas europeas contra la evasión físcal de las grandes multinacionales tecnológicas, la mayoría estadounidenses. Y contra las argucias de algunos gobiernos europeos para chupar ingresos fiscales a sus socios en el bloque. Dos decisiones iudiciales anunciadas con pocos minutos de diferencia por el Tribunal de Justicia de la UE reforzaron la estrategia de la comisaria de Competencia europea, la danesa Margrethe Vestager, para ir acabando con los entramados fiscales que permiten a las multinacionales ahorrarse miles de millones de euros en impuestos y combatir que las tecnológicas estadounidenses impidan que sus rivales compitan en igualdad de condiciones.

La primera decisión es histórica, v por una vez el adjetivo tiene sen tido. La saga Apple, porque se arras tra desde 2020, tenía que caer del lado de la Comisión Europea y no de la multinacional para que toda esa política contra la evasión no se diluyera. En el gabinete de Vestager saltaron este martes eufóricos. Los jueces del más alto tribunal eu-

ropeo les dieron la razón. El entramado montado por las autoridades irlandesas para la compañía de la manzana era sencillo. Apple Francia o Apple España (y así todos los países europeos, árabes, africanos y hasta India) compraba



lacable. La comisaria de Competencia, la danesa Margrethe Vestager, dura contra las plataformas. RTI

oficialmente a Apple Irlanda los productos que vendían. A un pre-cio altísimo que les impedía generar beneficios, que acumulaba Apple Irlanda.

Pero en Irlanda tampoco pagaba porque había negociado con las autoridades fiscales del país un acuer-do que le permitía abonar un impuesto sobre beneficios que en al-gunos años *no llegaba al 0,1%*. En 2014 pagó sólo el 0,005%. Mientras la Hacienda irlandesa obtenía unos ingresos adicionales por unos beneficios que no se habían generado en su país, decenas de países perdian ingresos fiscales

En 2016, la Comisión Europea quiso acabar con el asunto, y después de un expediente que abrió en 2013. Entonces ordenó a Apple pagar a Irlanda 13.000 millones de euros en impuestos atrasados, porque los consideró una ayuda de Estado ilegal. Las autoridades europeas no tienen competencias sobre impuestos, pero sí sobre control de ayudas de Estado, y por ahí entró Vestager. Esos 13.000 millones correspondían a los ejercicios fiscales de 2003 a 2014.

Irlanda recurrió una decisión que le aportaba 13.000 millones de euros, porque sabía que, si esa estructura caía, decenas de multinacionales que aprovechaban acuer-dos similares podrían abandonar el país. En 2020 el Tribunal General de la UE, el de primera instancia, dio la razón a irlandesa.

Fue un duro golpe para el Ejecutivo europeo, que recurrió a la instancia superior. En noviembre de 2023, el abogado general del tribunal, una figura que funciona como una especie de fiscal, emitió un dictamen que alegaba que esa prime-ra decisión judicial era incorrecta, que tenía errores jurídicos y que el tribunal debía volver a juzgar sobre el fondo del asunto. Así lo hicieron los jueces y así cayó la decisión definitiva, que ya no puede re-currirse. Apple deberá devolver 13.000 millones de euros a Irlanda.

Dublín tiembla porque sabe que los acuerdos que hacen del país un paraíso fiscal para multinacionales, como también hacen otros como Países Bajos, Chipre, Malta, Luxemburgo o Bélgica, pueden irse poco a poco al garete.

La segunda decisión anunciada este martes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a Google a pagar 2.400 millones de euros por haber abusado de su posición de dominio en el mercado de las búsquedas en internet para favorecer su propio servicio de comparación de productos, su Google Shopping. La multa fue impue ta en 2017 y el proceso se alargó por recursos varios hasta ahora. Es la segunda multa más alta por un asunto anticompetencia jamás im-puesta en la Unión Europea.

Los contenciosos entre Google y las autoridades europeas suman ya más de 8.000 millones de euros Bruselas sigue sin torcer el brazo en su lucha contra las prácticas monopólicas o de evasión de las grandes plataformas tecnológicas aunque a veces, como esta vez, genere bronca con Washington.

Vestager se va. El ogro de las grandes tecnológicas estadounide dejará el cargo en principio el 1 de diciembre cuando tomen posesión los nuevos miembros de la Comisión Europea. Suenan varios nom-bres para el puesto, entre ellos el de la actual vicepresidente española y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. De confirmarse, las tecnológicas seguirán con el agua al cuello.■

## Un dramático llamado de Draghi sacude a la UE y genera debate

Cuando se le pregunta si su plan es un ultimátum, Mario Draghi res-ponde decidido: "Es hora de cambiar o será una lenta agonía". El hombre que salvó el euro vuelve a ser protagonista con un mensaje claro y urgente para la salvación de Europa con un "desafio existencial" por delante: si no logra ser más productiva, declinará sin marcha atrás ante Estados Unidos y China.

La invección de confianza vale entre 750 y 800 mil millones de euros al año (el 4,7% del PBI conti-

nental). Como un doble plan Marshall, según las cifras del ex primer ministro italiano expuestas el lunes cuando presentó un espera-do informe que le encargó la presidencia de Bruselas. Pero al día siguiente empezaron el debate y las resistencias

"Sin estas inversiones, nuestro bienestar, nuestra sociedad e incluso nuestra libertad estarán en riesgo", advirtió "**Super Mario**" que, sin rodeos, allana el camino para la emisión de pueva deuda común siguiendo el modelo actual del Fondo de Recuperación. Una nueva bazuca que, sin embargo, encuentra la frialdad de la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Le yen, y de Berlín, que por boca del ministro de Finanzas, Christian Lindner, rechaza la hipótesis de que ése sea el camino a seguir.

Este es uno de los puntos que ge nera más rechazo, pero que está en el corazón de la propuesta porque apunta a la colaboración entre la financiación privada y el Estado. Se-gún Draghi, la Unión Europea (UE) debe acelerar las inversiones, incluso con la emisión de deuda conjunta, para financiar una "nueva estrategia industrial" que le permita seguir el ritmo de EE.UU. y evitar ser económicamente dependiente de China. Se trata de producir más y mejor en un contexto de creciente inseguridad mundial.

Draghi, que fue también presi-dente del Banco Central Europeo, reconoció que se trata de una medida "inédita" y que supondría un impulso mayor al del Plan Marshall, que ayudó a reconstruir a Europa tras la Segunda Guerra Mundial. "Por primera vez desde la Guerra Fría, debemos temer de ver-dad por nuestra supervivencia, y la necesidad de una respuesta uni ficada nunca ha sido tan grande", dijo Draghi en una rueda de prensa en Bruselas. Dio un ejemplo categórico del retraso: solo cuatro empresas europeas figuran entre las 50 principales tecnológicas del

La UE debe "seguir emitiendo instrumentos de deuda conjunta para financiar proyectos de inversión comunes que busquen au-mentar la competitividad y la seguridad de la UE", declaró Draghi. La UE ya recurrió a préstamos conjuntos para crear un fondo de 800.000 millones de euros como ayudas por la pandemia. Pero la idea genera controversias. Francia, por ejemplo, la defiende, pero otros países como Alemania y Países Bajos lo rechazan porque temen ver-se obligados a contribuir de forma desproporcionada. Consciente de la oposición, Draghi señala que otra via es movilizar meior el capital privado en el bloque, abogando por una verdadera "unión de mercados de capitales" de la UE, estancada desde hace tiempo.■

CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 El Mundo 25

## Al menos 40 muertos en un bombardeo a un refugio de civiles en Gaza

Fue en un campo del sur de la Franja, un sitio señalado como zona segura para los gazatíes. Israel afirmó que en el lugar funcionaba un comando de la banda Hamas.

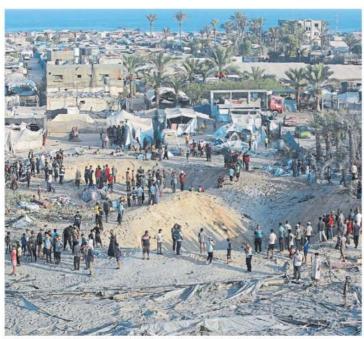

Desastre. La zona de protección para los civiles gazaties que fue atacada con bombas por Israel. AFI

#### FRANJA DE GAZA, TERRITORIOS PALESTINOS. AFP, AP Y EFE

Un nuevo bombardeo israelí en una zona designada como espacio liberado para los civiles gazatíes causó al menos 40 muertos, sin datos de los servicios de sanidad de la Franja de Gaza. El ejército israelí dijo que el ataque fue dirigido a un centro de mando de Hamas. El bombardeo se produjo en el campo de Al Mawasi en Jan Yunis, la mayor ciudad del sur del enclave. Se trata de un área costera de 42 kilómetros cuadrados que había sido designada como una zona segura por Israel al comienzo de la guerra y adonde huyeron decenas de miles de palestinos.

No fue el primer golpe en ese sitio. En julio lanzó un bombardeo en el que reivindicó haber abatido al líder militar de Hamas, Mohamed Deif, pero que según las autoridades de Gaza mató a más de 90 personas.

El martes temprano, un funcionario de la agencia de Defensa Civil de la Franja, Mohamed al-Mughair, dijo a AFP que "40 muertos y 60 heridos fueron recuperados y transferidos" a hospitales cercanos tras el bombardeo nocturno israelí, que dejó además 15 desparecidos.

dejó además 15 desparecidos.
En un comunicado separado, el portavoz de esta agencia, Mahmud Basal, dijo que las personas refugiadas en ese campamento no habían sido advertidas del ataque y explicó que la escasez de herramientas y equipamiento lastraba las operaciones de rescate. "De 20 a 40 tiendas quedaron completamente dañadas", afirmó Basal, señalando que las bombas dejaron "tres profundos cráteres" en el campamento. "Familias enteras desaparecieron bajo la arena" agrecó.

El ejército israelí indicó en un comunicado que sus fuerzas aéreas 'atacaron a significativos terroristas de Hamas que operaban un centro de mando y control enclavado dentro de la zona humanitaria de Jan Yunis". "Las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza continúan abusando sistemáticamente de la infraestructura civil y humanitaria, incluida la designada zona humanitaria, para llevar a cabo actividad terrorista contra el Estado de Israel", aseguró.

El grupo terrorista tachó el martes en un comunicado de "mentira descarada" que sus combatientes estuvieran presentes en Al Mawasi. "Nos dijeron que fuéramos a Al Mawassi, entonces (...) nos instalamos aquí. La zona fue bombardeada sin previo aviso", dijo a la AFPTV un palestino desplazado a esa zona que prefirió no dar su nombre. "Solo hay tiendas de campaña a nuestro alrededor, refugios, no hay nada aquí, y vimos cómo los insiles caían sobre nuestras cabezas", agregó. Este martes, el coordinador es-

Este martes, el coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Tor Wennesland, condenó "enérgicamente" los ataques israelíes "contra un área densamente poblada en una zona humanitaria designada por Israel."

Al mismo tiempo, un vocero de la ONU precisó que un convoy para llevar vacunas antipolio a Gaza fue tenido en la mira por soldados israelies y añadió que hubo disparos y sus vehículos, embestidos por una topadora. "Es el último ejemplo de los peligros e impedimentos inaceptables que está experimentando el personal humanitario en Gaza" por parte de las fuerzas israelíes, afirmó el portavoz. "El convoy transportaba a 12 miembros de la ONU destinados a apoyar la campaña de vacunación".

#### MISILES IRANÍES

El canciller norteamericano Antony Blinken, anunció en Londres nuevas sanciones contra Irán debido a que Teherán ha enviado misiles a Rusia para utilizarlos contra Ucrania.

## Israel afirma que "sin querer" mató a la activista de EE.UU.

JERUSALEN, EFE Y CLARIN

El Ejército israelí reconoció este martes que sus fuerzas "muy probablemente" mataron "sin querer" a la activista turcoestadounidense Aysenur Ezgi Eygi durante una protesta cerca de la localidad de Nablus, la semana pasada en Cisjordania palestina ocupada.

Tras realizar una investigación

Tras realizar una investigación sobre los hechos, el Ejército aseguró que "es altamente probable que fuera alcanzada sin querer por fuego israelí que no iba dirigido contra ella", sino contra un presunto

instigador en una manifestación que calificó de "disturbio".

que calificó de "disturbio". La joven recibió un tiro en la nunca que disparó un francotirador militar. En su momento el ejército dijo que actuó de ese modo porque un individuo comenzó a tirar piedras.

Israel no dio otros detalles sobre quién era el objetivo de su ataque, que ocurrió durante una marcha semanal organizada por el Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM, en inglés) contra la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania que, según



Activista. Aysenur Ezgi Eygi

testigos, transcurrió de manera

El sábado, el gobernador de Nablus, Ghassan Daghlas, aseguró que la autopsia realizada a la activista confirmó que murió efectivamente por el disparo en la cabeza realizado por el francotirador israeli.

Las autoridades de Israel solicitaron realizar su propia autopsia al cuerpo de la joven. "El Ejército expresa su más sincero pesar por la muerte de Aysenur Ezgi Eygi", remacharon las fuerzas.

Jonathan Pollak, veterano activista israelí que participó en la protesta en la que murió la joven, dijo este martes a EFE que los soldados permanecieron apostados en una colina a más de 200 metros de los manifestantes, desde donde tenían "una línea de visión clara" de a qué disparaban.

"Sabemos que estas investigaciones son un mecanismo para asegurar la impunidad (de las fuerzas israelíes)", dijo el activista sobre las pesquisas anunciadas por el Ejército tras el incidente.

Ya el mismo día del suceso, los militares dijeron que habían abierto fuego para mitigar la amenaza de "un instigador" que estaba lanzando piedras contra los soldados, algo que refutaron con énfasis los testigos.

Cientos de personas participaron el lunes en una marcha funeraría por la activista en Nablus. Con el cuerpo envuelto en una bandera palestina y el rostro rodeado de una kufiya, la activista de 26 años fue cargada en una camilla, primero por guardias de honor con uniforme verde y luego por sus amigos más cercanos.

clarin#ramiro.correia.martins@gr

26 El Mundo CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024



En Madrid. Carolina, una hija de González. La otra, Mariana y sus hijos, siguen en Caracas. No pudieron salir

Lo pide el ex alcalde de Caracas, otro exiliado como el candidato de la oposición venezolana González Urrutia.

## "Necesitamos que España dé un paso más allá y reconozca a Edmundo"

Marina Artusa

"Necesitamos que el gobierno de España dé un paso más allá. Y que en razón de los vínculos históricos que hay con Venezuela, sea el gobierno que abandere la solicitud de reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo", pide el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, exiliado en España desde 2017. Ledezma estaba al frente de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, la institución municipal más pode-rosa de Venezuela: abarcaba casi 800 km2 y más de tres millones de habitantes. Pero fue acusado de conspirar conta el chavismo, detenido y luego con prisión domiciliaria hasta que huyó de Venezuela. La llegada del candidato opositor le hizo revivir su propio exilio. "No hay dolor más intenso que el dolor de patria ausente" confiesa Ledezma a Clarin, "Edmundo está en medio ahorita de esa nostalgia", cuenta.

#### -¿No le deja un sabor amargo que González haya tenido que irse a pesar de que, según la oposición, ganó ampliamente las elecciones? - Esto es parte de la andanada per-

- Esto es parte de la andanada persecutoria del régimen. Tiene un arsenal de mecanismos para tratar de reducir a quienes nos declaramos en resistencia a sus políticas y arbitrariedades. De las detenciones arbitrarias pasa a las tortura y de las torturas a los asesinatos, que han sido calificados de lesa humanidad. Yo viví esa parte de esta historia pero yo estoy vivo. -Parecería que el exilio es una

-Parecería que el exilio es una constante: alguien que tiene la posibilidad de torcer el rumbo, pero que el único modo que tiene de no sucumbir es irse de Venezuela...

--Edmundo no se va a alejar de Venezuela. Se va a convertir en un vocero de la lucha de los venezolanos en el destierro y como presidente electo para dar a conocer con mayor fuerza todo el martirio del pueblo venezolano.

-Los venezolanos en el exilio aumentan y nada cambia en Venezuela. ¿Qué posibilidades de generar un cambio ve usted en esta Venezuela del destierro?

#### "Pido una tregua a los partidos que viven esta crispación".

-Que nos ayuden, como lo está haciendo el presidente (Javier) Milei en Argentina, como lo está haciendo el presidente (Gabriel) Boric, en Chile. Aunque son líderes con antagonismo ideológico, coinciden a la hora de defender los DD.HH. y apostar por la recuperación de la libertad en Venezuela. El pasado 28 de julio empezó a cambiar la situación por el triunfo contundente obtenido a contracorriente del

ventajismo de Maduro. Queremos que el gobierno de España y los gobiernos dibres nos ayuden a hacer efectivo ese certificado de victoria que nos entregó la soberanía popular con la votación masiva de más de siete millones de venezo-lanos que votaron por la propuesta de Maria Corina y de Edmundo González.

La política española confronta entre la posición del gobierno que celebra la salida de González de Venezuela, y la recriminación de la oposición que pide reconocerlo como presidente electo, algo que el gobierno de España no hace.

-Yo pido una tregua a los partidos políticos que viven en medio de esta crispación para que, más allá de sus contradicciones y sus diferencias, los una la causa por la libertad de Venezuela. Agradecemos que España no haya validado la argumentación fraudulenta de Maduro. La Unión Europea debe ahora investir a Edmundo Gonzáles como presidente.

#### -¿Por qué cree que España y Europa no reconocen aún la legitimidad de González Urrutia?

-Está el pretexto de cuidar el puente de comunicación con el régimen. Que el régimen no haga con la embajada de España lo que hizo con la de Argentina (el asedio y el intento fallido de quitar la protección brasileña) con la embajada de Chile, de Panamà.

## Se complica el debate en el Senado de México para la reforma judicial

La sesión fue suspendida por la protesta de manifestantes. Es la ley para que los jueces sean votados.

CIUDAD DE MÉXICO, EFE

El Senado mexicano comenzó este martes entre protestas de trabajadores del Poder Judicia la sesión para votar la polémica reforma con la que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pretende que a partir de 2025 haya elecciones populares de jueces, magistrados y la Suprema Corte.

Pero la sesión fue suspendida a poco de iniciarse cuando una columna de enardecidos manifestantes irrumpió en la Cámara en repudio a la norma que, afirman, destruve la carrera judicial.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reaccionó ante el tumulto anunciando: "Decreto receso indefinido, se levanta la sesión". El Senado espera un debate que

El Senado espera un debate que supere las 30 horas que insumió la votación positiva en Diputados. En la cámara alta el oficialismo necesita al menos un voto para la mayoría necesaria porque se trata de cambiar la Constitución.

Antes de la discusión, se agudizaron las protestas de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), que lleva casi tres semanas en huelga contra la reforma porque, argumenta, permitiría la intromisión de "intereses" en la justicia, en alusión a los intercambios por los votos.

Al presentar la iniciativa en el pleno, la senadora Ernestina Godoy, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sostuvo que "esta reforma es una respuesta a las demandas históricas que claman por un sistema judicial más justo, más transparente y accesible".

De avalarse la reforma, habría elecciones populares y campañas en el Poder Judicial a partir de 2025, se reduciría de 11 a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte, v se crearía un Tribunal de Disciplina Judicial para castigar a jueces percibidos como corruptos. Aunque la oposición ha alertado de que esto permitiría a Morena y al gobierno de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, imponer como candidatos a sus jueces, la senadora Godov argumentó que "la reforma busca la independencia y autonomía del Poder Judicial". El otro riesgo es que los narcos podrán financiar la carrera de sus candidatos.

La discusión comenzó entre denuncias que acusaron al oficialismo de intimidar a legisladores para garantizar los 86 vocs, dos terceras partes del total de 128, necesarios para modificar la Constitución. El derechista Partido Acción Nacional, la mayor fuerza opositora, denunció que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez pidió licencia para que entrara su sustituto, su padre Miguel Ángel Yunes Linares, ante presuntas presiones de Morena para que no los encarcelaran.



Polémico. López Obrador, a días de dejar el poder, sacude al país. AP

CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 El Mundo

## Casi la mitad de Timor Oriental aclamó al Papa en una homilía

Ante 600.000 personas, Francisco ofició una misa histórica en la que repudió a "los cocodrilos" que buscan alterar la identidad cultural de los pueblos.

Julio Algañaraz

En una homilía ante una extraor dinaria multitud de 600 mil perso nas, que representan casi la mitad de la población de Timor Oriental. de 1,3 millones de habitantes, el Papa Francisco lanzó aver una sonora advertencia al pueblo anfitrión sobre el peligro de "los cocodrilos que quieren cambiar su cultura y su historia". Fue durante un nuevo llamado del pontifice contra las colonizaciones ideológicas

La más grande reunión de gente que se recuerda en este país muy pobre se juntó ayer martes en un gran clima de fiesta para ovacionar al Papa en un país católico en un 95%. Se trató de un baño de multitudes fuera de lo común.

"Estén atentos y no se acerquen a los cocodrilos, que tienen la mor dida fuerte y muerden mucho. Ellos quieren cambiarles la cultura, la historia", dijo el Papa improvisando en su homilía. Francisco que va denunciado durante su pontificado "las colonizaciones ideo-lógicas y culturales", también instó a las autoridades a "una mejor gestión de los recursos naturales del país, como el petróleo y el gas", que "podrían ofrecer posibilidades de un desarrollo sin precedentes".

El pontifice aseguró que "lo mejor de Timor Oriental es su pueblo. No puedo olvidar ese pueblo a los



nto. El Papa Francisco en su papamóvil, rodeados por una entu isiasta multitud en Ti

lados del camino, con los niños. Lo mejor que tiene este pueblo es la sonrisa de los niños.

Desde el lunes, cuando el Papa llegó en avión a Dili, la capital, ya había cientos de miles de personas llegadas desde el interior que acampaban en torno a la ciudad pa-ra participar de la misa de ayer, concada por el Papa 35 años después de la visita de san Juan Pablo II cuando Timor Oriental era todavía una colonia de Indonesia y luchaba por su independencia.

En los vastos humedales contiguos a la explanada de Taci Tolu, una selva de paraguas amarillos y blancos, que son los colores del Vaticano, afrontó una jornada de gran calor que obligó a Francisco a postergar hasta el final su recorrida con el papamóvil, en un baño de multitud impresionante con sus

Muchos participantes que llegaron a la explanada de Taci Tolu recordaron que en el lugar hay un monumento en honor de San Juan Pablo II, para evocar su apovo fundamental en la visita de 1989 a la independencia de Timor Este. En su homilía durante la misa, Francisco pidió a los fieles de uno de los países más pobres del mundo: Queridos hermanos y hermanas no tengamos miedo de hacernos pequeños ante Dios, de perder nuestra vida de donar nuestro tiempo para la acogida a los demás

En un país donde predominan los jóvenes, el Papa dijo que "la presencia de tanta juventud y de tantos niños es un don inmenso, que constantemente renueva la frescura, la energía y la alegría de su pue blo". Dijo que "Timor Oriental es bello porque hay tantos niños".

En todo el trayecto de ocho kilómetros hasta la explanada Taci Tolu, había multitudes que saludaban al Papa, que se detuvo varias veces ante el entusiasmo de la gente.

El Papa habló en español en la homilía. Se refirió a dos figuras tra dicionales de Timor, el "Kalbauk" v el Belax". La primera representa s cuernos del búfalo y la luz del sol. Simboliza "la potencia de Dios que dona la vida" y nos recuerda que también nosotros podemos cooperar con nuestras acciones en el gran diseño de la redención. A su vez, el "Belax", que se pone sobre el pecho, recuerda el delicado calor de la Luna y la tierna ternura de la madre que convierte lo que toca en luminosa luz que recibo de Dios".

"Ambas figuras", recordó el Papa, "representan la fuerza y la ternura del Padre y de la Madre: así el Señor manifiesta su regalidad, hecha de caridad y misericordia".

Tras la celebración eucarística, habló el arzobispo de Dili, cardenal do Carmo da Silva, quien dijo: "Hoy este lugar de Taci Tolu es de nuevo el epicentro de un evento históri-co para el pueblo timorense. La preencia de papa Francisco repre ta un paso fundamental en el proceso de construcción del país, de su identidad y su cultura".

Mañana, tras la despedida, el Pa-pa volará a Singapur, última etapa de su gira por cuatro países asiáticos y de Oceanía.

## El Abate Pierre, de "héroe" de la Iglesia a depredador sexual

Maria Laura Avignolo

Con su gorra de vasco negra, su sotana capuccina, sus organizaciones de caridad internacionales, el Abate Pierre era la imagen francesa de un gran sacerdote católico, de un modelo de humanidad.

Este hijo de una rica familia textil, que comerciaba seda en Lyon, nació bajo el nombre de Henri Groués. Resistente en la Segunda Guerra Mundial, fundador del movimiento Emaús y la fundación Abbé Pierre para dar alojamiento a los más desfavorecidos y a los sin abrigo, creó una economía social y solidaria en Francia. Todos dona-



Abate, El fundador de Emaús

ban a su fundación. Era un icono. Fue el padre de la ley que impide desalojar de un departamento a un inquilino en pleno invierno. En 1963 convaleció en Argentina. Sus exequias se celebraron en la

catedral de Notre Dame. Estuvieron presentes Jacques Chirac, Valery Giscard d'Estaing, Nicolás Sarkozy, Dominique de Villepin entre otros presidentes y personali-dades políticas. Muchos pidieron que su ataúd fueron trasladado al Panteón de los Héroes en París.

Diecisiete años después de su muerte el 22 de enero del 2007, a los 94 años, en el hospital de Val de Grace, se ha descubierto que el Abbé Pierre era un depredador se-

xual, entre los años 1970 y 2005. Una de sus víctimas fue una me-nor de 9 años.

Veinticuatro muieres lo acusan ahora de violencia sexual. Estas revelaciones salieron a la luz después de que una ex víctima se pusiera en contacto con las asociaciones. fundadas por el sacerdote. Desde julio se han ido acumulando las de-nuncias. Sugieren que el equipo que rodeaba al abad no pudo no haber estado al tanto de sus acciones. El abad Pierre "no pudo esconderse. Necesariamente hay decenas de personas que vieron y no dijeron nada", señaló Véronique Margron, presidenta de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Francia.

Las cartas descubiertas el lunes por Radio France confirman esta convicción. En algunas de ellas, el Abate Pierre aparece incluso amenazador con sus interlocutores que visiblemente han intentado confrontarlo con sus acciones. "Se-

pa que ninguna recurrencia quedará sin respuesta y, si es necesa-rio, (mis respuestas serán) brutales, quirúrgicas", escribió en 1955 a un estudiante estadounidense, que había coorganizado una estancia del abad en EE.UU. El estudiante había intentado avisar por correo a alguien cercano al sacerdote: "Vi tantas cosas durante el viaje, mo dos de actuar del Padre como individuo", había escrito el joven, sin mencionar que el abad pudo haber agredido sexualmente a mujeres. En esa fecha, ¿se había denuncia do ante el episcopado francés el comportamiento depredador del que se acusaba al Abad? Sí, según investigadores de la Comisión Independiente sobre los Abusos Se xuales en la Iglesia (Ciase), recuerdan periodistas de Radio France. Las sucesivas oleadas de acusacio nes de agresión sexual contra el Abbé Pierre han dejado en shock a la sociedad francesa.■

## **Opinión**

## Crecen las apuestas sobre el fin de la recesión al calor del dólar dormido





Daniel Fernández Canedo dfcanedo@clarin.com



n el término de un mes **el dólar blue bajó \$85** al pasar de \$1.355 a \$1.270 y generó un nuevo marco de análisis sobre el particular momento económico de la Argentina.

mico de la Argentina.

La calma de los dólares libres producto de la política cambiaria que lleva adelante el **presidente Javier Milei** se destaca como contracara de la efervescencia politica en varias frentes clave que enfrenta el Gobierno.

Para los funcionarios de Economia, esa dicotomía define la importancia de dos activos principales que sustenta el ministro Luis Caputo: el superávit fiscal y la baja de la inflación que, en la visión oficial, constituyen el sustento para la aparición de algunos dólares en la economía apalancados por el blanqueo y los problemas de las familias para llegar a fin de mes.

El Gobierno se envalentonó con los datos de la actividad industrial y de la construcción en julio.

La industria manufacturera mejoró 6,9% respecto a junio, en tanto que la construcción mejoró 8%. Los sectores están abajo en el acumulado del año: la primera con una caída de 14,6% y la segunda cavendo 30.9%.

Los datos van consolidando la idea de que la caída de la actividad tocó piso y la discusión incipiente gira en torno al posible alcance y la velocidad del proceso para superar la baja vertical de la actividad en el primer cuatrimestre de este año.

Un posteo en X del economista e historiador Pablo Gerchunoff, experto en analizar los ciclos de la economía argentina, puso el foco en dos elementos que caracterizan la expectativa de una parte importante del mundo económico.

Dice Gerchunoff: "La reactivación de Milei está con nosotros. No sé la velocidad, pero **con apreciación real y expansión del crédito** es imposible que no sea así".

La apreciación cambiaria forma parte de las condiciones clásicas de la Argentina para reactivar después de una fuerte devaluación en la búsqueda de equilibrar las cuentas externas y, también, la recaudación.

En este caso, diría un funcionario de Economía, la situación es distinta "porque hay superávit fiscal", un latiguillo que también usan para justificar la apreciación real del tipo de cambio basándose en que la inflación baja, aunque todavía se la percibe estabilizada en torno al 4% mensual.

Sobre si el dólar oficial está o no atrasado en estos días, resulta interesante un cuadro comparativo que presenta otro economista y ex vicepresidente del Banco Central, Enrique Szewach, en sus charlas.

El Gobierno se envalentonó con los datos de julio sobre la actividad industrial y de la construcción.

Decía a comienzos de septiembre: "A pesos de hoy el dólar exportador pasó de 1.500 en noviembre de 2023 a 1.010 hoy". El dólar importador de 910 a 1.443 y ahora

El dólar importador de 910 a 1.443 y ahora (con la baja de 10 puntos de la tasa de riesgo

El dólar soja neto de retenciones pasó de 872 a 661.

El dólar libre de 2.500 en octubre de 2023

El tipo de cambio real bilateral con Brasil de 260 en diciembre de 2023 a 175, muy cerca de los valores de 1999/2001.

Y en el final, el comparativo cierra con uno de los resultados externos más sensibles; los precios de los commodities en el mercado internacional en niveles mínimos.

Pero ese marco cambiario del comienzo de septiembre se apuntala en los dólares que están ingresando para el blanqueo y como financiación para el pago anticipado del impuesto a los Bienes Personales, además del desarmado del "canuto" que están concretando muchas familias para llegar a fin de mes.

Para la consultora Outlier "la racha de subas diarias consecutivas del stock de depósitos privados en efectivo en moneda extranjera se extendió aún más en el arranque de septiembre. Ya tenemos 16 alzas seguidas luego de la última baja que en conjunto suman más de US\$ 1.330 millones.

La suba de los depósitos en dólares del sector privado (rondan los US\$ 19.900 millones) constituye una buena noticia para el cómputo de las reservas brutas del Ban-co Central, pero no generan una suba de las netas que se mantienen en el campo negativo en el orden de los US\$ 5.600 millones.

Respecto del aumento de los créditos en pesos (en los bancos se registran muchas consultas, aunque pocas concreciones aún, por los hipotecarios UVA) el último informe de la Fundación Capital pone el acento en el salto que se está registrando en los últimos meses.

Dice que "los préstamos en pesos al sector privado mostraron un alza de 3,1% en términos reales desde el 10 de diciembre, pero con una dinámica dividida en dos etapas: una caida real de 32,7% hasta el 17 de abril y a partir de ahí un fuerte aumento de 531%.

Los dólares libres dormidos y el aumento del crédito en pesos forman parte de las condiciones para un repunte del consumo, pero la duda sobre un abastecimiento fluido de divisas a las reservas del Banco Central se mantiene.

La Fundación Capital concluye que "se advierte una suba del financiamiento tanto en dólares como en pesos que debe ser matizada". Lo positivo es que hay un enorme potencial de crecimiento en los préstamos en un contexto de estabilización"

Las dudas se mantienen girando en torno a la entrada de dólares. El Gobierno dice que no le preocupa, pero al levantamiento del cambiario se siguen corriendo el arco.



#### **MIRADAS**

Débora Campos decampos@clarin.com

## Una cámara para mirar y ser visto

Lo peor podría ser la calle y su intemperie. La soledad y el miedo de no tener adonde volver y acurrucarse en un rincón siempre ajeno a esperar que la noche termine. Lo peor también podría ser la soledad. Es posible que los fantasmas también reclamen para si parte de ese infierno que implica vivir en la calle. Pero puede ser que lo peor no sea nada de eso sino otra cosa más dura: la invisibilidad.

Quien lo pierde todo (y todo es empleo, familia, vivienda y salud) habita como refugio aquello que para el resto no es otra cosa que el afuera. Un recodo mal iluminado. La entrada de un edificio en obra. La persiana de un comercio que cerró.

Desde ese margen, además, pierden su lugar entre nosotros porque la mirada los elude. Por pudor, algunas veces. Por temor, otras. Por culpa o por desprecio. Como sea, no son mirados. De miradas, de mirar y de ser visto se trata el Proyecto Calle, creado hace casi 20 años por el arquitecto Jorge Mazzinghi. La idea era esta: poner en manos de esas personas una cámara fotográfica para que pudieran atrapar la ciudad tal y como la veian y la vivían.

Así, cada persona recibió una cámara fotográfica - de 27 exposiciones- durante 15 días, para luego devolverla, revelar la película y copiar las fotos. "El objetivo del proyecto fue brindarles la oportunidad de registrar su vida íntima en la ciudad", agregan en la web de la iniciativa.

En una plaza, en una iglesia o en cualquier esquina, se fueron sucediendo los encuentros. De repente, alguien los miraba y, además, los invitaba a mirar. Durante 17 años se entregaron 366 cámaras descartables a 403 personas y se revelaron 4,656 fotos. Esas imágenes cobran la forma de libro, poster, accesorios o fanzine. Se pueden comprar online. Se puede ayudar de muchas maneras.

"Hay en las fotos mucha belleza. Las imágenes se suceden: cada fotógrafo tiene estilo e intereses bien definidos que se integran a un proyecto compartido que da un nuevo sentido a sus vidas", explican desde Fundación Larivière, donde dias atrás se conversó sobre este trabajo.

El fotógrafo Eduardo Longoni forma parte del Proyecto Calle. Ha acompañado, curó exposiciones de estas imágenes y sus textos aparecen en los fanzines. Anota en uno de esos párrafos: "Esas fotos refleja una ciudad que yo nunca había visto, aún habiendo vivido casi toda mi vida en Buenos Aires y con un libro a cuestas sobre la Ciudad". De mirar y ser mirados. De eso se trata.



CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Opinión

## Cambios de hábitos frente al cambio climático

DEBATE

#### Fabián Echegaray

Politólogo. Director de Market Analysis, Brasil, y presidente de WAPOR Latinoamérica

ás allá de las imágenes de mares del sur congelados o carreteras patagónicas congestionadas por la nieve, inusitadas por su ensión pero sobre todo por su escasa frecuencia. Sudamérica está olvidándo se de los inviernos así como buena parte del resto del mundo.

Los registros de paisajes glaciares, muchedumbres abrigadas y programaciones invernales por 3 meses van menguando. Y a menos frío, más lluvias, cada vez más intensas. Como las que ocasionaron las tre mendas inundaciones del estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, que brindó esce nas apocalípticas de rascacielos tapados por el agua. "Para cada grado a más de ca lor, se produce siete veces más de vapor de agua" alerta Andrew Schwartz, científico líder de la Universidad de Berkeley. **Invier**nos calientes y mojados se convertirán, por lo tanto, en el nuevo normal climático.

Con las alteraciones radicales del clima, deberían cambiar los hábitos, las percepciones y las reacciones frente a las causas que los provocan. ¿Pero es eso lo que nos

apuntan los datos de opinión pública? La encuesta anual de WIN, la mayor red internacional de agencias independientes, que entrevistó a casi 33.900 adultos en 39 países diferentes entre febrero y marzo de 2024, revela que las preocupaciones con las evi-

dencias de crisis climática no han cesado. De hecho, Latinoamérica **sobresale co**mo la región que expresa más angustia ambiental, con valores próximos al 90%, o sea, sin distinciones ideológicas, partida rias, generacionales o de clase.

Hay claridad también sobre qué la provo ca. En contraste con el negacionismo de los EE.UU. donde más de 1/4 de los ciudadanos atribuyen los cambios del clima a fenóme nos naturales, los países latinoamericanos fuertemente culpabilizan al desarrollo industrial o a los estilos de vida de las personas.

La atribución de responsabilidad individual es de las más fuertes en Brasil: 54% culpan al consumo personal por las alteracio-nes ambientales. Pero lo que podría parecer una señal de concientización esconde más la

astucia de los sectores que estimulan la deforestación como la pecuaria y agricultura, la explotación maderera y la minería.

Un porcentaje infimo (3%) acusa al sector primario por los desajustes climáticos, a pesar de las evidencias de que el 80% de las emisiones brasileñas provienen de la destrucción de flores tas para ocupación indiscriminada con soja, algodón o ganado.

Alli, Think tanks, con-sultoras y ONGs supuestamente pro-sostenibilidad han hecho un buen trabajo en desviar toda la responsabilidad hacia el individuo, con campañas que expurgan a sectores como el energético y agrobusiness de culpa y obligaciones, convirtiendo al consumidor particu-lar en el gran destinatario de las directrices educadoras rumbo a una vida con menor im-pacto ecológico. ¿Hasta qué punto ello desvía la atención de los grandes culpables?

Los latinoamericanos revelan que las cosas se complican a la hora de convertir esas ansiedades en una menor huella ambiental en los hechos. Al sondear sobre sus esfuerzos de adaptación para vivir dentro de los límites planetarios, la inmensa mayoría se refiere a actividades vinculadas con el fin del ciclo de consumo (el descarte de bienes consumidos) antes que con moderaciones o neutralizaciones de las fases previas: la adquisición y uso de bienes de consumo.

Dos tercios de los encuestados depositan todo su compromiso de mitigación climática

en el reciclaje, o sea, no está pensando en consumir menos o meior. En contraste con países eu-ropeos, tan sólo ¼ de los latinoamericanos pondera huir de la moda rápida (versus más del 40% de los alemanes o franceses o del 50% de los suecos). De modo parecido, menos de ¼ de los latinoamericanos piensan dejar de usar vuelos (versus 1/3 o hasta más del 40% de alema nes, finlandeses, polacos y holandeses). Y ni ha-

blar de parar de consumir carne, en beneficio de una dieta con menos externalidades ambientales, algo que sólo 1 de cada 10 latinoamericanos está dispuesto a hacer (versus el doble o más de escandinavos, británicos, franceses e italianos).

Para quienes estudian cómo facilitar la transición de los comportamientos en una dirección climáticamente más amigable, una de las sospechas recae en la comunicación ineficiente o poco estimulante. Un reciente webinar de WAPOR Latinoamérica discutió cómo movilizar mentes y corazones cuan-

do se trata de generar condiciones que eviten un desastre climático mayor. La perio dista Pearl Maravall del YPCCC destacó que no se trata de bombardear con datos aun que haya que informar, ni se trata de gene rar culpa o espanto por el tamaño de la tra gedia, pues esas estrategias terminan paralizando a las personas.

Parte del secreto reside en comunicar aciones de escala alcanzable para el ciudada no común, subrayando la aprobación social tras de adoptar esas conductas, a partir del relato de historias que conecten beneficios personales y soluciones colectivas

Surgen con fuerza -así-las narrativas de madres que ayudaron a sus hijos a vivir más saludablemente o recuperar tradicio nes de diversión y socialización **que se exi**men de gastos suntuosos o mediación tecnológica. O relatos de empatía y solidaridad con otras especies, reconociendo su inteligencia y su compañía, al mismo tiem-po que se recupera la belleza del paisaje no intervenido (en contraste con áreas des truidas para creación de proteína animal a gran escala con sus efectos de polución y empobrecimiento del ecosistema).

Así como también historias de individuos que tuvieron que afrontar consecuencias concretas del cambio climático, como una inundación que los privó de sus bienes o destruyó comunidades y obligó a repensar no sólo los hábitos individuales sino también la planificación urbana para que el curso original de los ríos sea respetado, o la basura no sea desechada a los arroyos, o en defensa de áreas verdes próximas a los cursos de agua.

En definitiva, historias inspiradoras e instigadoras, enfocadas en las soluciones, la resiliencia comunitaria y líderes comunes en la proximidad donde ocurren los desafios.



## Transformación digital para la inclusión de la discapacidad

#### **Gustavo Fulco**

Profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación UADE

I cambio comenzó lentamente. pero pronto se convirtió en una revolución, una evolución tecno lógica que en las últimas décadas pego saltos agigantados, generan-do barreras desde el acceso económico y las capacidades cognitivas, pero ampliando el al-cance al conocimiento de forma universal.

Las aulas, los libros y los entornos no esta-ban diseñados para todos, las personas con discapacidad observaban desde la periferia inmiscuidos dentro de un sistema que no los consideraba. La revolución tecnológica permitió que la información comience a estar al alcance de todos, sin importar las li-mitaciones físicas, sensoriales o cogniti-

vas, mediadas por software inclusivo. La primera oleada de cambio llegó con la tecnología asistiva, cuando los dispositivos de lec-tura en braille y los teclados adaptados irrumpieron como mediadores hacia la vinculación con el saber. Avances en Inteligencia Artificial (IA), como el reconocimiento de voz y los sistemas automatizados, permitieron que las personas con discapacidad comenzaran a interactuar con el mundo de una nueva manera: se convirtieron en participantes activos en la creación y consumo de información

Lev Manovich, un reconocido teórico de los medios digitales, predijo que la conver-gencia tecnológica no solo transformaría la forma en que accedemos a la información, sino también cómo participamos en su creación. Las interfaces culturales se convirtie ron en las nuevas puertas de acceso al conocimiento mediadas por el software, que está implícito en cada uno de nuestros comportamientos cotidianos

Yuval Noah Harari señaló en su libro Homo Deus que estamos en una era donde la información es accesible como nunca antes, siendo lo más importante nuestra capacidad de procesar y aplicar esa información. Para las personas con discapacidad, la tec-nología ha transformado esa capacidad, abriendo puertas a oportunidades educativas que antes eran inalcanzables.

En la actualidad, la IA está transformando el acceso a la información para las personas con discapacidad, desde asistentes de voz hasta sistemas de reconocimiento de imágenes, una tecnología que transformó en accesible la información de maneras an tes inimaginables y sin costos. Ray Kurzweil,

inventor y futurista con un elevado porcen taje de acierto en sus predicciones, había vi sualizado este futuro, sugiriendo que, a par-tir del 2005, la IA no solo replicaría las capacidades humanas, sino que las superaría. Según Kurzweil (2005), se espera que la

discapacidad en los próximos años sea un concepto que pueda enfrentarse mediante desarrollos que permitan una incorporación plena en la sociedad, aun en condiciones que sean determinantes en cuanto a la integra-ción laboral y social, esto mediado por los avances en biotecnología y nanotecnología determinando, en un futuro cercano, la eliminación por completo de las barreras que las personas con discapacidad enfrentan cotidianamente, ingresando en lo que el autor denomina la Era de la Singularidad.

El futuro de la tecnología y la educación pasa por la inclusión. La verdadera prueba será si logramos crear un mundo donde todos, independientemente de sus habilida des, puedan participar plenamente en la economía del conocimiento. La tecnología, al fin y al cabo, tiene el poder de transformar vidas y abrir puertas que antes estaban cerradas.

## **Sociedad**

### Un conflicto en la previa de la temporada de verano



La imagen de siempre, Para los marplatenses, Punta Mogotes quedó detenida en el tiempo, con la misma infraestructura y servicios que en los '80, y necesita un nuevo plan de manejo.

## Insólita pelea entre Mar del Plata y la Provincia por el control de los balnearios de Punta Mogotes

La Municipalidad acusa al Gobierno de Kicillof de no aceptar el pago de una vieja deuda, paso que le permitiría retomar el manejo de la franja costera, cuyas concesiones vencen en 2026.

#### MAR DEL PLATA. CORRESPONSA Guillermo Villarreal

mardelplata@clarin.com

Le preguntaron a Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata, si había advertido o hablado con alguien de la gobernación provincial sobre la decisión que acababa de anunciar, de pagar el total de una deuda para recuperar la administración del complejo de Punta Mogotes: "No, para qué, si te estoy pagando, qué es lo que te tengo que avisar. Te debo plata, te pago y se acabó", argumentó.

Pero intimamente, el intendente sabía que el trámite con la gestión que lleva adelante un gobernador con el que mantiene claras diferencias no sería tan simple. Tal respuesta daba la pauta de lo que vendría: cartas documento, mensajes cruzados y judicialización.

Las posturas de cada uno ante la pandemia, la coparticipación o los subsidios al transporte son apenas algunos temas por los que han confrontado el bonaerense Axel Kicillofy Guillermo Montenegro. Ahora la pugna es por la Administración de Punta Mogotes.

A mediados de agosto, el marplatense anunció en una conferencia de prensa que había resuelto cancelar el total de la deuda que mantiene la ciudad con la Provincia de Buenos Aires para tener bajo su órbita la Administración de Punta Mogotes (APM), los tres kilómetros de playa con sus 24 balnearios, ubicados al sur que, al decir de Montenegro, terminaron convertidos en un sitio "lleno de carpas, abandonado, estancado y triste".

La deuda, según cálculos de la comuna, asciende a poco más de 14 millones de pesos, los que ya fueron depositados y están **a disposi-**

#### El complejo fue desarrollado en 1978 por la comuna, que se endeudó con el Bapro.

ción de la Provincia. Pero la gobernación los desconoce como pago, dice que no es la municipalidad la deudora. Lo hizo en respuesta a la carta documento que despachó el intendente.

"En su Carta Orgánica (de la APM) se precisa que la entidad se hará cargo del activo, pasivo, derechos u obligaciones del Ente, sostuvo María Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo de la Provincia, por lo que -explica- "el Municipio de General Pueyrredón carece de competencia administrativa para afectar recursos del erario municipal para realizar pagos y/o subrogarse en el ejer-

cicio de las obligaciones de la APM". Además, Martinez dejó una advertencia legal. Instó al intendente a "abstenerse de realizar cualquier pago sin causa a esta administración". En caso de incumplimiento, apuntó, se notificaría al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

Las voluminosas estructuras de hormigón de Punta Mogotes fueron **construidas en 1979 por Proyectos Especiales de Mar del Plata**  Sociedad de Estado, para lo que había contraído una deuda con el Banco Provincia que en los años 80 terminó asumiendo la propia Provincia. De allí surgió el convenio por el cual el 70% de la administración quedó en manos del Gobierno provincial y el 30% de la comuna marplatense.

Así, con esa minoría, la comuna no tiene injerencia en lo que se dispone sobre sus propias playas. "Hay desarrollo hacía un lado y hacía el otro, y en el medio quedó Mogotes, con la misma foto de los '80". dicen en la comuna.

en la comuna. Luego de la temporada de 2026 vencerán las concesiones de los balnearios. Por eso, expuso Montenegro, la oportunidad. "Quiero que empecemos a trabajar en un nuevo esquema integral público

clarin #ramilfo.correla.martins@g

CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Sociedad

El lugar

privado, nuestro objetivo principal es recuperar Punta Mogotes para todos los marplatenses, que vuelva a generar inversiones, a mejorar infraestructura, a tener movimiento durante los 12 meses del año".

La de Montenegro no es la prime-ra administración local que brega por el control del complejo. Más allá de su signo político, cada una

sin éxito- hizo gestiones. Aun sin haber gobernado nunca la ciudad, desde el PJ también se manifestaron oportunamente en favor del traspaso; lo promovía en su campaña electoral a la intendencia la ex titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, y cuando fue dipu tada nacional por Unión Ciudadana apoyó el proyecto en el concejo local para que la Provincia condo-nara dicha deuda y Mar del Plata

pudiera controlar Mogotes.
"Novedades de Punta Mogotes la Provincia se negó a recibir el di-nero y me dijeron que si pago me denuncian. Me importan nada sus chicanas legales. Es un disparate jurídico que el deudor quiera pa-gar y el acreedor no quiera cobrar", escribió Montenegro en su cuenta de X, en la que adjuntó la carta documento que despachó en res-puesta al gobierno de Axel Kicillof.

Allí, el intendente intima a que se reciba el pago de lo adeudado, a su disposición en la Tesorería Mu nicipal, bajo apercibimiento de proceder a la consignación judicial, prácticamente un hecho, lejos del "pagamos y se acabó".

## Ya no pueden llevarse la tarjeta para cobrar en los comercios

Entró en vigencia la resolución del Gobierno nacional. En los restaurantes, bares y estaciones de servicio deben acercarle el posnet al cliente.



pre a la vista. El aparato para pagar de manera electrónica debe estar sie pre disponible para que sólo el cliente manipule sus tarjeta:

Según informes y relevamientos oficiales, se estima que el 90% de los fraudes con tarjetas se dan por compras realizadas "a distancia". Es decir, cuando el consumidor pierde de vista la tarjeta con la que paga. En el Gobierno nacional hablan de unas **7.000 denuncias rea-lizadas durante 2023** en la Secretaría de Defensa del Consumidor por fraude y robos de datos. Por eso, desde esta semana rige en for-ma completa la resolución del Ejecutivo que obliga a que el comer cio acerque el posnet al cliente.

La publicación de la Resolución 87/2024 en el Boletín Oficial había sido el 12 de marzo. Y aunque va tenía vigencia, daba 180 días de plazo para la adaptación corres-pondiente. Ahora que ese plazo terminó ya no hay excusas. Y co-mo los sitios en los que más se usaba "entregar" la tarjeta para el pago son los bares y restaurantes es allí en donde más se siente el impacto de la medida.

"Todos los establecimientos comerciales que acepten para la realización de sus transacciones comerciales tarjetas de crédito, compra o débito en los términos del Artículo 1º de la Ley Nº 25.065 y sus modificaciones, y operen con ter-minales electrónicas para el pago de las operaciones realizadas (ter-

minales de captura de datos o "POS", deberán poner a disposi-ción del consumidor las mismas de modo tal que, **en ningún mo-mento, pierda el control o quede** desapoderado de su tarjeta, ni aun momentáneamente, hasta la finalización de la operación", establece la normativa en su Artículo 1.

#### Se dispararon los casos de robo de datos y compras truchas.

Para quienes no cumplan con la normativa hay diferentes sanciones previstas en la resolución. Son las que figura en el artículo 47 de la Ley N° 24.240, de Defensa del Consumidor. La multa, por ejemplo, es "de 0,5 a 2.100 canastas básicas total para el hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC)". Esto se traduce a sanciones que hoy arrancan en \$ 450.324 y pueden ascender a millones de pesos, ya que la canasta básica para julio está en \$900.648.

Las denuncias pueden hacerse tanto en Defensa del Consumidor nacional como en la oficina que depende del Gobierno porteño o de cualquier provincia.

Otras penas previstas son el "decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción; clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por 30 días; suspensión de hasta cinco años en los registros de proveedores del Estado; y hasta la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediti-cios especiales de que gozare".

Fuentes vinculadas al sector gastronómico dijeron a Clarín que la medida se viene cumpliendo en la gran mayoría de los locales.

Una de las trabas que puede apa-recer es la falta de cobertura wifi que tienen algunos bares y restaurantes, ya que para que la medida sea exitosa se debe acercar a la me-sa un posnet inalámbrico que permita efectivizar la operación. Por eso, en los 180 días que se

dio de plazo, desde el sector bancario ofrecieron soluciones y paquetes. Es el caso del Banco de la Ciudad, desde donde habían explicado que, cuando un cliente decide empezar a cobrar sus ventas a través de esta entidad bancaria, recibe un set de productos que incluve una terminal de POS", que funcionan de forma inalámbrica y admiten pagos con tarjetas de crédito, débito y prepagas, con dinero en cuenta de todas las billeteras, leen chip y contactless e incluyen QRs interoperables. Antes de la resolución oficial, a

la Legislatura porteña, en 2023, ha-bía ingresado **un proyecto de ley** para establecer el uso de los pos-net inalámbricos como obligatorios. Con el mismo espíritu que la norma nacional, también proponía que si un comerciante se ne-gara podrían denunciarlo, por ejemplo, ante la Dirección de De-fensa de Derechos del Consumidor, así como se reclama por cualquier otro derecho.

Ahora, fuentes de la Legislatura dijeron que la resolución nacional no necesita una ley o reglamentación local, por lo que en la Ciudad también finalizó el plazo de 180 días para adaptarse. La misma modalidad ya había sido objeto de una prueba piloto en Río Negro, Neuquén y La Pampa. Por otra parte, ya fue presentado

en el Congreso un proyecto del di-putado de Juntos por el Cambio Damián Arabia, que busca que se derogue el capítulo de la Ley de Tarjetas de Crédito, sancionada en 1998, donde se exige la presentación del DNI o de cualquier docu-mento del comprador a la hora de pagar. Arabia busca terminar con esa obligatoriedad, que considera que ya no tiene sentido.

32 Sociedad CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## Quirós le bajó el pánico a la segunda infección de dengue

El ministro de Salud porteño dijo que será "similar" a la primera. En el distrito vacunarán gratis a adolescentes.



Prevención. Los chicos de entre 15 y 19 años debe sacar turno para la aplicación por Internet, SHUTTERSTOCK

Pablo Sigal psigal@clarin.com

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó ayer junto con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, el plan del distrito **contra el dengue**. El ministro explicó **por qué van a vacunar** al grupo etario comprendido entre los 15 y 39 años y por qué no estarán incluidos en el plan los mayores de 60. Además, refutó una información sobre el riesgo de la segunda infección muy difundida

segunda infección muy difundida. El grupo que recibirá la vacuna gratuita será en una primera instancia el de los adolescentes de 15a 19 años. Para eso la Ciudad compró 60 mil vacunas. En total se estima que hay unos 120 mil jóvenes de esa edad, por lo que si la demanda excede el stock se irá satisfaciendo con futuras adquisiciones al laboratorio japonés Takeda.

"La vacuna es un complemento más, de ninguna manera va a frenar el brote. Lo que hace la vacuna es reducir la velocidad de transmisión en algunos grupos", dijo Quirós. Cabe destacar que hasta último momento en la Ciudad no estaban convencidos de si la vacuna era una herramienta de salud pública para aplicar en la población.

El ministro porteño también explicó por qué los mayores de 60 no podrán vacunarse gratis: "No contamos con información científica para contestar", dijo Quirós y agregó: "El laboratorio no cuenta con datos sobre ese grupo de edad. Debemos basarnos en la evidencia'.

Quirós dijo que "la información de que el segundo cuadro es más grave que el primero **no es del todo precisa**. El aumento real va de 0,1% a 0,2 o 0,3%. De cada 100 personas que contraen dengue por segunda vez, la proporción que se ve afectada de forma grave es **extremadamente pequeña**". Y aseguró: "La segunda vez va a ser muy similara la primera"

El plan se desarrollará de manera progresiva y en etapas. Comenzará con los **adolescentes de 15 a 19 años**; luego avanzará con los jóvenes de 20 a 29 años y, finalmente, con los adultos de 30 a 39 años, explicaron fuentes oficiales.

El objetivo es que todos los adolescentes que estén comprendidos en esos segmentos -identificados por la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn)- puedan recibir **la vacu**na de manera gratuita, lo que ocurriría con sucesivas compras de dosis que haça el Gobierno porteño.

sis que haga el Gobierno porteño.

A partir del 18 de septiembre se comenzarán a otorgar los turnos mediante la página web de Salud de la Ciudad. Se habilitaráni!2 vacunatorios en distintos barrios, entre los que habrá hospitales, CeSACSy postas extrahospitalarias. El esquema de vacunación consta de 2 dosis con un intervalo de 3 meses. La protección contra el dengue grave, según los ensayos clínicos, es de meso ha meso Saños.

por lo menos 5 años.
Fuentes de la Ciudad aseguraron que los adolescentes que se quieran vacunar no necesitarán una orden médica -como si se exige en el ámbito privado- sino sólo sacar el turno . Tampoco hace falta haber

tenido dengue. Así la Ciudad se suma a otras provincias que también decidieron comprar vacunas -además de las que proveerá Nación-y que no son zonas endémicas-donde el dengue circula todo el año-, tales como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Estos distritos han establecido una estrategia de vacunación focalizada y segmentada, priorizando las regiones de mayor tránsito viral y los grupos de edad que más contrajeron la enfermedad

Quirós se refirió, por último, a la gravedad que puede llegar a tener la temporada de dengue que ya ha comenzado a transitar sus primeras semanas (sin casos confirma-

#### No hay evidencia sobre los efectos de las dosis para mayores de 60 años, dijo Quirós.

dos en la Ciudad hasta el último Boletín Epidemiológico publicado). El ministro explicó que la "cadencia" que venían teniendo las olas de dengue en los últimos años **se** rompió en 2023-2024.

Se refirió a que antes las temporadas fuertes de dengue ocurrían cada 3 años, en promedio, mientras que la última fue récord sobre la anterior (2022-2023) que a su vez había sido récord. En ese sentido, no pudo aseverar si lo que viene entre este año y el próximo será la reiteración de esa misma lógica ascendente o la llamada "cadencia" volverá a su registro original.

Por último, Quirós insistió en que los vecinos limpien los recipientes que puedan acumular agua y fue algo optimista al vincular la virulencia del dengue con la proliferación del mosquito Aedes aegypti producto del clima. "Si bien se espera que el próximo verano pueda ser más cálido de lo habitual, también está previsto que sea más seco. Si el huevo no tiene agua, la larva no sobrevive", concluyó. ■

## El humo por incendios en el norte no afectará a Ciudad y GBA

Los más de 70 focos de incendio en Bolivia, Paraguay y Brasil generaron una enorme masa de humo que invadió parte del país. Afecta principalmente a las provincias del norte desde la semana pasada. Y en estos dias avanzó sobre Santa Fe, Entre Ríos y el norte de la Provincia de Buenos Aires.

Al AMBA también llegó pero se mantuvo alto, no en superficie, con lo cual no hubo mayores complicaciones hasta ahora y al parecer tampoco las habría.

El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacio-



Brasil. Las llamas en Porto Velho, a orillas del río Madeira, casi seco. EFE

nal (SMN) informó ayer que el humo afectaría a Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes y buena parte de Santiago del Estero, Córdoba, Santa y Entre Ríos y, en menor medida, a La Rioja, Catamarca y Jujuy.

La meteoróloga Cindy Fernández explicó a **Clarín** que la "neblina" marrón que pudo verse el lunes a la noche en algunas zonas de la Ciudad no durararía mucho más.

"Entre este martes y el miércoles -por hoy- va estar avanzando un frente frío primero por el centro y luego por el norte, con rotación norte, con lo cual se va llevando todo el humo afuera de Argentina, hacia el norte", describió. Sin embargo, mientras los incendios sigan activos, puede regresar el humo si el viento cambia de dirección hacia el sur.

La "lluvia negra" de la que tanto

se habló en estos días en realidad se trata de un fenómeno ambiental que ocurre cuando las gotas de lluvia se mezclan con partículas contaminantes en la atmósfera, como cenizas, hollín o compuestos químicos.

Estas partículas pueden provenir de diversas fuentes, como incendios forestales, erupciones volcánicas o actividades industriales. Las precipitaciones contaminadas parecen tener un color más oscuro debido a las partículas que transportan, de allí el nombre.

Puede tener efectos negativos en la salud, los ecosistemas y los edificios, ya que los contaminantes pueden dañar las plantas, los cuerpos de agua y las estructuras. Pero lo que ocurriendo en estas horas no

Gonzalo Herman

## Tras las peleas iniciales, buscan avanzar en un acuerdo educativo

Son 10 puntos para mejorar los resultados. Impulsado por una ONG, fue creado junto a expertos de distintas ideas y recibió el aval de 9 gobernadores.

#### Ricardo Braginski

rbraginski@clarin.com

Como si el algoritmo de golpe hubiera fallado y todas las fuerzas de la polarización y las crispaciones se hubieran evaporado, ayer se vivió en el Palacio Libertad (ex CCK) una noche atípica.

Lejos de las peleas por los fondos de principios de año, o los desacuerdos por medidas como la educación esencial, allí coincidieronen un mismo evento- políticos y 
expertos educativos de tendencias muy distintas, opuestas hasta 
hace poco. Había desde referentes 
de la LLA, hasta del kircherismo, 
pasando por JxC, y expertos con diversos enfoques pedagógicos.

¿El motivo? Apoyar con su presencia el "Acuerdo por la Educación", un documento impulsado por la ONG Argentinos por la Educación, que contiene las 10 prioridades educativas que todos ellos coinciden que el país y las provincias deben encarar para mejorar los resultados educativos.

Desde la ONG explicaron que el documento fue elaborado durante



Presentación. Siete gobernadores fueron ayer al ex CCK para firmar el "Acuerdo por la Educación". M. CARROLL

meses y que es el resultado de los debates que se dieron en mesas plurales en las que participaron 200 personas de diversos perfiles, entre expertos y líderes políticos. Tanto pluralismo y empeño no se vio reflejado en un masivo apoyo por parte de los gobernadores, al menos hasta ahora.

Ayer estamparon sus firmas  ${f las}$ 

autoridades de 9 provincias, y desde la ONG creen que el resto lo irá firmando más adelante. Ocurrió en el marco de "La Noche de la Educación", que convocó unas 250 personas, entre gobernadores, ministros, legisladores, líderes sociales, sindicalistas, empresarios, referentes de la educación y la cultura.

Sociedad

Entre los gobernadores estuvieron Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy) y Alberto Weretlineck (Rio Negro). Más los vices Alicia Aluanni (Entre Ríos) y Myriam Prunotto (Córdoba).

También estuvo el secretario de Educación Carlos Torrendell.

Entre los participantes se lo pudo ver al político libertario Ramiro Marra, al lilito Maximiliano Ferraro, la PRO Sabrina Ajmechet, el kirchnerista Wado De Pedro y el dirigente sindical Facundo Movano.

Los 10 puntos del acuerdo están divididos en tres eje. El primero se enfoca en las urgencias de cada nivel educativo. Allí se propone: 1) ampliar la cobertura del nivel inicial, 2) priorizar la alfabetización inicial en el nivel primario y 3) lograr terminalidad con calidad en la secundaria.

El segundo eje se refiere a la gestión a escala del sistema, donde se propone: 4) fortalecer el gobierno de la educación, 5) lograr una inversión suficiente y de calidad, 6) producir más y mejor información y evaluación educativa, y 7) potenciar la formación, la carrera y el salario de los docentes.

En el tercer eje, centrado en la transformación de las escuelas, propone: 8) robustecer los tiempos, los espacios y las condiciones para el aprendizaje, 9) mejorar la gestión escolar, y 10) priorizar contenidos curriculares relevantes.

## Docentes que Inspiran ya tiene 24 semifinalistas

De entre más de 2.100 postulaciones de todo el país, el Comité de Preselección, formado por la Fundación Varkey, eligió a los 24 semifinalistas de la cuarta edición de Docentes que Inspiran, una iniciativa de Clarín y Zurich Argentina para homenajear a los educadores del país.

"Buscamos que sean inspiradores, que impactan más allá del aula" señaló Leonela Navarrete, directora ejecutiva de Varkey Argentina. "Que sean reconocidos por sus comunidades, que tengan prácticas innovadoras e inclusivas, que contribuyan a la profesión docente y logren desarrollar en sus estudiantes habilidades del siglo XXI".

En la próxima etapa, un jurado integrado por especialistas de la Asociación Conciencia, la Fundación Cimientos, Enseñá por Argentina, Proyecto Educar 2050, Argentinos por la Educación y Fundación Noble, elegirá a los 6 finalistas, cuyas historias se darán a conocer durante octubre, a través de microdocumentales emitidos por Clarin.com, TN y las redes sociales. Finalmente, el Gran Jurado, integrado por personas reconocidas del ámbito académico, científico y de ONG's de educación, elegirá entre los 6 finalistas al Docente Inspirador del Año, quien recibirá un premio de \$10.000.000. Además, se entregarán dos menciones que recibirán \$3.000.000 cada una.

Los preseleccionados son: Sergio Leonardo Bordón, Sergio Alejandro Bruno, Miriam Cañamás, María Sara Contrera, Gisel Crespo, Amelia Cubilla, María Virginia Farah, Adriana Marcela Farkas, Federico Ferraro, Jonathan Alexis Fu-



Elegidos. Llegaron 2.100 postulaciones de todo el país. Clarín es parte de la iniciativa con Fundación Zurich.

nes Bigo, Jimena Antonia Gómez, Miriam Mariel Lera, Ricardo Martinez, Paola Minigozi, Carina Morales, Julio Pereyra, Diego Renko, Sandra Edith Rodriguez, Sofia Alejandra Rodríguez, Marcelo Andrés Romero, Gastón Alejandro Tannuré, Martín Vera, Carolina Vissani y Esther Gracia Voiro.

Las novedades del Premio Do-

centes que Inspiran se pueden seguir a través de la página web www.docentesqueinspiran. comar, desde Facebook y por Instagram. ■ 34 Sociedad CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## Trabaja en 8 escuelas y no llega a fin de mes: "En el aula soy feliz"

Héctor Silva (29) da clases a 400 alumnos y gana \$ 400 mil por mes. Aunque a veces siente que no da más, cree que motivar a un alumno "vale el sacrificio".

Javier Firpo

jfirpo@clarin.com

El docente Héctor Silva (29) junto a su mujer Milagros están viendo el organigrama semanal y no le encuentran la vuelta. Desde hace unos días buscan de qué manera él puede aceptar un trabajo más cerca para resignar otro en una escuela de campo, a 70 kilómetros de su casa. "Me estoy volviendo loco intentando organizar mis horarios", dice con una sonrisa el profesor de Química y Física que trabaja en 8 escuelas de Entre Ríos y recorre 2.500 kilómetros por semana.

"El otro día, mi hijo Eric me dijo:
"Papa, otra vez te vas", y eso me sacudió. Y ahora apareció esta propuesta de una escuela privada de
Gualeguaychú y lo estoy pensando. No significa más plata, pero sí
más tiempo con mi familia y eso
no tiene precio", cuenta.

Noche de lunes en Gualeguaychú, el pequeño Eric (5) duerme y el matrimonio Silva cranea "cómo tener una semana con menos estrés y vorágine, porque sinceramente a veces no doy más. Pero no me quejo, la docencia me apasiona", hace saber Silva.

Vaya si costó poder entrevistar a Héctor, que en la semana no tiene tiempo para casi nada. Sin embargo, aceptó hablar con Clarín desde su casa, antes de acostarse. "Duermo unas cinco horas, me levanto muy temprano, según a la escuela a la que tenga que ir. Este papelito es mi guía", dice mostrando el abarrotado organigrama en el que no cabe ninguna actividad más.

"Trabajo en cuatro escuelas en Gualeguaychú y en otras cuatro en el campo, en las localidades de Perdices, Parera, Larroque y Alarcón. Me recorro la provincia de Entre Ríos, pero la plata no alcanza. ¿Cuánto gano? Si no me enfermo ni mi familia tiene inconvenientes, araño los 400 mil pesos en total. Si falto una vez me descuentan el 25 por ciento, dos veces 50 por ciento y si faltás cuatro veces es lo mismo que no ir en todo el mes".

Su hijo Eric, en julio, tuvo un episodio con un cuadro asmático y Silva tuvo que faltar un día a clases, "lo que me provocó un descuento del 25 por ciento, imaginate, me noqueó. Fue duro, porque encima la última factura de luz me llegó por 120 mil pesos. Pensá que entre la luz, el gas, el teléfono e internet se me va más de la mitad del sueldo?



A dedo. El profe Tito, como lo llaman sus alumnos, trabaja en el campo y recorre 2.500 km por semana.

No dramatiza ni se victimiza el profesor Tito, como lo llaman sus alumnos, sólo hace una descripción de sus días. "Tuve que elegir, o compraba comida para la familia o pagaba la luz. Igual, gracias a una changa, fui a pagar una parte de la factura y le dije al que me cobraba: Tengo 70 mil, el saldo lo pagaré el mes que viene. No me la corten, por favor'. A veces hay que agachar la cabeza, pero no me importa, tengo dignidad y cultura de trabajo'.

Aparecen en la charla sus abuelos Pedro (71) e Hilda (64), que viven con él: "Ellos me criaron y me dieron todo, no me faltó nada. El abuelo es jardinero, hace mantenimiento y corta el pasto y la abuela limpia casas... No están alfabetizados pero a mí me insistieron para que tuviera una profesión, que estudiara y les estaré eternamente agradecido por los valores que me dieron, por no claudicar nunca y por elegir siempre el esfuerzo por encima de cualquier facilismo".

En algunos destinos rurales donde da clases Silva, **llega después de hacer dedo**. "Para la nafta no me da y a veces no coincido para 'hacer una vaca' con otros maestros, entonces me mando solo, voy unos kilómetros en bicicleta hasta la Ruta Nacional 136 y ahí espero. Pasa también que a veces estoy en algún pueblo, como el otro día en Urdinarraín, donde no pasaba un alma y esperé una hora y media para que alguien me levante. Es una incertidumbre saber cómo y cuándo voy a llegar a la escuela, o a mi casa. Y en esos momentos, mi cabeza no para de pensar, pero siempre tratando de ir para adelante."

#### Es el Día del Maestro y dice: "No me quejo, la docencia me apasiona".

Habla de estímulos y motivaciones y emergen su mujer, su hijo y sus abuelos, pero también la pasión que siente por la docencia. "No pretendo mandarme la parte, pero ¿sabés las veces que me dijeron 'Gracias, profesor Tito, por su apoyo, por sus palabras, o por su paciencia para explicar? Eso es invalorable, vale cualquier sacrificio que haga. Yo trabajo en dos escuelas nocturnas, donde muchos adultos llegan cansados y desganados por distintas cuestiones. Y perso-

nalmente me ocupo y me preocupo para que no aflojen, para que sigan estudiando y esto me enorgullece. Que te digan 'Con docentes como usted me dan ganas de terminar el secundario', para mí es espaldarazo'.

Hace seis años que ejerce como maestro y hoy está al frente de 19 cursos y 400 alumnos. "Voy vyengo de una escuela a la otra como perro atado con goma". Se mata de risa Héctor, que nunca pierde la compostura. "Y el año pasado laburaba en 11 escuelas y una de ellas era en Zárate, a 200 kilómetros de mi casa en Gualeguaychú, pero no lo pude sostener fisicamente. A mí me cuesta dejar las escuelas, me encariño mucho con los alumnos, con el aula, donde recobro energía... Cuando estoy en el aula me olvido de todos los problemas, soy feliz".

En cada momento aparecen las figuras de sus abuelos y Héctor no deja de emocionarse. "Es que gracias a ellos construí esta persona que soy, que aunque suene soberbio, me gusta ser así. Como dicen los nonos Pedro e Hilda, estoy forjado a base de laburo, changas, besos y abrazos. La responsabilidad y la cantidad de horas que paso fuera

de casa no me hace olvidar el abrazo a mi hijo, a los viejos y a mi mujer". Se acerca Milagros con una sonrisa: "Es un ejemplo como pareja, como padre y como maestro. Me gustaría tenerlo más en casa, pero hasta que no me reciba así seguirá el ritmo".

Milagros y Héctor están abrazados en la videollamada con Clarín. "Yo estoy estudiando para ser maestra jardinera, pero además vendo bijouterie y cocino pizzas y tortas fritas que vendo aquí en Gualeguaychú. Y Héctor cuando no está en dando clases, está haciendo mantenimiento de electricidad opinta algunas casas, changas que no se pueden desperdiciar. Cada laburito nos asegura la leche y la cuota del jardín de nuestro hijo", describe la mujer de 27 años.

El profesor Tito es conocido en Gualeguaychú por su esfuerzo, sa-crificio y por su don de gente y la gente se lo reconoce. "Hace una semana una radio local me hizo una entrevista y en un momento conté la necesidad que yo tenfa de poder tener unas botas de goma, porque voy a pueblos donde hay calles de tierra y cuando llueve se inunda o resulta intransitable caminar. Lo comenté al pasar y al otro día, un muchacho con discapacidad, me escuchó y se puso en campaña para conseguirlas y llevármelas a mi casa. Lo abracé, no paré de llorar."

Se le enrojecen los ojos al docente. "Son gestos que no se olvidan más. La generosidad de ese chico que me escuchó y se puso como objetivo conseguirlas. Este tipo de acciones a m me llenan de fuerza para no aflojar, por eso insisto con esto de llegarles a los alumnos desde la docencia pero también desde la cuestión humana".

Las anécdotas le brotan por doquier a Héctor, que por día interactúa con mucha gente de distintos sectores sociales. 'Uno de los días complicados son los jueves, cuando hago dos escuelas de campo y luego tengo que llegar a la nocturna. Y estaba súper retrasado en una de las tantas veces que estaba haciendo dedo y estaba helado, con un frío. Hasta que finalmente llegué, los chicos, bah, son gente grande, pero me esperaron con un mate calentito que me devolvió el alma al cuerpo".

Sueños tiene varios, aunque a veces peca de pretencioso. Por un lado pensamos con mi mujer un emprendimiento gastronómico, una iniciativa que nos permita estar más tiempo juntos, que tiene que ver con hacer tres o cuatro platos y distribuirlos. Por otro me gustaría que el Profe Tito-habla en tercera persona-sea un faro para aquellos que están en ese limbo en el que no saben para dónde rumbear. Es importante sembrar y me pongo autorreferencial porque yo estoy al frente del aula, pero quisiera que los pibes y las pibas piensen: Si del pudo salir adelante, ¿por qué yo no?. Creo que es mi granito de arena para dejar un mundo mejor."



1.) PROMOCIÓN VÁLIDA DESDE EL DI/DI/2024 MASTA EL 37/12/2024 AMBIS DIÁS INCLUIDOS, PIRA NUEVOS SOCIOS DE SPORTCLUB QUE CONTRATEN LOS SERVICIOS DEPORTIVOS TOTAL PLUS Y CLUB EN TODOS LOS LAGOCALES UBICADOS EN VARIANTO FORMACIÓN VÁLIDA UNICAMENTE CON DEBITO AUTOMÁTICO DE TARJETAS DE CREDITO AMBRICAM EXPRESS, VISA Y MASTERCARD DE TODOS LOS BARICOS. PERIODO MÍNIMO DE SUSCIPICIONA SPORTCLUB S. MESES PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR TERMINOS Y CONDICIONES EN WIWM SPORTCLUB COM AR GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DEPORTIVOS SA. CUIT 30-71028354-7, DOMICILIO PARAGUAY 2060, PBC CABA. (2) BENEFICIOS Y CALIDOS PRESENTANDO ALQUINA DE LAS TARJETAS DEL PROGRAMA 965 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE DENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO AGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES EN ENFERCIOS Y DE SCUENTOS PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCIPICIÓN, BENEFICIOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM ARARREGLAMENTO O LLAMA AL 0810 333 0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO SA. CUIT 30 500124152. PIEDRAS 1743, CP 1139, CABA.

36 Sociedad CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## Niegan la prisión domiciliaria a la influencer que chocó y mató

Según afirman dos psicólogas que la vieron en la cárcel de Melchor Romero, Felicitas Alvite simula ataques de pánico para mejorar su situación procesal.

Esteban Mikkelsen Jensen emikkelsen@clarin.com

Felicitas Alvite (21), la influencer tiktokera detenida por atropellar y matar a Walter Armand (35) en La Plata, después de haber cruzado seis semáforos en rojo, sigue sumando traspiés en la Justicia. Esta vez le rechazaron una morigeración de la prisión preventiva, que implicaba su arresto domiciliario, al establecer las peritos que la joven no padece "trastorno de pánico y/o estrés postraumático" como había planteado su defensa.

Por el contrario, consideraron que "La Toretto de La Plata", como se la conoce por sus publicaciones donde se comparaba con el personaje de Vin Diesel en la saga "Rápidos y Furiosos", ejerce "una suerte de simulación de algunos de sus sintomas, con el propósito de mejorar su situación procesal".

La imputada está detenida desde el 2 de mayo pasado en la cárcel de Melchor Romero, en el partido de La Plata. Su abogado Flavio Gliemmo, que comparte la defensa junto a su hija Luisina y Santiago Irisarri, había planteado el recurso luego de alegar "ataques de pánico", "extrema angustia", "manos rigidas" e "hiperventilación".

rígidas" e "hiperventilación". Sin embargo, la jueza Marcela



Peligro al volante. Alvite se definia como "La Toretto de La Plata".

Garmendia rechazó ayer esa solicitud, al dar a conocer su opinión, compartida por el fiscal Fernando Padovan, a quien la magistrada pre-

tendió recusar -sin éxito- por una eventual pérdida de objetividad de su parte en el caso.

Alvite fue revisada por dos psi-

cólogas que integran la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense y otra profesional presentada por la defensa. Según las peritos del máximo tribunal provincial, la imputada "se encuentra aún en proceso de constitución subjetiva, en el periodo de adolescencia tardía, no patológica en sí misma, pero caracterizada por la ambivalencia y fragilidad descriptos".

"En situaciones de tensión o estrés emocional puede reaccionar por la vias de la acción por sobre el pensamiento, pudiendo ser proclive a cometer conductas impulsivas o poco pensadas, sin advertir las consecuencias que las mismas puedan tener", añadieron las profesionales en su reporte.

Además, el informe psicológico señala que "no evidencia, dentro de los alcances de las presente intervención pericial, indicadores clinicos de trastorno de pánico y/o estrés postraumático; aunque si movilización y labilidad afectiva".

"Su presentación subjetiva actual sugiere la continuidad del tratamiento psicológico, con el objetivo de continuar en la elaboración de las experiencias dolorosas vividas", completaron las peritos. Basada en esos datos, la jueza Garmendia concluyó que Alvite "deberá continuar con el tratamiento psicológico y psiquiátrico". Gliemmo advirtió, ante la consulta de Clarín, que van a recurrir ante la Cámara de Apelaciones y que son "optimistas porque esta resolución se va a revocar"

La familia de Armand, que tenía dos hijos y vivía con su mamá en Quilmes, es representada por el estudio de Fernando Burlando.

A las 2 de la madrugada del 12 de abril, el músico fue atropellado por el Volkswagen Gol Trend que conducía Alvite en la esquina de 13 y 532. La víctima se trasladaba en una moto Bajaj Boxer, salió despedido tras el impacto y murió minutos más tarde en el hospital.

La joven recorrió 3 mil metros en dos minutos y diez segundos, a una velocidad promedio de 33 kilómetros por hora. Para el fiscal Padovan, mostró "indiferencia" y asumió "ese riesgo con claro desprecio por la vida". Por eso está acusada de "homicidio simple por dolo eventual", con una pena prevista de entre 8 y 25 años de cárcel.

#### El 12 de abril, Alvite embistió con su auto la moto que conducía Walter Armand.

De acuerdo a la reconstrucción de los investigadores, la influencer tiktokera -que cerró todas sus redes tras la tragedia- iba corriendo una picada con una amiga que iba en un Peugeot 207. Momentos antes habían estado en una fiesta privada en la zona de Plaza Moreno.

"¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante 'ese quiere correr' y me hago la Toretto', había posteado Alvite meses antes en TikTok, donde tenía unos 40 mil seguidores. La joven borró la publicación. Pero ya era tarde: la imagen se había viralizado. ■

## Enojado por no recibir un crédito estrelló su auto contra un banco

Una violenta venganza planeó un albañil de 30 años contra un banco, que, al parecer, le había negado un crédito. Enojado por ese presunto rechazo, el lunes a la noche el hombre estrelló su auto contra los vidrios que recubren el frente de la entidad financiera, ubicada en la zona céntrica de Rosario.

El episodio, según señalaron medios locales, ocurrió alrededor de las 20.30 en el cruce de San Martín y Córdoba, una zona peatonal donde está prohibida la circulación de vehículos. No hubo heridos.

Según manifestaron algunos testigos, el hombre condujo por la calle Santa Fe, giró hacia la izquierda y, después de transitar menos de una cuadra, impactó su Chevrolet Corsa contra uno de los laterales del Banco Nación, donde se encuentran los cajeros automáticos.

Después de unos instantes en que estuvo golpeando esas máquinas fue abordado por personal de la Brigada de Orden Urbano de la Unidad Regional II (URII), que, tras recibir el llamado de los vecinos, se acercó hasta el lugar. El agresor les entregó un cuchillo que llevaba consigo, antes de ser detenido sin ofrecer resistencia y trasladado a una comisaria cerrana.

una comisaria cercana.

Medios rosarinos citaron a fuentes policiales e informaron que el
hombre -Antonio Américo P.- había estado horas antes en el banco.
Aparentemente llegó allí durante
la mañana, con el objetiro de solicitar un crédito y se lo negaron.

Una situación con distinto tras-

fondo, pero con una cuota similar de violencia, se produjo a mediados de mayo en Campana, al norte de la provincia de Buenos Aires, donde un hombre estrelló nueve veces su camioneta contra el frente de un bar. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad, cuyas imágenes resultaron clave para detener al sospechoso.

Todo comenzó cuando un hombre que cenaba en el lugar empezó a molestar a otros clientes. Pareció calmarse por un momento y permaneció en la barra durante una hora. Pero, pasada la medianoche, comenzó a acosar a una joven en la barra, por lo que dos clientes lo escoltaron hasta la nuerta.

Afuera se peleó con otro cliente y la situación fue creciendo en inten-



Rosario. El Chevrolet Corsa tras el impacto, en el centro de la ciudad.

sidad, hasta el límite de que, después de romper uno de los vidrios de una patada, tomó su camioneta Nissan y, sin mediar palabra, embistió primero un Renault Duster y luego un Peugeot que pertenecía a otro cliente. No conforme con eso aceleró aún más y se estrelló contra la vidriera del local.

Descontrolado, el agresor dio la vuelta a la manzana y repitió el ataque "dos o tres veces más" chocando contra el edificio. Dio otro reodeo a la manzana y regresó para meterse "dos veces más" dentro del local con su camioneta. ■

clarin#ramiro.correia.martins@g

CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Sociedad



nesa Troncoso (23) denunció a su femicida, cuando él estaba en pareia con su

# Estuvo preso 10 años por violar a una niña, salió libre y la asesinó

Mario Cena (34) había abusado de su cuñada Vanesa Troncoso cuando ella tenía 11 años, en 2012, en Santa Fe.

Natalia locco

niocco@clarin.com

Cuando Mario Cena (34) abusaba de ella, Vanesa era una nena. Tenía 11 años cuando denunció al novio de su hermana, María Troncoso

(29). Incluso después de que él fuera detenido y condenado a **diez** años de prisión, María siguió su relación con Cena, pese a lo que había hecho con su hermana. Tenía tres hijos y lo esperó hasta que salió de la cárcel en 2023.

Vanesa vivía en el barrio Punta

Norte de Santa Fe y había cumplido 23 años el 6 de mayo. Buscaba trabajo como niñera o para atender clientes y se las rebuscaba para vender en las redes. Desde pan con chicharrón hasta ropa y zapatillas aparecen en grupos de Santa Fe

Estudiaba el secundario para adultos y estaba cursando 5º año en la Escuela de Enseñanza Media para Adultos Nº1157. La Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSA-FE), publicó un comunicado, en el que lamenta el crimen de Vanesa: Exigimos justicia, así como una decisiva v más eficiente intervención del Estado ante este gravísimo episodio, un nuevo hecho que se suma a la dramática cifra de femicidios ocurridos en nuestra provincia". La escuela suspendió las clases por duelo y para participar de la despedida a la joven.

Gisela Camara, otra hermana de Vanesa, publicó en sus redes sociales: "HDP, que Dios me perdone, pero que te pudras en la cárcel dege nerado Mario Cena"

Todo empezó cuando Vanesa después de sufrir abusos se animó a denunciar a Cena, que en redes sociales usaba perfiles bajo el nombre "Andrés Coronel". Por esos delitos. Cena fue condenado a una década de prisión, que cumplió hasta el año pasado en un penal.

Durante el cumplimiento de la pena, Cena se volcó a la religión evangélica y continuó la relación con María Troncoso, la hermana de la víctima de sus abusos. Incluso en uno de sus perfiles escribió: "Estoy casado con María, la mejor Troncoso. Te amo nena".

El sábado, los vecinos escucha-ron gritos en la casa de Vanesa y corrieron a ver qué pasaba. Vieron salir a un hombre, al que más tarde identificaron como Cena, que escapó en una moto "grande de color negra", según describieron.

Cena, en sus redes sociales, compartía casi exclusivamente fotos con María y con sus tres hijos. También subía imágenes de las visitas en el penal y la casa que compartían desde que salió de la cárcel. Troncoso, gracias a la ubicación

del GPS en su celular, logró ubicarlo para que la Policía lo detuviera, después de que los testigos lo señalaran como la última persona que entró a la casa de Vanesa

María y Cena compartían la cuenta con la que habían activado el teléfono celular. Cuando la Policía preguntaba por él. la mujer lo rastreó y lo ubicó. Lo detuvieron a las 22.50 del sábado. Fuentes judiciales confirmaron que el físcal Matías Broggi convocó para hoy a las 14.45 a la audiencia imputativa, en la que le notificarían la acusación por homicidio agravado.

Aver, el fiscal esperaba el informe preliminar de la autopsia para determinar la causa de muerte y las circunstancias del ataque que casó el deceso. Familiares y amigos recaudaron fondos para despedirla aver a las 8.30. Horas después, la mamá de Vanesa y María darían su testimonio ante la Justicia, para intentar esclarecer el contexto de violencia previo al femicidio.

El sábado, los vecinos escucharon gritos y vieron salir a Cena. Cuando le preguntaron por Vane sa, él les respondió: "está durmiendo" y luego se escapó. No habían es cuchado disparos, pero llamaron a un vecino enfermero y derribaron la puerta para entrar a la casa.

Un colchón se prendía fuego y sospechan que Cena lo encendió para provocar un incendio y hacer desaparecer las huellas del crimen.

En su habitación, sobre la cama, Vanesa estaba desnuda y con una toalla alrededor del cuello. El en-fermero intentó hacerle RCP, pero ya no tenía signos vitales. A las 20.40 constataron el fallecimiento. Cena la ahorcó hasta matarla. Una hora más tarde, los vecinos lo habían identificado. Relataron a la Policía la historia de Vanesa y los antecedentes de su cuñado. Y luego María aportó su ubicación. ■

## Detienen por corrupción de menores a un político correntino

Ernesto Azarkevich

misiones@clarin.com

Un dirigente político fue detenido en Ituzaingó, Corrientes, acusado de corrupción de menores. El caso es investigado desde hace seis meses por el fiscal Eugenio Balbastro. Las pericias en dos celulares fueron **la clave** para que el funciona-rio pidiera la prisión preventiva del

único acusado hasta ahora. La imputación recae sobre Sixto "Yacaré" Fernández (77), quien estuvo durante dos décadas al frente del Partido Liberal, parte de la coalición gobernante en la provincia conducida por Gustavo Valdés También apoyó al hermano de Valdés para la intendencia, pero este después rompió con el PL.

Fuentes judiciales dijeron que en los teléfonos "se hallaron más de 400 fotos y un centenar de videos con contenido sexual que in-volucra a menores y mayores. Entre las vícimas hay una chica de 13 años y una adolescente, integrantes de familias vulnerables de Ituzaingó".

El dirigente se contactaba con las chicas para pedirles imágenes "de diferente intensidad y alto contenido sexual", indicó la fuente.

Si bien el fiscal acusó a Fernández por dos casos podría haber más víctimas y personas vinculadas al político habrían sido partícipes de los abusos y corrupción de menores. Por tener más de 70 años le concedieron arresto domiciliario.

La investigación comenzó en marzo de este año cuando una mujer de 28 años realizó una denuncia en la Comisaría de la Mujer y el Menor. En su presentación dijo que conoció a Fernández a través de su madre, que trabajaba para el Partido Liberal. Cuando ella tenía 14 años empezó a invitarla a pasear en su auto, a lo cual accedió.

El dirigente le regaló un celular para tener un contacto fluido. La víctima contó que en uno de esos paseos la llevó a un motel, junto a la ruta 12. Le pidió que se desnuda ra, le tomó fotos y le dio dinero. En los meses siguientes se repitieron las visitas al motel. Ella debía qui tarse la ropa para que Fernández la manoseara y fotografiara.

La adolescente inició al poco

tiempo una relación sentimental con un compañero de colegio, si-tuación que alteró al dirigente, que la persiguió hasta que cortó ese vínculo. "Me decía que me merecía una persona mejor", relató. "Fernández se dio cuenta de que

ya no era virgen. 'Sos una mujer', me dijo", contó la chica que tenía 14 años y fue violada. En 2011, cuando iba a una escuela nocturna, conoció a un joven que sería luego su pareja y padre de sus hijos.

"Cuando mi hijo tenía un año volvió a aparecer Fernández para que trabajara en política mientras mi pareja cuidaba al bebé. El acuerdo era de tres horas por día y una debía dedicarla a encuentros sexuales con él", señala la de-

Al poco tiempo, el joven también empezó a trabajar para el dirigente y generó un vínculo. "Fer-nández le contó que me dedicaba a la prostitución. Mi pareia me dijo andá y yo me quedo a cuidar a las criaturas", relató. La menor fue obligada por el abusador a mantener relaciones sexuales con otro puntero del partido en el mismo motel, lo cual marcó un

Volvió a la prostitución para po der mantener a sus hijos. "La última vez con él fue hace ocho años cuando quedé embarazada de mi tercer hijo. Después llevaba al motel a mi pareja para que estuviera con otras mujeres", reveló. Hace tres años, la joven retomó la actividad política de la mano de "Yacaré", quien la nombró encargada del Comité. Durante la campaña, Fernández la llamó y le dijo que iría una chica a buscar dinero. Era una adolescente de 13 años. A los pocos días, el dirigente le compró un celular y la joven advirtió que la menor iba a ser una víctima más, tal como había sucedido con ella. Concluida la campaña electoral, Fernández le entregó sus dos teléfonos móviles para que borra ra las fotos y videos tomados en el motel.

# **Deportes**

#### Eliminatorias sudamericanas



# Colombia y su invicto más el calor y el VAR frenaron a la Selección

Fueron muchos los escollos que debió superar Argentina. Y no pudo con todos. Quedó claro que el equipo de Lorenzo es el segundo mejor del continente, por encima de Brasil y Uruguay.

BARRANQUILLA, ENVIADO ESPECIAL Nahuel Lanzillotta nlanzillotta@clarin.com

El duelo que Argentina jugó aquí en el calor y la humedad de Barran-quilla podría servir para que el francés Kylian Mbappé se retracte de aquella frase en la que aseveró que Brasil y Argentina no juegan partidos de mucho nivel antes de llegar al Mundial. La Selección encontró un stop ante un rival durisimo como Colombia, en un clima caliente por los 39 grados de sensa ción térmica, la altísima humedad, el horario (se jugó en plena tarde) y el fervor de los hinchas y en un juego en el que la participación del VAR fue determinante para sancio-nar un penal polémico de Nicolás Otamendi ante el lateral derecho Daniel Muñoz. "Piero Maza y los cinco del VAR vieron penal. Muñoz no protestó. Le dije que él había sido el único que no protestó y se reía. Es evidente que después del penal condicionó el partido. Aún así tuvimos para empatarlo", le dijo Scaloni a **Clarin**. Y agregó: 'El árbitro tendría que ver como primera imagen la secuencia entera y no a partir de una foto. Creo que eso lo condiciona porque la sensación es que el impacto existe".

Ya Scaloni había advertido que la visita a Colombia sería compleja. "No creo que seamos superiores al resto en las Eliminatorias; está todo muy parejo. Si estamos en un buen momento, pero hay que seguir trabajando para continuar de esta manera", dijo el papá de la Scaloneta el día previo a viajar a Barranquilla. Y fue duro el duelo, más allá de que Argentina no jugó mal y hasta tal vez mereció el empate. Pero en Sudamérica, y eso es algo que debería entender Mbappé, se es muy visitante cuando se iuesa de visitante.

tante cuando se juega de visitante. La elección de ciudad y del horario fueron pensados. En definitiva, lo mismo hizo Bolivia al mudar su localía de La Paz a El Alto, donde aún hay unos metros más de altura. El calor fue infernal hasta para

#### LA OPINIÓN DEL VOLANTE

Paredes: "Para mí, dentro de la cancha, no es penal"

Leandro Paredes cuestionó la decisión del árbitro chileno Piero Maza de cobrar el penal de Nicolas Otamendi a Daniel Muñoz luego de ver la jugada tras el llamado del VAR. "Para mi, dentro de la cancha, no es penal", afirmó el mediocampista. Y reclamó una falta adentro del área a Julián Álvarez en el primer tiempo en un salto con el arquero Camillo Vargas. "Lo raro es que no hayan visto la de Julián", disparó el jugador. Luego analizó: "Jugamos por muchas cosas importantes, pero somos conscientes de que se puede perder. Enfrentamos a un gran rival, con su gente, en una cancha muy dificil, con mucho calor; pero fue igual para los dos, no es excusa".

los locales: los hinchas ingresaron al Metropolitano abanicándose con lo que tuvieran al alcance de la mano. La imagen del final del primer tiempo encontró a la mayoría de los argentinos en el piso o con la cabeza entre las rodillas como buscando aire.

Colombia es el mejor equipo de Sudamérica detrás de Argentina. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo está un escalón por encima de Uruguay y Brasil. Encima, los locales llegaron al juego con la sed de revancha por la final perdida en la Copa América de Estados Unidos y por aquellos penales en los que saltó al estrellato Emiliano Martínez, con el famoso "mirá que te como" que le lanzó Dibua Yerri Mina. Una particularidad: los colombianos silbaron bastante al arquero y también fue general el abucheo cuando se entonó el himno argentino.

Dijo presente Argentina muy a

pesar de las condiciones. Eso es algo de lo que se puede tomar Scaloni: en situaciones adversas y sin Lionel Messi, la Selección compitió de igual a igual con el mejor de los rivales que le puede tocar en el continente. "El horario del partido no es para un espectáculo. No creo que a la gente le guste. El calor es igual para los dos pero el horario del partido no está bien", agregó Scaloni. Y siguió: "Se puede jugar a las 5, 6 o 7 de la tarde y eso es lo que yo decía. No me parece sano ese horario elegido para que los futbolistas desarrollen su máximo potencial. No es una excusa, igualmen-

"Cancha seca, calor, horario. Para seguir creciendo estas cosas se tienen que analizar. Se hace muy dificil jugar. Perjudica al espectáculo. Pero sabemos que las Eliminatorias son así", analizó el delantero Lautaro Martínez.

El andar del juego fue parejo. Argentina comenzó bien, pero pagó caro un descuido en un corner y Colombia pegó de pelota parada. En el arranque del complemento Nicolás González aprovechó un

#### LOS PRÓXIMOS PASOS

#### En octubre será la visita a Venezuela y el partido con Bolivia de local

Se terminó la fecha de las Eliminatorias, Argentina sumó tres puntos de seis y sigue como líder con 18 puntos producto de seis triunfos y dos derrotas (además de la de ayer, la anterior fue con Uruguay por 2-0 en la Bombone ra). La próxima jornada doble se rá en octubre. El 10 visitará a Venezuela, aunque aún no se sabe la sede pero es probable que el local repita Maturín, como ante Uruguay. Luego, el 15, recibirá a Boli-via en el Monumental. Antes de fin de año también habrá una doe fecha de las Eliminatorias: el 14 de noviembre visitará a Paraguay en Asunción mientras que 19 recibirá a Perú. Con la derrota, ¿Argentina se podrá clasificar an tes de fin de año? Deberá ganar los cuatro encuentros y esperar la combinación de los resultados Después quedarán seis fechas

que se jugarán en 2025. En marzo visitará a Uruguay en Montevideo y recibirá a Brasil. En junio serán s revanchas de la séptima y oc tava: es decir, visitará a Chile en Santiago y recibirá a Colombia. Las Eliminatorias sudamericanas cerrarán en septiembre, primero contra Venezuela de local y luego contra Ecuador en Quito.

Por ahora, de local, siempre jugará en River.

mal pase de James Rodríguez y empató luego de una gran jugada personal. Luego llegó la jugada más polémica de la tarde: el penal de Otamendi a Muñoz. Se debatirá bastante en las próximas horas si fue o no. Lo cierto es que la acción es confusa y puede generar opiniones encontradas. Desde el VAR el chileno Juan Lara llamó a Piero Maza,

#### Se debatirá bastante en las próximas horas si fue o no penal.

Pero los argentinos también protestaron una presunta infracción del arquero Camilo Vargas al Araña Alvarez muy cerca del arranque del partido. "Julián va a buscar la pelota y el arquero sale a chocarlo y lo pisa", contó Lautaro Martínez. "Julián tiene un pisotón enorme, pero el árbitro vio falta suya. Lo dejamos ahí porque a veces decís una palabra de más y te sancionan", aportó Scaloni.

Con polémicas, calor y fervor, Argentina perdió en Colombia. Así son las Eliminatorias sudamerica-

# Argentina tropezó, pero aún mira desde arriba

Colombia, con su plan de juego vertical, se hizo fuerte en su ambiente ideal. El campeón del mundo, de todos modos, pudo haber llegado al empate.

#### Análisis

#### RAPPANOLIILI A ENVIADO ESPECIAL

Con los más de 35 grados y el VAR como aliados, Colombia, el equipo de Néstor Lorenzo, cocinó a la lección argentina en Barranquilla. En un cruce durísimo los campeones del mundo padecieron el clima hostil mucho más que su rival, que los superó por 2 a 1 con un penal muy polémico que el árbi-tro cobró luego de revisar la jugada en el monitor. Más allá de todo, Argentina, sin Lionel Messi, intentó hasta el final y pudo haberlo em-patado. Se volvió con la segunda derrota en las Eliminatorias aunque conservando el primer pues to. Colombia metió un triunfo histórico aquí después de 31 años y sigue invicto.

Apenas habían pasado 10 minutos cuando Cristian Romero aprovechó un parate breve para acer carse al banco a buscar agua como si estuviera en un pleno desierto. Cada corte en el juego por una in-fracción fue la oportunidad de hidratarse y buscar un poco de alivio en el medio del hervidero que fue el estadio Metropolitano Ro-berto Menéndez, que tuvo un 75 por ciento de su aforo por una sanción de la Conmebol.

La temperatura fue un jugador en contra más para Argentina, que se vio visiblemente afectado por la sofocante atmósfera instalada sobre el campo de juego, una es-pecie de *olla a presión* donde el aire no circuló y el sol pegó sin pie-dad sobre la piel cuando se escapaba de las nubes. Una lluvia intensa pero fugaz cayó un rato antes del partido. ¿Alivio? Nada de eso. Cuando dejó de caer la última gota y el sol volvió a asomar la asfi-xiante humedad brotó desde abajo y el clima empeoró. Colombia pareció de entrada no-

más jugar más suelto, presionando alto la salida rival. Igualmente el visitante tuvo las primeras claras tras forzar errores defensivos que por muy poco no terminaron con la pelota dentro del arco. No le sacó jugo a esas situaciones el equipo argentino y el de Néstor Lorenzo, siempre apegado a su plan de jugar vertical para aprove char sobre todo la velocidad de

Luiz Díaz, dio el golpe.

Un corner jugado en corto entre James Rodríguez y Jhon Arias terminó con el envío del 10 de zurda v el cabezazo ganador de Yerson Mosquera, que se elevó en el área chica tras escaparse de Lisandro Martínez. ¿Pudo haber hecho al-go más Emiliano Martínez? Dibu dudó v no salió a cortar.

Cada vez que el sol se ocultaba daba un respiro sobre un césped un tanto largo y maltrecho en varias zonas. Así y todo Argentina mantuvo su postura y fue a buscar la igualdad, que mereció antes del descanso, pero que consiguió a los 2 minutos del complemento gracias a una corrida de Nicolás González. Quien había estado en duda hasta el último momento por un golpe que arrastraba en un tobillo, Scaloni lo puso sobre la banda izquierda y por allí doblegó a Mosquera.

En ese instante, en el mejor momento de la Selección, cuando do minaba los tiempos de la tarde, el VAR metió la cola. Lo llamaron al chileno Piero Maza para que revisara una posible falta de Nicolás Otamendi sobre Daniel Muñoz.

que no pareció existir. Maza lo cobró igual y Rodríguez no perdonó a Martínez, muy silbado e insultado por los fanáticos locales durante todo el encuentro.

Desde ahí el trámite se partió. Colombia estuvo tan cerca de liquidarlo como Argentina de empatarlo. Pero ninguno estuvo fino dentro del área de enfrente. Le faltó pegarle más al arco a Lautaro Martínez cuando tuvo el campo disponible. Y Jhon Durán se lo perdió de frente al arco para que el triunfo quedara establecido. ■

#### POSICIONES

#### Eliminatorias

| Equipo      | Pts. | 1 | G. | E  | P. | Œ  | Gc. | Dif |
|-------------|------|---|----|----|----|----|-----|-----|
| Argentina   | 18   | 8 | 6  | 0  | 2  | 12 | 4   | +8  |
| Colombia    | 16   | 8 | 4  | 4  | 0  | 9  | 5   | +4  |
| Uruguay     | 15   | 8 | 4  | 3  | 1  | 13 | 5   | +8  |
| Ecuador (*) | 11   | 8 | 4  | 2  | 2  | 6  | 4   | +2  |
| Brasil      | 10   | 8 | 3  | -1 | 4  | 9  | 8   | +1  |
| Venezuela   | 10   | 8 | 2  | 4  | 2  | 6  | 7.  | -1  |
| Paraguay .  | 9    | 8 | 2  | 3  | 3  | 2  | 3   | -3  |
| Bolivia     | 9    | 8 | 3  | 0  | 5  | 10 | 15  | -5  |
| Chile       | 5    | 8 | 1  | 2  | 5  | 4  | 12  |     |
| Perú        | 3    | 8 | 0  | 3  | 5  | 2  | 10  | -8  |



Dudas. La jugada que fue clave entre Otamendi y Muñoz, con Emiliano Martínez a la expectativa. IMAGENTV

| Colombia           |     | Argentina              |
|--------------------|-----|------------------------|
| 2                  |     | 1                      |
| 12 Camilo Vargas   | 6   | 23 Emiliano Martinez 5 |
| 21 Daniel Muñoz    | 6   | 4 Gonzalo Montiel 5    |
| 2 Yerson Mosquera  | 5   | 13 Cristian Romero 7   |
| 3 John Lucumi      | 6   | 19 Nicolás Otamendi 5  |
| 17 Johan Mojica    | 6   | 3 Lisandro Martinez 4  |
| 6 Richard Rios     | 5   | 7 Rodrigo de Paul 6    |
| 16 Jefferson Lerma | 6   | 14 Enzo Fernández 5    |
| 11 Jhon Arias      | 6   | 5 Leandro Paredes 5    |
| 14 Jhon Durán      | 4   | 15 Nicolás González 6  |
| 10 James Rodriguez | 8   | 9 Julián Alvarez 6     |
| 7 Luis Diaz        | 7   | 22 Lautaro Martinez 5  |
| DT: Néstor Lorenzo | 7   | DT: Lionel Scaloni     |
| CALIFICACIÓN D     | EL  | PARTIDO: Bueno         |
| ARBITRO: Piero N   | taz | a (Chile) 3            |

#### En detalle

por Arias, 29m Paulo Dybala izo Fernández, 42m Juan Cabal por osquera y 45 (+2)m Juan Portilla por mes Rodríguez.

40 Deportes CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### Eliminatorias sudamericanas



El gol. Hubo siesta a la salida del córner. Lisandro Martínez perdió la marca y Mosquera mete el cabezazo que puso el 1-0. FERNANDO DE LA ORDEI

# "Todos sueñan con hacerle un gol al campeón del mundo"

Yerson Mosquera convirtió por primera vez jugando para su selección. El volante Richard Ríos valoró haberle ganado "a un equipo de primer nivel".

BARRANQUILLA. ENVIADO ESPECIAL

James Rodríguez se fue ovacionado cuando lo reemplazaron. Es el idolo indiscutible. Colombia estaba feliz. Le estaban por ganar a Argentina, bicampeón de la Copa América y campeón del mundo.

Y el más feliz parecía ser el central Yerson Mosquera, quien abrió el marcador. Fue su primer gol en la Sele ción, nada menos. "No tengo palabras para decir lo que estoy sintiendo", indicó Mosquera, para quien la victoria alivia el dolor que supuso perder la final de la Copa América en julio contra los argentinos. Mosquera además agradeció el apoyo que le han brindado los compañeros de la selección con más experiencia como James Rodriguez, Richard Rios y Luis Diaz.

"Ellos saben la alegría que llevo por dentro y estaban contentos por mí", añadió el juvenil, canterano del Atlético Nacional. "Todos soñamos con hacerle un gol al campeón del mundo", agregó el lungo defensor quien juega en el Wolverhampton inglés y que ayer fue titular por el lesionado Carlos Cuesta

Por su parte, Richard Ríos dijo que "fue algo muy esencial para nosotros cambiar el chip de la Copa América a esto (de ayer), porque ya la Copa América pasó y el pasado va a quedar ahi. Ya no tenemos cómo revertir eso. Ahora estamos en unas eliminatorias previas a un Mundial que va a ser muy importante para nosotros. Entonces estamos en focados en el presente".

Ríos tiene una historia particular. Empezó jugando fútbol sala en Brasil y de ahí lo vieron los ojeadores del Palmeiras que le propusieron pasar al juego de once. Pues bien hoy Ríos es figura en el Verdao.

Añadió que jugar con selecciones de primer nivel "nos llevan a mostrar para qué estamos hechos y eso lo venimos demostrando hace varios meses". Y sostuvo que "hoy no fue la excepción. Ya tuvimos un partido contra ellos, que fue un partido demasiado importante para nosotros. Lamentablemente no salimos con la victoria, pero hoy tuvimos una revancha".

#### UNO X UNO

### Nahuel Lanzillotta

nlanzillotta@clarin.com

Emiliano Martínez (5): No tuvo responsabilidad en el primer gol colombiano y en el penal se tiró para el otro lado.

Gonzalo Montiel (5): Scaloni lo incluyó para marcar a Luis Díaz, quien se le escapó un par de veces y también ganó varias.

Cristian Romero (7): Un tiempista para marcar, inteligente para anticipar la jugada y elegante para salir de abajo.

Nicolás Otamendi (5): Impone presencia pero a veces llega tarde, cuando sale lejos del área o como en el penal.

Lisandro Martínez (4): Aunque no lo atacaron, no estuvo tan cómodo como contra Chile. Y perdió la marca en el gol de Mosquera

Rodrigo De Paul (6): Más allá del calor y del clima, mostró el despliegue de siempre por derecha, no pudo marcar diferencia en ofensiva. Con el calor, se fundió.

Leandro Paredes (5): Trató de raspar, de distribuir, pero James jugando a sus espaldas le complicó un poco.

Enzo Fernández (5): Todavía no recuperó su mejor nivel después del Mundial. Como todo el medio de Argentina, tuvo más fallas que aciertos.

Nicolás González (6): Lo mejor fue la resolución de gol, apenas recibió el pase atrás de James, ganó en velocidad y definió con el toque justo.

Julián Alvarez (6): Presiona, corre y asiste. Tuvo un buen partido, casi mete un gol después de presionar al arquero y en el segundo tiempo le dio un pase bárbaro a Lautaro.

Lautaro Martínez (5): También puro sacrificio, corre, sale y entra del área pero es nueve y necesita marcar. En el segundo tiempo se perdió varios.

Nahuel Molina (5): Aportó en ofensiva pero dejó huecos atrás.

Marcos Acuña (5): Igual que Molina, jugó más arriba que

Alexis Mac Allister (5): No estaba para jugar los 90 minutos. Aportó su calidad de siempre pero no alcanzó.

#### LO SIGUIERON CAMINO AL VESTUARIO Y SE ENOJÓ

### El malhumor del Dibu con las cámaras de TV

Emiliano 'Dibu' Martinez no pudo ocultar su bronca por la derrota. Apenas consumado el 1-2, una cámara de la transmisión oficial se acercó al arquero para acompañarlo mientras caminaba por el césped, y el 'Dibu' le pegó en un costado para sacarla de encima y evitar que lo capte en ese momento de frustración.

Por Eliminatorias fue la segunda vez que recibe dos goles. La anterior fue en el 2-0 con Uruguay. Yen Qatar en el 1-2 con Arabia Saudita yen el 2-2 con Paises Bajos. Una sola vez recibió tres goles, fue en la final en el 3-3 con Francia. El Dibujugó 47 partidos en la Selección, que nunca ganó cuando recibió más de un tanto.

#### NO PODRÁ JUGAR ANTE VENEZUELA

#### Romero protestó y llegó al límite de amarillas

La derrota ante Colombia generó bronca en los futbolistas de la Secelección, en especial por el penal en contra. Los campeones del mundo no lo vieron así y por eso, una vez consumada la derrota, le fueron a protestar una vez finalizado el encuentro. En su caso particular, Cuti Romero, que luego dejó la cancha mostrando el par-

che de campeón del mundo, fue amonestado y no podrá jugar ante Venezuela en el próximo partido de la Scaloneta por las Eliminatorias para el Mundial 2026. Es que al defensor del Tottenham le habían mostrado otra tarjeta amarilla en la derrota ante Uruguay y, entonces, quedó suspendido automáticamente.

CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Deportes

#### Eliminatorias sudamericanas

# Paraguay fue pura intensidad para bajar a un Brasil muy devaluado

Tapó a Vini, Endrick y Rodrygo, corrió, marcó, hizo falta cuando fue necesario y ganó con un golazo de Gómez.

Desafiante, Dorival Junior le había dicho a la prensa de su país que Brasil jugará la final del Mundial 2026. Por lo visto anoche, necesitará mejorar muchísimo. A contramano de su historia, la verdeamarela da pena. Cuenta con una constelación de estrellas, pero no convence. Paraguay, de la mano de Gustavo Alfaro, dio el golpe en Asunción y volvió a vencer a los brasileños tras 16 años.

Paraguay mostró orden, concentración y una gran intensidad para equilibrar la diferencia de jerarquía que ostenta Brasil. Es cierto que abusó de las faltas tácticas, pero ter-minó imponiéndose con un golazo de Diego Gómez.

Fue a partir de un centro desde la izquierda, un rechazo largo y una espectacular definición a tres dedos del volante que juega con Lionel Messi en el Inter Miami.

Brasil fue un cúmulo de pases, acaparó la posesión (71%), pero no desequilibró en el tramo final de la cancha, muy a pesar de tener a dos

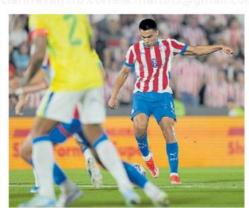

Tres dedos. Gómez le da desde la media luna. Fue palo, red y 1-0, AP

atacantes del Real Madrid: Vinicius Junior, Rodrygo y Endrick. Juan José Cáceres, el lateral derecho de Lanús, no tuvo problemas con la figura de la Casa Blanca. Y los centrales Fabián Balbuena y Oscar Alderete estuvieron muy firmes

En este contexto, a excepción de Paquetá, el resto de los futbolistas amarillos fueron muy opacos y casi no inquietaron a Fernández

Para el segundo tiempo, Dorival

0

2 Danilo 3 Omar Alderete 14 Gabriel 8 Diego Gómez 19 Julio Enciso 18 André 9 Endrick

DT: Dorival Júnior

#### En detalle

En detalle

Gol: PT, 20m Diego Gómez.

Cambios: PT, 38m Gustavo Velázquez por
Alderete: ST, Joao Pedro y Luiz Hernique
por Endíck; V Bruno Guimaraes: 20m
Ramón Sosa por Diego Gómez: 21m Alex
Arce por Pitta: 33m Gerson y Lucas Moura
por Paquetà y Rodrygo; 36m Blas Riveros y
Hugo Cuenca por Enciso y Almirón:
Estevao por Guillermhe Arana.
Amonestado: Bobadilla, Diego Gómez,
Alonso, Akmirón, Paquetá y Vinicius.

hizo dos cambios de arrangue. In gresaron Joao Pedro y Luiz Henrique en lugar de Endrick y Guimaraes. Se sumó un delantero, claro. Y la pelota continuó en poder de

Brasil, que se mostró más agresivo. Lo tuvo Rodrygo en el arranque, pero definió por encima del trave-saño. La más clara fue una diagonal de Vinicius, que metió un de-rechazo que tapó Fernández.

Brasil se desgastó, no tuvo ideas y facilitó la tarea defensiva de Paraguay, que entró en zona de repe

## Una histórica victoria de **Bolivia** que hundió a Chile

Pasaron 31 años para que Bolivia pudiera celebrar un triunfo de visitante por Eliminatorias La última vez había sido el 18 de julio de 1993 cuando goleó a Ve nezuela 7-0. Aquella vez. el equipo verde logró la clasificación. Aver enhebró su segundo éxito consecutivo en la doble fecha Casualmente venía de golear 4-0 a la Vinotinto en la altura pa ceña. La Roja se fue silbada por los hinchas tras el papelón de haber jugado mal v de perder.

Chile llegó al empate parcial con un gol que violó el fair play. Iban 39 minutos de la primer mitad, y Eduardo Vargas definió con el arco vacío, sin importarle que el arquero Carlos Lampe es taba en el piso haciendo señales de dolor tras un choque. El árbitro Benítez dejó seguir la jugada de Vargas. La justicia llegó cuando terminaba esa primera partera y Terceros puso el 2-1 que tiene ribetes históricos. Bolivia se había puesto en ventaja a los 13 cuando Argañaraz remató sin marca en medio del área.

Sobre el final del partido, el VAR jugó para los visitantes. El árbitro Juan Benítez dio penal para Chile en una jugada confusa. El sistema lo hizo rectificar y no hubo tiro de los 12 pasos. ■

# Venezuela merecía el triunfo, pero Uruguay rescató un punto

Venezuela mereció quedarse con los tres puntos en su casa, pero debió conformarse con uno ya que no pudo vulnerar el arco uruguayo, sostenido por Sergio Rochet, la fi-gura del encuentro en Maturín, bajo un diluvio. Con el 0-0, si bien no pudo recuperarse de la dura derrota con Bolivia, la Vinotinto igual mostró una mejoría y se mantiene en zona de clasificación al Mundial 2026, mientras que Uruguay bajó un puesto, aunque se mantiene có-modo en el podio de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sud-americanas. Eso si, en esta doble fecha se le mojó la pólvora ya que no convirtió ningún gol. En la anterior iornada había igualado también sin tantos, ante Paraguay, como local en Montevideo.

Por las manos y el cuerpo de Rochet, Uruguay se salvó de la derrota en tierras venezolanas. El arque ro de Inter de Porto Alegre puso sus 198 centímetros al servicio del equipo y tuvo cinco atajadas claves, una en el primer tiempo y cuatro en el complemento.

En la primera de ellas, hubo una buen intervención al desviar un remate de afuera del área de Salomón Rondón; en la segunda, le sacó un mano a mano a Telasco Segovia; en la tercera, le puso las manos a un disparo de Miguel Navarro; en la cuarta, evitó el gol de Jefferson Savarino, tras una gran jugada colec-tiva de Venezuela; y en la quinta, se lució ante otro remate de Savarino.

Venezuela también había estado cerca en la primera parte con dos jugadas de Rondón. En una de ellas cabeceó apenas desviado y en la otra había convertido pero estaba en posición adelantada. Y a pocos minutos del final, un cabezazo de Yordan Osorio, quien llegó sin marca, se fue increiblemente afuera.

Ante estas circunstancias, Bielsa estuvo muy inquieto en el banco de suplentes. De hecho, se levantó más de una vez de la heladerita so-bre la que se sienta. Pero le costó acomodar a su equipo, que con el correr de los minutos se aferró al empate. Probó con Miguel Merentiel, quien debutó en Uruguay, pero

poco pudo hacer el ex Boca. De todos, por cómo se dio el partido y por haber tenido que hacer un cambio a los 4 minutos de partido, por la lesión del marcador central Sebastián Cáceres, Uruguay vio con cariño el empate y regresó a Montevideo con otro punto para seguir más cerca de su objetivo.

#### Uruguay 0 0 Sergio Rochet 3 Yordan Osorio 2 Santiago Bue 3 Sebastián Cácere 15 Miguel Navarro 18 Cristian Cásser 6 Lucas Olaza 5 Manuel Ugarte 10 Brian Rodriguez 11 Facundo Pellistr 13 José Martinez 17 Cristian Olivera

DT: Marcelo Bi Cancha: Estadio M nohael Claus (Brasil).

#### En detalle

En detaile

Cambios: PT, 4m Nicolás Marichal por
Sebastian Caceres; ST, Miguel Merentiel
por Araujo, 8m Facundo Torres por
Aradiguez: Jam Darwin Machis por Bello y
Jefferson Savarino por Segovia, 36m
Tomás Rincón por Cássenes; 42m Nicolás
Fonseca por Torres y Marcelo Saracchi po
Pellistri y Honder Caldiz por Rondón.
Amonestados: Cristian Cásseres, Navaro
José Martinez, Ugarte, Merentiel, Brian 

## Ecuador dejó último a Perú

QUITO, AGENCIAS

Un fulgurante cabezazo del incombustible Enner Valencia hi-zo que Ecuador se reencontrase con el triunfo al vencer por 1-0 a Perú, que sigue todavía sin ganar y acrecienta su crisis como colista en las eliminatorias.

Valencia, el capitán y máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana, se redimió del penal fallado ante Argentina en la Copa América y volvió a ves-tirse de héroe ante la ovación de un público que hasta hace po-cos días criticaba su nivel.

La Tri, que sumó su primer triunfo tras la llegada del argentino Sebastián Beccacece como seleccionador, buscó el gol desde el comienzo. Lo encontró a los 5 de la segunda parte cuando apareció Valencia.

CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 42 Deportes

#### Fútbol local y fútbol internacional

# Pese a la polémica, Merlos fue designado para Tigre-Gimnasia

El mendocino, que viene de un grosero error en la Copa Argentina y de un duro cruce de acusaciones con Fassi, presidente de Talleres, no fue parado.

A pesar de que un video mostró que Andrés Merlos golpeó a Andrés Fassi en la zona mixta del Is-las Malvinas mendocino, la AFA hizo la "vista gorda" y Federico Be-ligoy designó al polémico árbitro para dirigir en la 14º fecha de la Liga Profesional. El mendocino será el referí del partido que jugarán Ti-gre y Gimnasia el sábado en Victoria. Merlos será secundado por Jo-sé Castelli y Juan del Fuego. En el VAR estará Dario Herrera

Andrés Fassi, el presidente de Talleres, había sido durísimo el martes cuando cargó contra Claudio Tapia. El sábado, durante el partido de los octavos de final de la Copa Argentina, Merlos había convalidado un gol viciado de nulidad a favor de Boca. Fassi es un rival político de Tapia porque se trata de un dirigente afín a las Sociedades Anónimas Deportivas.

Merlos acusó a Fassi de que uno de sus custodios portaba un arma y que observó la culata en el panta-



Juntos. Tapia, el titular de la AFA, y el cuestionado Merlos. PRENSA AFA

lón. "Faltó que apretara el gatillo", dijo. Sin embargo, en los videos no

hay una evidencia de ello. Hoy el Tribunal de Disciplina po dría sancionar al propio Fassi. Se gún pudo averiguar **Clarín** se evalúa un castigo que podría llegar a un año de suspensión para el diri-

El resto de los árbitros: Riestra-Huracán (Herrera), Lanús-Unión (Fernando Espinoza), Central Córdoba-Instituto (Andrés Gariano) River-Atlético Tucumán (Sebastián Zunino), San Lorenzo-Vélez (Facundo Tello), Racing-Boca (Hernán Mastrángelo), Godov Cruz-Sarmiento (Silvio Trucco), Belgrano Independiente (Nicolás Lamolina), Estudiantes-Platense (Nicolás Ramírez), Central-Talleres (Yael Fal-cón Pérez), Argentinos-Newell's (Fernando Rapallini), Barracas Central-Banfield (Leandro Rey Hilfer) e Independiente Rivadavia-Defensa y Justicia (Nazareno Ara-

# Habrá kirchneristas, peronistas y macristas en la lista de Milito

### **Daniel Avellaneda**

La interna electoral empieza a to mar cuerpo en Racing. Más allá del destino del equipo, que desde el sábado ante Boca tendrá una seguidilla que podrá determinar el futuro de Gustavo Costas, la aparición de Diego Milito generó un cimbronazo. Y mientras Víctor Blanco todavía no definió si buscará la reelección, el análisis de las ocho agrupaciones que firmaron un documento de apoyo a la candidatura del ex delantero tiene aristas impensadas. Curiosamente deberán convivir peronistas, kirchneristas y macristas en una coalición imposible de imaginar en el escenario de la política nacional. Racing Cambia, Más Racing, Ra-

cing Vuelve, Racing de los Socios, La Acadé, 14 de noviembre, Por y Para Racing y Todo por Racingapo

yan a Milito. ¿Quién está detrás de cada una de ellas?

Leandro Rodríguez Hevia y Martín Navarro terminaron detrás de Blanco en las elecciones de 2020 y conducen Racing de los Socios y Racing Cambia, respectivamente.

Rodríguez Hevia es un empresario y fue secretario durante la gestión de Gastón Cogorno, Representó a Racing Siemprey es la primera minoría en la Comisión Directiva. Navarro es el gerente de Tecnolo-gía y Seguridad de la información en Nación Seguros SA y compitió con el Frente Por Estos Colores.

Cuenta con 800 avales.
14 de noviembre tiene como presidenta a Valeria Mancuso, de la filial de Tigre, y la participación destacada de Diego Raiman, quien estuvo en 2013 a cargo de las Relacio-

nes públicas en el club. Más Racing está encabezada por Juan Ferlaino, cofundador de la Atenea Inteligencia Deportiva. Fue el analista táctico de la Reserva entre 2019 y 2020.

Racing Vuelve pertenece a Ro-

dolfo Molina, presidente de la Academia entre 2008 y 2011.

Por y Para Racing responde a Die go Bartalotta, subsecretario de Economía social y popular de la Muni cipalidad de Avellaneda, y uno de los impulsores de la calle Milito. Del riñón kirchernista lo acompaña Sergio Palmas, ex viceministro de Turismo y Deportes durante la stión de Matías Lammens.

Todo por Racing tiene como su figura relevante al peronista Juan Carlos Cereijo, hijo de Ramón Antonio, ex ministro de Hacienda y pilar fundamental para la construcción del Cilindro durante la presidencia de Juan Domingo Perón.

A La Acadé la representa Mariano Ceias, un dirigente del sindicato de viajantes, y Martín Ferré, un congresista justicialista con varios cargos en el territorio bonaerense. La presencia de peronistas vin-

culados a la política interna contrasta con la mesa chica de Milito que está compuesta Hernán La-cunza (ex ministro de Economía de Mauricio Macri) y Kevin Feld-

man, que trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social macrista entre 2016 v 2017. Fernando Marín (ex gerenciador que estuvo al frente de Blanquiceleste SA) apoya con su

Desde el bunker de Milito remarcan que a todos los une Racing, pese a la ideología.

¿Qué piensa Blanco? Hace dos semanas el presidente realizó un acto de la agrupación Racing Gana que cuenta con 1.300 avales. Pareció un lanzamiento de campaña Fue un día después del anuncio de Milito. A la semana siguiente am-bos se juntaron (Milito fue su secretario técnico hasta que renunció en noviembre de 2020).

El mandamás celeste y blanco le dijo a Clarín que todavía está pendiente un nuevo encuentro con Milito. Cerca del *Principe* descartan de plano una unidad.

Blanco cuenta con el apoyo de otras tres agrupaciones: Racing Campeón, de Roberto Torres; La Racing Club, de Daniel García; y Cruzada Renovadora Académica, de Claudio Velo. Los tres integran la Comisión Directiva y suman más de 2 mil avales.

Habrá una segunda lista oposi tora. Unidos por Racing, de Miguel Jiménez, con 1.300 avales se lanzaría a fines de septiembre.■

## El doblete de Kane salvó a Inglaterra en Wembley

NYON, SUIZA, ESPECIAL

Dos goles del capitán Harry Kane en 20 minutos le dieron la victoria a Inglaterra por 2 a 0 sobre Finlandia en Wembley y pu-so a su equipo al tope del Grupo B2 de la zona B de la Liga de NAciones. Sin embargo la alegría no fue completa para los ingle ses porque Grecia sorprendió de visitante a Irlanda con otro 2 a 0 y también es el líder con 6 unidades

Kane marcó a los 13 v 33 minutos del segundo tiempo y cal-mó los ánimos londinenses porque el equipo no podía quebrar a los modestos finlandeses.

Georgia derrotó en su visita a Albania por 1 a 0 y Chequia venció a Ucrania por 3 a 2. Los geor gianos lideran el grupo B1 con 6 puntos seguidos por albaneses y checquios con 3 mientras los ucranianos perdieron sus dos partidos y no sumaron.

En el grupo A3 de la zona A hubo un partidazo entre dos potencias que terminó en un empate. Fue 2 a 2 entre Países Bajos (goles de Tijiani Rejinders y enzel Dumfries) y Alemania (Deniz Unday v Joshua Kimmich) en Amsterdam. Ade más Hungría v Bosnia igualaron 0 a 0. Con 4 puntos mandan Países Bajos y Alemania mientras que Hungría y Bosnia tienen 1.

Macedonia derrotó por 2 a 0 a Armenia y Letonia venció a Is las Feroe por 1 a 0. En el grupo C4 de la zona C, Macedonia manda con 4 unidades y es se guido por Armenia y Ltonia con 3 mientras Islas Feroe tiene 1.

Por último, por el grupo G2 de la zona D, Malta superó a Andorra por 1 a 0 y alcanzó a Moldavia en la punta del triangular con 3 unidades. Los andorranos no sumaron.



e. Marcó por duplicado



clarin#ramiro.correia.martins@or

44 Deportes CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### **Tenis**



Puro lamento. Francisco Cerúndolo, molesto en un momento del partido ante el canadiense Shapovalov, quien le ganó en dos sets. REUTERS

# Argentina no pudo con Canadá, pero no está todo perdido

En la Davis, Cerúndolo y Báez cayeron ante Shapovalov y Auger-Aliassime, aunque el dobles logró un punto importante. El viernes, ante Gran Bretaña.

MANCHESTER, INGLATERRA, ESPECIAL

Habían avisado Guillermo Coria y sus jugadores que la zona que les había tocado en la Copa Davis era muy pareja. También habían recordado que en este evento la lógica no siempre se da y los rankings son mentirosos. Y lo que pasó en la primera jornada de competencia en Manchester les dio la razón. Porque Canadá, liderado por un sólido Felix Auger-Aliassime y con un Denis Shapovalov que jugó como hace mucho no jugaba, se impuso por 2 a 1 en la serie que abrió el Grupo D y le propinó un duro golpe al seleccionado argentino, que quedó ante un panorama dificil pensan do en sus chances de clasificar al Final 8 de Málaga.

En el primer single, Francisco Cerúndolo, 31° del mundo, hizo un buen partido pero no encontró la manera de lastimar a Shapovalov, que está 100° en el ranking pero desplegó un nivel altísimo sobre la cancha dura del AO Arena. El ex top 10 se impuso por 7-5 y 6-3 para darle a su país la ventaja. Luego Sebastián Báez (26°) dio pelea ante Auger-Aliassime (21°), aunque terminó cediendo por 6-3 y 6-3. Y en el dobles, Máximo González (34° del ranking de parejas) y Andrés Molteni (30°) vencieron por 2-6, 6-3 y 6-2 a Shapovalov y Vasek Pospisil y consiguieron un punto que podría ser determinante de cara a la definición de la zona.

La derrota podría costarle caro a los capitaneados por Coria. En los papeles, el duelo ante el conjunto norteamericano era clave para finalizar entre los dos mejores del grupo y meterse en los playoffs. Porque en una zona sin un claro favorito, Gran Bretaña, con Jack Draper, 20° de la ATP y reciente semifinalista del US Open, parecía estar



No tengo nada que reprocharme porque no siento que haya hecho las cosas mal. Del otro lado hubo un jugador que fue mejor". Francisco Cerúndolo un pasito adelante del resto. Y el equipo nacional tendrá ahora la dificil tarea de doblegar el viernes al dueño de casa y el sábado a Finlandia, quizás el más "jugable" sin su mejor jugador, Emil Ruusuvuori.

En un estadio que evidenció la poca llegada que tiene esta Davis con el público-las tribunas en penumbra estuvieron demasiado vacias-, Canadá no fue amplio dominador pero si un justo ganador.

"La bronca es por haber perdido. Fue un partido muy cerrado y los dos jugamos un gran tenis. No me sentí nada mal en la cancha. Hay partidos de los que te vas diciendo: 'Che, qué mal jugué, hice todo mal.' Y hay otros en los que el rival tegana. Algunas pelotas te podés reprochar, como en todos los partidos, pero no es que hice una cagada tras otra", analizó.

Y continuó: "Shapo hizo las cosas muy bien y acertó muchísimo. Sacó muy bien, devolvió perfecto. De revés y de derecha no tuvo casi errores. No encontré huecos, no había falencias por dónde jugarle".

Jugando como lo hizo, Shapovalov, que tras seis meses parado en 2023 por una lesión en una rodilla tuvo un 2024 muy irregular, podia sorprender a cualquiera. Y Auger-Aliassime era un rival con muchas chances de ganarles a los tres singlistas albicelestes.

Cerúndolo reconoció que la cancha bajo techo y mucho más lenta de lo que esperaban pudo haber inclinado la balanza en favor de los canadienses. "A ellos les sienta muy bien esta superficie que no levanta la pelota", dijo Cerúndolo. "Mientras nosotros aprendemos a jugar en polvo de ladrillo, ellos se forman en cemento. Y ahí nos sacan una ventaja. Entonces están más adaptados a esta superficie desde chicos", coincidió Báez.



Tengo que seguir tomando confianza y saber que estoy con el nivel necesario como para poder competir contra los mejores". EL NÚMERO UNO

#### La AMA analiza si apela la absolución de Sinner en el caso de dóping

La Agencia Mundial Antidóping le pidió a la Agencia Internacional de Integridad en el Tenis la documentación sobre el caso de dóping del italiano Jannik Sinner. Es para estudiar si presentará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo una apelación a la decisión de absolverlo por el positivo de clostebol detectado en el Masters 1000 de Indian Wells.

La AMA deberá tomar una decisión antes de fin de mes, pero la entidad presidida por el polaco Witold Banka advirtió que "está en curso la revisión del caso" de Sinner y que "por ahora no se tomó una definición al respecto". Darren Cahill, uno de los entrena dores del número uno, aseguró: "Traté de mantener el foco de Jannik en sus objetivos y continuamente le decia que no había hecho nada malo".

El bonaerense aseguró que sintió que su partido se le escapó por algunos detalles ante Auger-Aliassime. "Más allá del resultado negativo por la derrota ante Canadá, puedo sacar algo positivo de mi partido en relación a mi juego. Por momentos lo pude hacer bien. Siendo más crítico, con mi saque me faltó contundencia en los momentos de definición. Y él tuvo más iniciativa en los momentos importantes, fue a buscar más y eso lo pagué caro. Eso me llevo para el próximo partido: hacer que todo dependa de mi', dijo Báez.

Y concluyó: "Esto recién empieza. Perdimos los dos singles con Canadá, pero se ganó el dobles. Y acá cada punto cuenta. Es el primer día y nos quedan dos series más. Falta mucho todavía".

El triunfo en el dobles podría ser vital en la búsqueda del boleto a Málaga. Es que los dos mejores del grupo avanzarán al Final 8 que se jugará del 19 al 24 de noviembre con formato de cuadro de eliminación directa. Y en caso de empate, para definir el orden final de la zona pueden llegar a pesar el porcentaje de victorias, de sets y hasta de games ganados.

Habrá que hacer ahora borrón y cuenta nueva para encarar los otros dos choques del grupo. Tendrán un par de días los argentinos para sacudirse la decepción de esta derrota y poner la cabeza en el duelo del viernes ante los británicos, que podría terminar sentenciando su historia en la competencia.

Será un compromiso complicado, pero como ya saben Coria y sus jugadores, en la Davis los rankings no pesan y los favoritismos quedan en el vestuario.

clarin#ramiro.correia.martins@g

CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Deportes

45

#### Ajedrez y automovilismo



Hay equipos. La mayoría de los ajedrecistas argentinos que participarán en la capital de Hungría. FADA

# Punto de partida para la Olimpíada, el torneo que nadie se quiere perder

En Budapest, Argentina competirá con dos equipos en los torneos absoluto y femenino de la cita ajedrecística.

## Hernán Sartori

hsartori@clarin.com

Quienes visitaron la imperial Budapest siempre quieren volver, porque la historia se erige delante de sus miradas y las joyas arquitectónicas de la capital húngara hacen de esta ciudad una de las más lindas de Europa. Claro que para cinco argentinos y cinco argentinas su paso por alli no será de turismo durante los próximos días. Hoy comenzará la 45° Olimpíada de ajedrez, el torneo bienal de equipos en el que todo jugador quiere competir, y el desafío es mejorar lo logrado hace cuatro años en Chennai, India.

La inmensa mayoría de los jugadores y las jugadores de todo el mundo dirán presente en el campeonato por excelencia, donde nacen héroes y se deja todo por los colores. Desde el noruego Magnus Carlsen, el estadounidense Fabiano Caruana, el chino Ding Liren (campeón mundial) y su retador indio Dommaraju Gukesh hasta ajedrecistas de los más remotos lugares de la tierra que literalmente van de paseo a jugar por su patria. Nadie quiere perderse esta com-

Nadie quiere perderse esta contienda que no tendrá a rusos ni bielorrusos por las sanciones deportivas internacionales por la invasión y ataque de la Rusia de Vladimir Putin a Ucrania en 2022.

Serán once rondas hasta el domingo 22, en las cuales habrá duelos a cuatro tableros por país. Lo que cuenta es el resultado del enfrentamiento y no cada punto conseguido, por lo que se juega en equipo, pensando lo mejor para la definición de cada match diario.

Argentina está preclasificado en

#### El desafío es mejorar lo logrado hace dos años en Chennai, India.

el 33° puesto del torneo absoluto, con los grandes maestros Fernando Peralta (décima participación), Leandro Krysa (segunda), Rubén Felgaer (octava, en su regreso), Diego Flores (novena) y Tomás Sosa (debutante). El capitán es el GM estadounidense Robert Hungaski. Hoy debutará ante Isla de Man. En Chennai 2022, el podio lo ocu-

En Chennai 2022, el podio lo ocuparon Uzbekistán, Armenia e India 2 y Argentina fue 33°, con 6 triunfos, 2 empates y 3 derrotas.

Entre las damas, Argentina se ubica 26", con la debutante gran maestra femenina Candela Francisco Guecamburu, campeona mundial juvenil, en el primer tablero; las maestras internacionales femeninas María José Campos y Anapaola Borda Rodas, en sus segundas presencias olimpicas, y María Belén Sarquis (tercera); y la legendaria gran maestra Claudia Amura, quien en Novi Sad 1990 ganó la histórica medalla de plata en el primer tablero, con 8 puntos en 10 rondas, y estará en su undécima Olimpiada. El capitán es el MI Sebastián lermito. Hoy debutarán ante Marruecos.

Hace dos años, en Chennai, el podio fue para Ucrania, Georgia e India, y Argentina termino 34°, con siete victorias y cuatro derrotas.

A la delegación se suma Faustino Oro, el prodigio de 10 años que 
es el maestro internacional más 
joven de la historia. La idea es que 
esté en las sesiones de preparación 
de cada ronda y que viva desde 
adentro una Olimpíada. Nadie duda que en un futuro inmediato el 
pibe será partícipe de una. La primera ronda comenzará hoy

La primera ronda comenzara noy a las 10 y podrá ser seguida en vivo en Chess.com y Lichess, además de los canales de You Tube de la FIDF, Fide Américas y Chess.com en español. ■

## Aston Martin se llevó a Newey, el ingeniero top de la Fórmula 1

Les hizo ganar campeonatos a Williams, McLaren y Red Bull.

LONDRES, INGLATERRA, AFP Y AP

Arquitecto de los éxitos de Red Bull v considerado el meior inge niero de la historia de la Fórmula 1. el británico Adrian Newey de sembarcará en 2025 en Aston Martin con el obietivo de diseñar un monoplaza campeón. "Estoy entusiasmado con unirme a As ton Martin", declaró a los 65 años quien dirigirá el departamento técnico de la escudería a partir de marzo, con la tarea de diseñar el auto que competirá en 2026, año en el que entrará en vigor un nue vo reglamento en la Fórmula 1. Además, se convertirá en accionista de ese equipo.

"Creo que necesitaba un nuevo desafio", declaró Newey, acompade magnate canadiense Lawrence 
Stroll. "Él está decidido a construir un equipo ganador. Y es el 
unicio jefe de equipo que está activamente involucrado en este deporte", insistió Newey, quiene según medios especializados cobrará 39 millones de dólares al año 
en su nuevo equipo.

En Aston Martin, Newey trabajará con el veterano español Fernando Alonso, de 43 años, bicampeón del mundo en 2005 y en 2006, y con Lance Stroll (26).

"Es un día increíble para el equipo y para mí por poder trabajar junto a Adrian y por todo lo que podemos aprender de él", se felicitó Alonso.

Newey fue el gran artifice de los

monoplazas que ganaron seis títulos de constructores (2010-2013, 2022 y 2023) y siete de pilotos, con el alemán Sebastian Vettel (de 2010 a 2013) y el neerlandés Max Verstappen, vigente tricampeón. Nacido en Colchester, se graduó

Nacido en Colchester, se graduó de ingeniero aeronáutico en 1980 en la Universidad de Southampton. Su eclosión en la F1 llegó con Williams, equipo con el que ganó cinco campeonatos de constructores, incluido el de 1994, año en que se mató el brasileño Ayrton Senna.

Los ingleses Nigel Mansell (1992) p Damon Hill (1996), el cuàdruple campeón francés Alain Prost (1993) y el canadiense Jacques Villeneuve (1997) festejaron títulos para la escudería de Sir Frank.

Con McLaren, ganador del certamen por equipos en 1998, hizo bicampeón mundial al finlandés Mika Hakkinen en esa temporada y la siguiente.

Christian Horner, jefe del equipo Red Bull negó que la marcha
de Newey sea el factor determinante en la baja de rendimiento
en los últimos meses de los autos
de la escudería austriaca. Verstappen parecía encaminado a un
cuarto título consecutivo, pero
no ha ganado ninguna de las seis
últimas carreras y su diferencia
al frente del campeonato se ha
visto reducida a 62 puntos con
respecto al británico Lando Norris (McLaren) cuando quedan
ocho carreras para el final. ■



Mente brillante. Alonso, feliz por la llegada de Newey. BLOOMBERG

clariri#ramiro.correia.martins@gi

# **Spot**

#### Televisión



# El Martín Fierro de Oro en el análisis de sus ganadores

El premio fue para "Telefe Noticias". Rodolfo Barili y Cristina Pérez hablaron del logro tras recibir la estatuilla y de cómo es el vínculo con los televidentes.

#### Lucas Vigiani

lcvigiani@clarin.com

El café ya estaba servido y la suerte estaba echada. Quedaba poco para el final, y se notaba. Más de la mitad de los invitados ya había dejado el salón del Hotel Hilton de Puerto Ma-dero minutos antes de que Santiago Del Moro anunciara el ganador de la estatuilla más importante y estruendosa de la televisión; el Martín Fierro de Oro. Faltaban segundos para el final de una noche de lunes llena de estrellas, pero pocas emociones.

El cronista de Clarín quedó para do frente a la mesa que, segundos más tarde, se consagró ganadora del máximo galardón y fue testigo del estallido de felicidad de Rodolfo Barili y Cristina Pérez al escuchar que Telefe Noticias se llevaba el oro. Rápidamente, los focos se centraron en esa mesa, en la que se agolparon todos los miembros del noticiero central del canal de las pelotitas, las cámaras, fotógrafos y

los pocos cholulos que quedaban. Gritos, abrazos frenéticos, lágrimas de felicidad y besos apasionados. Sí, besos apasionados. Apenas Del Moro anunció el ganador, Cris-



tina Pérez -al borde del llanto- se fundió en un beso con su pareja, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri. Casi al unisono, Barilli hizo lo propio con Lara Piro.

Al grito de "¡Dale campeón, dale campeón!", el equipo de Telefe Noticias caminó al escenario a recibir la estatuilla. Segundos más tarde, el director de la transmisión anunció: "Estamos fuera del aire". Y ahí las lágrimas coparon la situación.

#### Sensaciones a flor de piel

Con el Martín Fierro en la mano, la euforia a flor de piel y procesando el impacto de ser atravesado por la noticia, Rodolfo Barili dialogó en exclusiva con Clarin. "Estoy feliz. Feliz, feliz, Realmente amamos hacer lo que hacemos. Y es un equipo de gente que se obsesiona todos los días por intentar interpretar al tipo que nos ve. Telefe es un canal que llega a cada rincón de la Argentina. Y representar a esa gente es una obsesión diaria".

"Interpretar qué le pasa a esa per-sona, por qué se enoja, por qué sufre, por qué rie, por qué tiene esperanza. Eso es lo que hacemos todos los días. Estar desde hace tanto

tiempo siendo los elegidos de quienes ven la tele de aire, es mucho más de lo que soñé", reflexionó el periodista y conductor.

Barili explicó que el premio no cambia su enfoque: "A partir de mañana es hacer lo mismo de siem-pre. Acá salís de todos estos momentos de tanta discusión sobre periodismo y demás. **A nosotros** nos eligen o dejan de elegirnos todos los días. No nos eligen cada cuatro años o cada dos. Todos los días estás pensando si te creen o no te creen. Si entrás a la casa a la hora de la cena y ese tipo, esa piba, ese periodista, ese cronista es creíble o no. Si ese columnista interpreta lo que le pasa al tipo que está ce-nando con la familia y dice: Vieja, zviste? Lo que te dije. Si te interpre-ta, está todo bien; si no te interpreta deja de verte"

"No hay mucha más ciencia: es que te crean. Y en los noticieros el rating llega después de que te crean. Te ven después de que te crean. Y acá estamos con años increibles, con muchos meses infinitos de ser los elegidos y los líderes en audiencia. Y eso es distinto a ganar", sostuvo sobre los condimentos que llevaron a Telefe Noticias a ser oro.

"El periodismo significa mirar desde otro lugar e interpretar la realidad, obligarte todos los días a cambiar para no defraudar a esa gente que te cree. No hay mayor premio que te crean", agregó

#### La voz de Cristina Pérez

Emocionada, impactada y conmo-vida, Cristina Pérez se tomó unos minutos para dialogar con Clarín y dijo: "Siento mucho amor, porque cada día en mi trabajo dejo el alma. la vida. No me importa nada más que hacerlo bien, lo meior que pu da. Y esta es la vida que elegí. Es muy fuerte".

"Quiero festejar tratando de pensar qué más puedo dar de mí para hacer buen periodismo, para no deiar de ser valiente cuando hava que serlo y para poder contar la realidad. Y Telefe Noticias es parte de mi historia, es muy fuerte", lanzó la -ahora- ex conductora del no

"Este era un premio del grupo. Por eso yo no di una visión perso nal, por respeto al grupo. Pero como periodista nunca dudé en le vantar la voz, en preguntar y en decir lo que haya que decir", re marcó al responder sobre una dedicatoria. Y sumó: "Creo que hoy, si me hubieras preguntado a quién se lo dedicaba el premio, se lo hubiera dedicado al papá de Solange y al papá de Abigail. Que fue-ron emblemáticos padres luchando por el sufrimiento de sus hijas en la pandemia".

"Una pandemia en la que nos mintieron, en la que abusaron del poder y se nos reían en la cara. Pero todo lo que supimos de esa pandemia, lo supimos porque había una ley de acceso a la información pública. Entonces también le pediría al presidente que dé marcha atrás, ie derogue el decreto que la restringe", explicó.

"Hay que decir las cosas, no hay que tener miedo", reforzó la periodista, quien prepara el estreno de un programa propio.

Alborotados y felices, el equipo de Telefe Noticias continuó festejando en el escenario, rodeados de papelitos dorados. La noche de los Martín Fierro terminó con ese glamour inconfundible de ver a Susana y a Mirtha charlar con Wanda Nara y un recordatorio de que el verdadero éxito, al parecer, radica en conectar genuinamente con aquel que está del otro lado.

Tendencia en Google La alfombra azul, la ceremonia y, sobre todo, la entrega del Martín Fierro de Oro generó mucho interés en las redes para conocer a los ganadores. Este martes creció fuerte la tendencia en Google, sobre todo para saber quién había ganado el Oro.

Otros términos de búsqueda des tacados en Google fueron "Martín Fierro de Oro" y "Martín Fierro de Oro 2024".

47



Del Moro y Susana. La transmisión central promedió 17, 8 puntos.

# Los premios coparon el "Top Five" de las planillas del rating

La transmisión central no tuvo las cifras abultadas de otros años, pero Telefe ganó en diferentes horarios.

Lejos de las cifras abultadas de otras temporadas, cuando la TV abierta daba batalla desde el contenido y también desde el rating, la entrega de los **Martin Fierro se convirtió en lo más visto** del lunes, despegándose del pelotón que lo seguía. Sólo que el tópico "*Martin Fierro*" se dividió en varios segmentos como para no licuar los promedios. Una estrategia que no es nueva, pero a la que Telefe le viene sacando jugo últimamente.

Y, tanto, que con un sólo programa logró adueñarse de la tabla de los cinco más vistos, de la mano de las estatuillas de APTRA, que se entrezaron en el Hotel Hilton.

Si bien la transmisión en sí terminó a la 1.20 de la madrugada del martes, el canal hizo un corte a la 0.28, momento en el que los números empezaban a a caer. Así, la fiesta (o gran parte de ella, en realidad) en sí promedió 17,8 puntos y subió la vara de los últimos meses. Desde el final de Gran Hermano, el 8 de julio, que ningún programa lograba esa marca.

El segundo puesto del "Top Five" fue para Martín Fierro II, la parte de la transmisión que corrió entre la 0.28 y la 1.04: marcó 11,2, mientras que el tercer lugar fue para la Alfombra roja (que esta vez era azul), con 11.9. Esa transmisión estuvo a cargo de Iván de Pineda y la China Ansa y comenzó a las 19.30, hasta darle el paso a Santiago del Moro con la ceremonia principal.

El cuarto lugar fue para el momento de la entrega del **Martín Fierro de Oro**, a la 1.16, que quedó en manos de *Telefe noticias*. Ese segmento promedió 8,3 puntos, antes de La previa de los MF, un envio

vespertino, con 7,5 puntos.
Con ese panorama arrasador por parte de Telefe, todos los demás canales fueron los perjudicados por una noche que no batió récords pero supo dibujar un monopolio en las planillas de Kantar Ibope Media. De esta manera, no sólo no entraron entre los más vistos los ciclos de otras emisoras, sino que ningún otro envío de Telefe se llevó laureles.

Por el lado de eltrece, *The Floor*, que venía sorprendiendo desde su debut, hace tres semanas, quedó como segundo más visto del canal, con 6,2, detrás de *Telenoche*, con 6,9. Y esta vez no tuvo su competencia habitual, ya que Telefe decidió levantar del aire no sólo *Escape perfecto y Survivor*, sino también *Telefe noticias*, el mismo ciclo que se convirtió en el gran ganador de una noche en la que la ficción no tuvo el protagonismo que tenía en las habituales galas de APTRA.

En Elneve, lo más visto resultó

Bendita, con 3,6 puntos, una marca
baja para lo que suelen ser sus mediciones. De todos modos, fue elegido como el mejor Humorístico
de actualidad. En América se im-

puso Intrusos con 3 puntos.
En los promedios de cada emisora, Telefe ganó el día con 9,9 puntos de marca general, seguido por eltrece con 5,1. Elnueve se ubicó tercero con 2,3 puntos, cuatro décimas más que América. La TV Pública quedó en el sexto lugar, con un magro 0,2, la mitad de lo que cosechó Net TV, que quedó quinta con 0,4. Y cerró Bravo con 0,1. El

#### Música

# Travis Scott, su pasión y la comunión con los fans

El trapero estadounidense cantó ante un Movistar Arena repleto. El clima de cercanía que sabe crear.

#### Adriano Mazzeo

Especial para Clarin

Luego del bautismo local que supuso su actuación en carácter de headliner del Primavera Sound de 2022, el houstoniano **Travis Scott** pisó nuevamente Buenos Aires, esta vez a cargo de su primer show propio. Su concierto en el porteño Movistar Arena se anunció con relativamente poca anticipación y la reacción ante la venta de entradas fue vertiginosa, en pocas horas se colgó el cartel de todo vendido, a pesar de unos precios que no eran para cualquiera.

Lunes de garúa preprimaveral y en las immediaciones del Movistar Arena la expectativa es inmensa. Las largas colas para acceder a los distintos sectores se
desarrollan sin inconvenientes.
Grupos de amigos en una franja
etaria de 15 a 25 comentan los detalles de las actuaciones de Travis Scott en los conciertos de esta gira, comparan discos y se
tientan con el atractivo merchandising no oficial del show.

21.20. El Arena está prácticamente colmado y teniendo en cuenta que el show debiera haber comenzado a las 21, el público no logra esconder su ansiedad y al mejor estilo años '90, los del campo se divierten provocando a los de la platea, mientras poguean sin música.

No hay quien se resista a la presencia de Scott en cuanto toma el escenario y para colmo lo 
primero que dice es que Argentina es uno de sus lugares motherfucking favoritos en el mundo. Luego de semejante y ruda 
declaración de amor arremete 
con Modern Jam y el Arena se 
calienta literal (gracias a las llamaradas que reinan la escena) y 
figurativamente.

#### El público como protagonista

Travis cumple varios sueños del pibe al invitar a las tablas a un afortunado puñado de integrantes del público, detalle que tuvo en Chile hace unos pocos días, pero que no suele ser común en sus giras.

Los pibes y pibas devienen en protagonistas y se comen el show junto a la estrella. Es que la música de Scott -a la que podemos definir como trap, pero

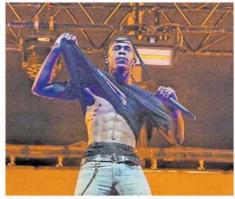

Siempre convocante. Aquí, en su visita de 2022. MARTIN BONETTO

no sólo eso- en vivo deja de lado la histeria, prescinde de la distancia a través de unos graves que parecieran formar un manto sónico que abraza a todos en comunidad.

A pesar de que la asistencia es de más de 15.000 personas, Scott logra lo que muchas veces diferencia un show bueno de uno no tanto: generar cercanía, hacer sentir al público parte de algo que los incluye al cien por ciento.

Al igual que en su show de 2022 y más allá de que las visuales y el sonido en si sean de calidad intachable, el poder del vivo del oriundo de Texas recae en el valor de la conexión humana.

#### Duki, Bizarrap, Nicki Nicole y Cazzu estuvieron en la platea.

Un escenario que serpentea a lo largo del campo es parte fundamental para que la energía retroalimentada entre Scott-y su compañero de ruta el DJ y productor Chase B-y sus fans nunca pare de crecer.

Se suceden los hits y el público corea Highest in the Room como si todos hubieran nacido en Atlanta. En Circus Maximus, tema que da nombre a la gira y extra popular colaboración con The Weeknd, dos simpáticos gorilas se contonean psicodélicamente por el extenso escenario.

En Mafia baja la intensidad, la base hace de mantra contemplativo y el cantante conecta con su fandom desde un lugar ligeramente más reflexivo.

En todo momento el mencionado grupo de fans desgañita sus 
voces acompañando las rimas 
del MC, dejando la vida en cada 
estrofa. Así como los shows de 
Cypress Hill, Body Count pero 
sobre todo el de Beastie Boys en 
Obras en los '90 abrieron un portal inabarcable marcando la vida de miles, en el Arena de Villa 
Crespo se escribió una intensa 
página generacional.

Ante la atenta mirada de la creme del urbano local -Milo J, Lit
Killah, Duki, Bizarrap, Nicki Nicole, Emilia, Cazzu y otros siguieron el show desde la platea-,
Scott dio una muestra perfecta
de la morfologia sonora del trap,
americanísimo género que basa
su identidad en la exageración:
tanto graves como agudos juegan en sus límites dando forma a
una música tan directa como
visceral.

El momento de mayor intensidad de la noche llega con Feln, una canción que Scott y Chase B diseccionan en seis intenciones traducidas en un crescendo del que no se puede escapar.

Ya finalizando el show, la conclusión es evidente: hay un destino de pasión y comunión entre Scott y sus fieles argentinos. Y en esta húmeda noche de septiembre el rapper tejió una red de hilos rojos desde Villa Crespo a Houston.

CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 48 Spot

#### Cultura

Cuando llegó la pandemia, la escritora chilena Marcela Serrano inició una especie de diario que se convirtió en su nuevo libro, "A vuelo de pájaro".

# "Estoy aterrada con el mundo, el clima, la guerra y las migraciones"



Inés Hayes Especial para Clarín

levar un diario requie re de paciencia. Lo sa be la escritora chilena Marcela Serrano, que durante tres años con-secutivos, decidió darse a la tarea de anotar algún detalle de diario de su vida. No eran necesarios grandes registros. El contexto se ocuparía de dotar esos apuntes de singularidad ya que cuando la autora comenzó era el año 2020, el año de la pandemia.

Así, entre 2020 y 2022, la autora de Nosotras que nos queremos tanto y El manto dejó de lado la ficción para observar con lupa su propia vida y lo que ocurría en su entorno inmediato. Asignándole a cada uno de esos años y cuader nos un foco -delicias cotidianas para el primer año, asombros pa ra el segundo y nada menos que la presencia del sol para el tercero-. Serrano publica ahora una obra distinta, en la que la escritu ra circula por géneros e ideas que rara vez coinciden en el espacio y

El ir y volver de los pájaros, las relaciones entre sus perros y los distintos animales del campo en que vive, los colores de las estaciones, las conversaciones con sus hermanas en pleno encierro, las penas y risas de la vida a los 70 años, los cambios sociales de un país y un mundo enardecidos, los horrores que traen los noticieros, la dedicación amorosa a un primer nieto, las lecturas de clásicos como Ovidio y de contemporá-neas como Toni Morrison que la deslumbran y estimulan. **Todo** cabe en un diario y ahora en el li-

bro A vuelo de pájaro (Alfaguara). De ese ejercicio cotidiano y de este título habló la escritora con Clarín Cultura. Y también de lo que está leyendo y de cómo ve al

-¿Cómo nació la idea del libro? -Como un ejercicio. Había recién publicado El Manto y no quería embarcarme en una escritura de



Enfoque. Sobre la cotidianeidad de una mujer y el universo que la rodea. DAVID FERNANDEZ / ARCHIVO

#### SERRANO, BÁSICO

Nació en Santiago de Chile. Es licenciada en grabado por la Uni-versidad Católica, entre 1976 y 1983 trabajó en diversos ámbito de las artes visuales, especialmente en instalaciones y accio nes artísticas (entre ellas el body art). Entre sus novelas, que han sido publicadas con gran éxito en oamérica y Europa, llevadas al cine y traducidas a varios idiomas, destacan Nosotras que nos queremos tanto (1991) -galardonada en 1994 con el Pre Juana Inés de la Cruz-, Para que no me olvides (1993) -Premio Mu-nicipal de Santiago-, Antigua vida mía (1995), El albergue de las mu-jeres tristes (1997), Nuestra Señora de la Soledad (1999), Lo que es tá en mi corazón (2001) -finalista del Premio Planeta España-, Hasta siempre, mujercitas (2004), La llorona (2008), Diez mujere (2012) y La Novena (2016).

También es autora del libro de cuentos Dulce enemiga mia (2013) y del relato biográfico El manto (2019).

largo aliento. Entonces, opté por algo pequeño, una o dos frases al día, eligiendo un concepto global que contuviera aquellas frases y así entregar una mirada diaria ligada a ese concepto. Por ejemplo, el pri-mer cuaderno se llama Las Delicias v la reflexión diaria se relaciona a ella: cada día durante un año bus qué una delicia al dia (sobra decir que están por todos lados si una se empeña en buscarlas). Eso me oblida día, como una disciplina, sin pensar en la ficción. Cuando terminé el primer cuaderno, es decir el primer año, decidí seguir porque me sentí a gusto haciéndolo. Así completé tres años. No pensé en publicarlo, fue mi editor el que me convenció más tarde de hacerlo.

#### ¿Cuál era la mecánica de ese registro cotidiano?

-Todas las noches tomaba el cuaderno y el lápiz -lo escribí enteramente a mano- y pensaba en lo que ese día me había llamado la atención. Si dejaba de hacerlo, me sentía como un religioso que no ha dicho sus oraciones. Empecé a acumular cuadernos. Me fascinaba empezar uno nuevo, con las hojas

mantenerme escribiendo ca-

ves para el tacto. Más tarde los pasé al computador y aproveché para -Los nietos, las amistades, las

tan blanças e invitadoras, tan sua

A vuelo de

**pájaro** Ed. Alfaguara

472 páginas

\$30.999 (papel)

\$11.199 (e-book)

## hermanas, la vida de campo con tus perros...¿cómo te sentiste abordando esos temas?

-Escribir sobre eso fue como res rar. Tomar en tus manos lo más cercano y mirarlo desde otro punto de vista. Debo confesar que en mi mente estoy siempre escribiendo -aunque aquello no termine en nada-por lo tanto, en tiempos de encierro como la pandemia, los escribía a ellos.

-Ese registro privado es ahora un libro para el público. ¿Cómo cons truiste esa transición?

-A vuelo de pájaro no es un diario de vida, nunca pretendió serlo. Yo no escribo diarios, no me parecen veraces ni mayormente interesantes. Lo que hice aquí fue un ejercicio literario marcado por el tiempo -el día- eligiendo cada día una mirada determinada. Son observaciones, reflexiones, no un recuento de mis actividades ni

## sentires. -¿Cómo ves a tu país y al mun-

-Estoy aterrada con el mundo, con el cambio climático, con las ar-mas nucleares, con las guerras, con la inmigración. Y más que nada con la falta de cuidado por la democracia. Los populismos actuales nos hacen un daño enorme, tanto de izquierda como de derecha. Me indigna Nicolás Maduro en Venezuela tanto como Donald Trump en Estados Unidos. Y la miseria siempre presente. Chile se salva, aunque sea por las intenciones. Tenemos un gobierno honesto y progresista que trata de darnos una meior vida.



No es un diario de vida, nunca pretendió serlo. (...) Lo que hice aquí fue un ejercicio literario marcado por el tiempo-el día eligiendo cada día una mirada determinada".

pero la derecha se preocupa de frenarlo de modo sistemático. También me da miedo la forma en que hemos llegado a vivir, la inmediatez, el privilegio por lo útil, la prisa, la soledad y el profundo individualismo.

#### Qué estás levendo ahora v en qué escritores mujeres te sien-tes representada?

Anoche terminé de leer Retrato de casada, de la irlandesa Maggie O'Farrell. A mi juicio, no es su meior novela. Hamnet, por eiemplo, es mucho mejor, pero admiro su pasión por la ficción. Leo bastante a las anglosajonas, co-mo Rachel Cusk, Vivian Gornick, Elizabeth Strout, Rebeca Solnit. También a la italiana Natalia Ginzburg, vuelvo siempre a ella. Y si me remonto en el tiempo. fueron las inglesas quienes me impulsaron en el camino literario, desde Jane Austen -la más grande de todas-a las hermanas Bronte, George Elliot, Virginia Woolf, Doris Lessing, También leo mucha poesía. Y entre mis favoritas se cuenta vuestra compatriota Alejandra Pizarnik, a quién adoro.

#### Personaje



Sociedad audiovisual. Oría fue también responsable de la campaña. "Me autofinancio, siempre", asegura

Santiago Oría es el realizador de "Milei: La serie", un documental que consta de 6 capítulos de media hora.

# "Milei es como Rocky", dice el director de la serie sobre el Presidente, que ya se estrenó



Fabián Cataldo Especial para Clarin

uando hace tres años participó de una manifestación opositora al gobierno anterior frente a la Casa Rosada no imaginó que su líder, Javier Milel, se convertirá en presidente de los argentinos. Y mucho menos que él tendría una oficina en el interior de la Casa de gobierno, a la cual nunca había ingresado ni siquiera a través de alguna visita escolar.

Santiago Oría, este intelectual de aspecto desaliñado que pos para el fotógrafo de Clarín en su departamento-productora-laboratorio cinematográfico de Palermo, todos los días se calza un traje y ocupa su rol asignado por el Primer Mandatario, el de Director de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación, otorgado a través del Decreto 444/2024. Oría está a cargo del diseño de la oficina del Presidente y de los logotipos que se ven en las conferencias del vocero, Manuel



En campaña. "Milei confía mucho en mí porque entiendo su criterio"

Adorni. También de los spots, los afiches y cualquier comunicación oficial que implique imagen y musicalización.

Oría hizo primario y secundario en el Cardenal Newman (donde fue solista del coro, integró una banda de heavy metal, hizo teatro y dirigió la radio de la institución). Se recibió de abogado en la Universidad Austral y egresó de la Fundación Universidad del Cine (FUC) en 2019, a los 33 años. Ahora está a full ante el estreno (ayer) de Milei: La Serie, un documental 100% de archivo que consta de 6 capítulos de aproximadamente 30 minutos cada uno,

que serán emitidos a medida que estén listos. Se podrán ver en la red social X (antes llamada Twitter), cuya cuenta oficial de la serie es @Milei\_Serie. "Se va a estrenar principalmente a través de X porque nos gusta esa plataforma y es el lugar predilecto que Elon Musk le ha dado a la libertad de expresión", explica.

Y agrega: "Nosotros somos muy fuertes en las redes, tenemos tanta capacidad de difusión, que no subestimamos el alcance que tienen. Mi película anterior (*lavier Milei la revolución liberal*) fue vista por muchisima gente, mucha más que

filmes producidos para el circuito tradicional. Se estrenó online y ahora está en Amazon Prime".

Cuenta que la serie no tendrá entrevistas producidas especialmente, que trabajó con Milei desde 2020 haciendo producciones cinematográficas y fue su publicista para las campañas de 2021 a diputado y de 2023 a la presidencia. En ese trayecto fue recolectando horas y horas de material recorriendo todo el pais. "Me autofinancio, como siempre hice con mis trabajos. Cada episodio me lleva entre tres y cuatro meses, porque lo hago en el tiempo libre que me queda de mis tareas para el gobierno. Lo realizo con un equipo de cinco personas", comenta.

#### -La serie está hecha por un militante de LLA, ¿en qué se diferencia de la propaganda que realizaban los kirchneristas?

-Fui un testigo privilegiado de todo lo que pasó. Es cierto que soy un
militante de esta causa, apoyo cien
por ciento a Javier Milei. Mi visión
es la de alguien que le hace el
aguante. Pero a diferencia de lo que
hacían los kirchneristas, esto está
hecho con sinceridad. Yo también
soy abogado, y comparo mi rol con
el de un letrado que lo toma como
un alegato a favor de Milei.

Santiago Oría conoció a Milei a través de una amiga en común, y juntos trabajaron en el documental Pandenomics, que criticaba la gestión de la cuarentena. A partir de allí, su existencia cambió para siempre. "Acompañar a semejante líder es un regalo extraordinario que me dio la vida", confiesa.

Con Milei trabó una gran amistad, se reunían en un McDonald's y charlaban, aunque asegura que hoy mantienen una relación más formal. Cuando Oria tiene listo algún trabajo, inmediatamente se lo muestra a Javier y al "Jefe", como se la conoce a Karina Milei. "Nunca me pidieron un cambio sustancial, por ahí Javier me pide que a alguna escena le meta un poco más de épica. Él confia mucho en mí porque entiendo su criterio", afirma.

El encargado de la imagen de Milei tiene ADN de políticos liberales. Su bisabuelo fue Salvador Oría Mestres, quien fue Subsecretario de Estado de Hacienda de 1923 a 1926, durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, y durante la presidencia de Ramón Castillo (1942 y 1943) fue Ministro de Obras Públicas. Su abuelo fue Jorge Salvador María Oría Carreto, quien en 1983 acompañó en la fórmula presidencial a Álvaro Alsogaray, lider de la UCeDé.

Santiago Oría hace de la espontaneidad una estrategia deliberada. "Cuando filmo, nada es guionado ni trucho. Teniendo un personaje tan fuerte como materia prima, que es Javier Milei, por qué arruinaríamos ese capital político que es su figura, metiendo escenas actuadas y cosas armadas. Hacemos que todo fluya, remitiéndo-nos al Orden Espontáneo o Natural de Friedrich von Hayek, la idea liberal de no intervención en el actuar espontáneo de la gente. Yo solo me paro con una cámara y registro lo que pasa, y eso es lo que nos da mucha fuerza en las redes. Es lo que garpa. En cambio, en las campañas de Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa se notaba mucho el coacheo, las situaciones armadas y falsas... La gente está muy avivada y las detecta<sup>\*</sup>, afirma.

El cineasta del presidente es consciente del esfuerzo que el gobierno le pide a la gente y de cómo la serie puede ayudar a sostener su imagen positiva. "A veces hay una merma de la imagen de Javier por el constante bombardeo de las operaciones politicas y hay muchos que creen en esas mentiras. Pero la verdad es que con el ajuste y el reordenamiento que hace, que siga manteniendo altos niveles de aprobación es impresionante", dice.

#### -Hace muy poco tiempo producías videoclips de música comercial y hoy tenés tu propia oficina en la Casa Rosada...

-Sí, es impresionante, no lo puedo creer. Pero soy consciente de que estamos ahí porque la gente nos eligió y quiere que resolvamos los problemas, sin perder nuestro espíritu original.

### -Comparaste a Milei con Rocky

-Porque es la persona que sale a luchar desde abajo contra los campeones, prevalece y gana. Me acuerdo que en la campaña de diputado, nosotros buscábamos el máximo resultado posible, pero sabíamos que no saldriamos primeros. No le íbamos a ganar a Apollo Creed en esa pelea. Como Rocky, que decía que solamente se proponía llegar hasta el último round y hacer el combate más digno posible.

En el final de la primera película de Rocky, el jurado falla en su contra, y gana Apollo Creed, quien aún victorioso se queda asustado, preguntándose cómo podía ser que ese tipo lo desafió hasta el punto de casi ganarle. Y eso es lo que pasó en la campaña de 2021, salimos terceros, pero pusimos en jaque al sistema político. Ya en 2023 tuvimos el Jaque Mate.

-¿Por qué pensás que la gente se va a enganchar con la serie? -Porque se trata de un registro único, con imágenes exclusivas de lo que pasó en estos últimos años, porque no sólo cuenta la historia de Javier Milei, sino también la de la Argentina. Además me parece que va a ser una inspiración para la gente que ama las ideas de la libertad en todas partes del mundo. 50 Spot

#### Música

El grupo integrado por cinco hermanos y dos amigos, en los últimos años llenó estadios y giró por Europa. Este sábado apunta al Movistar Arena.

# El Plan de la Mariposa: "Crecimos mucho después de la pandemia"



Marcelo Fernández Bitar mbitar@clarin.com

ay grupos y solistas que consiguen un gran éxito casi de inmediato, en especial en la actualidad con las posibilidades que brindan las redes y las plataformas digitales. Sin embargo otros van avanzando en su carrera paso a paso, subiendo un escalón a la vez, hasta finalmente llegar a la popularidad masiva en muchos países. Tal es el casi de El Plan de la Mariposa, una banda que dio sus primeros pasos en 2008 y en las últimas temporadas consiguió una enorme difusión en la Argentina y en el exterior. Llenaron es-tadios como Obras y el Luna Park, y recibieron elogios públicos de figuras que admiraron de chicos, como León Gieco.

Ahora, tras la salida de su álbum Correntada, el grupo apunta a su primer Movistar Arena, adonde tocará este sábado 14 de septiembre, coronando una seguidilla de hitos que incluyes shows en México, Colombia, Chile, España, Dinamarca y otros países, además de una gran gira nacional. Una cualidad especial y única de El Plan de la Mariposa es

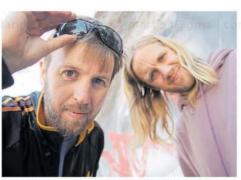

Los Andersen. Sebastián y Santiago, antes del show. ARIEL GRINBERG

que está formado por cinco hermanos y dos amigos. Como ellos mismos dijeron al lanzar su último disco, "Correntada plantea un recorrido por diferentes emociones e historias trasladadas a la música como canal de transformación"

mo canal de transformación". Sebastián y Santiago Andersen, charlaron con Clarfin sobre este momento tan especial en la trayectoria del conjunto, que hace muchos años se instaló en Buenos Aires y ahora tiene su centro de operaciones en las famosas salas de ensayos de Saldías.

-¿Cuáles son ventajas o desventajas de trabajar con hermanos? Sebastián: -No digo que no sea complejo, porque tiene su nivel de complejidad, pero la verdad es que internamente es una ventaja porque hay una confianza profunda. Nos educaron así, nuestros viejos tienen muy buenas relaciones con sus hermanos, y somos muy familieros, de juntarnos con primos. Eso ya venía en el set.

Lo más complejo al principio era no extrapolar a la banda la dinámica del vínculo que había en casa. Tuvimos que hacer ese reordenamiento y permitir que cada uno encuentre su lugar, más allá de tocar su instrumento.

Años atrás, El Plan de la Mariposa se la jugó y apostó a viajar a Europa para tocar en otros países, incluso ante públicos de otros idiomas. "Primero-dice Sebastián-había hecho un viaje en plan mochilero, donde toqué con dos amigos en formato acústico y callejero en Italia, pero en 2017 arrancamos los primeros shows con toda la banda en Holanda, donde hay muchos centros culturales".

-Tras la pandemia, cuando volvieron a tocar en vivo, ¿notaron que tenían más público?

Santiago: -Sí, fue un quiebre. Crecimos mucho después de la pandemia.

Sebastián: -Antes de la pandemia habiamos hecho un Teatro Flores y después de la pandemia hicimos un Obras. La pandemia nos agarró viviendo todos juntos, que era un poco la dinámica que traíamos hacía 8-9 años en diferentes casas alquiladas en Once, Caballito y Congreso. Vivir juntos era la manera de sostener el proyecto y poder dedicarnos.

 -León Gieco habló maravillas de ustedes.

Sebastián: Si. Es el compositor que atraviesa mucho a la generación de nuestros padres y tíos, porque sus canciones siempre estuvieron presentes en celebraciones y fiestas de cumpleaños. Santiago: El cassette de Pensar en nada sonaba en la camioneta F-100 del viejo y es de los primeros recuerdos musicales.

Sebastián: -Con León pudimos charlar un rato. Tiene muchas cosas que nos identifican, desde la forma de pensar, ser del interior del país y estar vinculado con la tierra y la naturaleza. ■

#### Horóscopo

#### ARIES

Gana prestigio, ocupa un rol de liderazgo en las actividades grupales. Desarrolle sus planes y encontrará el apoyo de colegas.

#### TAURO

Profundiza los vinculos de amistad y satisface necesidades propias. Los temas laborales avanzan y disfruta a pleno los logros

#### GÉMINIS

Encuentra apoyo en decisiones ajenas y estimula sus empresas. Los nuevos planes evidencian diferencias que tendrá que evaluar.

#### CÁNCER

El reconocimiento de colegas lo ayuda a ubicarse y actuar. Recibe la aprobación de sus colegas y comienza a tomar decisiones.

#### LEO

Hace recorridos diferentes y establece consignas apropiadas. La creatividad ilumina la realidad y la hace más comprensible.

#### VIRGO

Oportunidad para dar un salto cualitativo a la hora de negociar. Etapa propicia para concretar proyectos, organiza la acción.

#### LIBRA

Accede a nuevas oportunidades y pone en acción sus ideas. Tiempo óptimo para intercambiar consignas y progresar en sus planes.

#### ESCORPIO

Elija con cautela y observe las diferencias del entorno. Las nuevas consignas son alentadoras, realiza el cambio que necesita.

#### SAGITARIO

Un colega lo ayuda a organizarse e impulsar planes personales. Referencias que renuevan su esperanza, cambia el hori-

#### CAPRICORNIO

Oportunidad para realizar nuevos vínculos en el terreno comercial. Impulsa propuestas y afianza la capacidad de comunicación

#### ACUARIO

Resuelve trámites pendientes, la competencia lo beneficia. Se ubica en un lugar de privilegio y sus socios aceptan propuestas.

#### PISCIS

El trabajo gana en ejecutividad, dirige ambiciones hacia objetivos trascendentes. Momento de abandonar dudas recurrentes.

### A una clínica de neurorehabilitación

# Trasladan a Jorge Lanata

Internado desde el 14 de junio, el periodista Jorge Lanata será trasladado este viernes desde el Hospital Italiano a la clínica de neurehabilitación Santa Catalina.

Así se lo confirmaron a Clarín fuentes de su entorno, para que el conductor pueda continuar con su proceso de recuperación, luego de haber sufrido un leve infarto en un estudio médico programado que lo mantuvo bajo cuidados intensivos. También trascendió ayer un último parte médico del Hospital Ita-

liano, fechado el lunes, informando que Lanata continuaba internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde el 14 de junio, con traqueotomía, soporte ventilatorio invasivo nocturno y en proceso de rehabilitación.

También apuntan que, "desde lo neurológico (el paciente) continua con encefalopatía expresada con delirio y desorientación", pero "en contexto de estabilidad clínica". "En contexto de esa estabilidad, se considera traslado a centro de neuro-



El conductor. Con "estabilidad"

rehabilitación para continuar con su evolución. En base a los requerimientos, el equipo médico del Hospital Italiano recomendaba dos lugares para para la terapia de recuperación: la Clínica de internación Aguda en Rehabilitación y Cirugía (CIAREL) y el otro lado la Clínica Santa Catalina (sede Catamarca), donde será llevado Lanata.

El documento médico tiene las firmas al pie de página de Nicolás Ciarrocchi, coordinador de Terapia Intensiva, y de Sergio Giannasi, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva, ambos profesionales del Italiano que dieron la aprobación para el traslado. ■



OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 09/09/2024 AL 15/09/2024 Ó HASTA AGOTAR STOCK DE 11.000 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. REVISTA + GUÍA ESCOLAR + BOTELLITA + BOLITA + SOGA DE MAGIA \$ 2.300. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$300. (\*) ORIGEN ARGENTINA. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. (UIT: 30-50012415-2 PIEDRÁS 1743, C.A.B.A

clarin#ramiro.correla.martins@or

CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Clasificados

# Clasificados





52

DEPARTAMENTOS RECOLETA 2amb lum c/mueb Temp Trad \$470.000+exp 1550502908

clasificados.clarin.com

CABALLITO FLORES P. CENTENARIO P. CHACABUCO VILLA CRESPO



**DEPARTAMENTOS** 

GILGES

UN CRÉDITO PORQUE QUERÉS UNA CASA?

**RUBRO 14** 

OFRECIDO ALQUILER **DEPARTAMENTOS** 

P.CHACABUCO 3amb ampl 80 m2 s/piso fte bcón coc bflo cpto lav (espacio cochera) subte \$600.000 s/Av piso 8 Dueño 15.5572-2606

RO9 NEGOCIOSYFONDOS

VENTA

Countries & **Urbanizaciones** 

LOS DOMINGOS EN

Clasificados

Autos clasificados.clarin.com



R16 \ 4x4, PICK UPS, VANS, UTILITARIOS YOTROS

HONDA TOYOTA Ray 4 12 automát 4x2 Urg u\$s13.000 titular 11-3186-8686

Servicio Técnico con turnos

9 11 26532903 www.hondapilar.com.

Second Employer

clasificados.clarin.com

R24 EMPLEADOS

Subi tu curriculum a

R30 ELECTRÓNICOS, MECÁNICOS Y OTROS

R32 PROFESIONALES

INGENIERO JEFE TALLER Z/GRAL RODRIGUEZ Cto.1155867328(solo

R34 PERSONAL AUXILIAR DE CASAS Y OTROS

DOMESTICA cam 500m (553750)(2

CHOFER para CAMION Todos los re-gistros Prefer viva CABA Lerma 347 CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio Corsa Voyague Prisma II.64033783 CHOFER Ag de remis t/dia excel rec zona San Martin 4753 7879

CHOFER taxi a/c 1134388185 wsp

Clarin Clasificados

**EL VALOR** DE LA PALABRA.

R37 OFICIOS Y OCUPACIONES VARIAS

AYUDANTE de Carpinteria de mue-ble: Tilcara 3022

COCINERO y AYUDANTE de COCINA c/exper. Enviar CV 114423-7439

REPOSITOR c/exp. Z/Av Paseo Co ion San Telmo, WSP 1159193999

SEÑORITA p/DTO PRIV z/Microctro 21 a 30añ Bna pres 11-28479971

SOLDADOR (mig) y AYUDANTE para reparación de flantas pesadas. En-viar CV a 11-5612-9252. Presen-tarse en Argentina 4350 La Tabla-da, entre Olleros y Gascón

SOLDADOR ARMADOR Z/GRALRO-DRIGUEZ Cto.1155867328(solo

ZAPATERO cortador 1153164692

Subi tu curriculum a www.empleos.clarin.com

clasificados.clarin.com **ENCONTRÁTU NUEVO HOGAR** 



Inmuebles



## Cómo publicar en Clarín Clasificados

Para publicar acercate a cualquier receptoria de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio

www.clasificados.clarin.com/receptorias

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del p

0810 222 8476

#### RECEPTORÍA VIRTUAL

Registrate y publică tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Clasificados 53

# Servicios

clasificados.clarin.com

R41 CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO

SEGUÍ BUSCANDO

TUS AVISOS EN

R44 PROFESIONALES Y EMPLEADOS VARIOS

LEGALES

R47 SALUDYBELLEZA

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo

CUIDADO DE PERSONAS

MESOTERAPIA 51979018 s.martin MESOTERAPIA Noelia 1550271450 SEÑORA Eda 32añ 11-6115-8466

R55 ASTROLOGÍA Y TAROT, TERAPIAS ALTERNATIVAS

ASTROLOGIA Y TAROT

AMARRE VUDU TODO LO PUEDE Retornos Inmediatos 1164684740 AYUDA EN HORAS 11-3878-9723

¡Volvió el más grande! JAIME DEL RIO



GRACIAS x haberme escuchado, San la Muerte Te quiero mucho K.G. GRACIAS SAN EXPEDITO! MARCE

R70

MAQUINAS Y OTROS MATERIALES PARA INDUSTRIAS Y NEGOCIOS

VENTA

Countries & Urbanizaciones

Clasificados



FACIL - En sólo 3 horas Ø11-3476-2677 www.DuchaFacil.com.ar



# C Legales

R76 DUDICIALES

Expte nº: 1-12040-14. Resolución nro: 167, Avellaneda, 23 de julio de 2014. el Municipio dispone: Sancionar a VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. CUIT 30-50401884-5, con multa de PESOS CUA ARGUENTOS MIL (\$400,000.) por haber incurrido en infracción al 4°, 8°, 10° bis, 37, 38, 40 y 40 bis de la Ley 24,240, Fdo: Ing. Jorge H Ferraresi- Intendente Municipal, Municipalidad de Avellaneda.

# clasificados.clarin.com **ENCONTRÁ TU PRÓXIMO 0km**



**Autos** 

CLARIN - MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 54 **Pasatiempos** 

Claringrilla № 20.223 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Louis Bromfield.

|    | <br>27.075 |      | 50000 | 5.7.0000 |
|----|------------|------|-------|----------|
| 1  |            |      |       |          |
| 2  |            |      |       |          |
| 3  |            |      |       |          |
| 4  |            |      |       |          |
| 5  |            |      |       |          |
| 6  |            |      |       |          |
| 7  |            |      |       |          |
| 8  |            |      |       |          |
| 9  |            |      |       |          |
| 10 |            | i si | arin  | #re      |
| 11 |            |      |       |          |
| 12 |            |      |       |          |
| 13 |            |      |       |          |
| 14 |            |      |       |          |
| 15 |            |      |       |          |
| 16 |            |      |       |          |
| 17 |            |      |       |          |
| 18 |            |      |       |          |
| 19 |            |      |       |          |
|    |            |      |       |          |

#### Definiciones

1 ⊳ Fig. Que llama la atención exageradamente, vistoso; 12 » Herir a uno en su dignidad, de palabra o con alguna acción; 3 ► Hacer diligencias para el logro de un negocio o de un deseo cualquiera: **4** ► Vasija portátil a propósito para echar agua a las plantas; **5** ► Lívido, especialmente tratándose del color de la cara, de una herida, etc.; 6 ⊳ Ciudad situada al norte de Francia y capital del departamento Hauts-de-Seine, junto al río Sena; **7** ► Cir. Bisturí de mango fijo, usado generalmente en las disecciones; 8 » El que narra, cuenta o relata algo; 9» Fruto semeiante a la zarzamora, de sabor agridulce muy agradable; 10 ► Reconocer y computar los votos que para una elección se han dado secretamente; 11 » Engrosado, fortalecido; 12 » Pasta ali-menticia de harina de trigo dispuesta en canutos largos; 13 » Sujetar con grilletes a un prisionero; 14 » Fig. Enérgico, activo, diligente; 15 » Hecho en figura de botín; 16 » Mat. Separar por medio del cálculo una incógnita de las otras cantidades que la acompañan en una ecuación; 17 ⊳ Jugador de la línea de ataque de un equipo deportivo; 18 ⊳ (Cama -) Dep. Lona sujeta con muelles sobre la que se salta y se hacen ejercicios gimnásticos; 19 » Glóbu-

## Las palabras se forman con las siguientes silabas a - a - a - bo - bue - ca - ca - cal - ci - co - co - cru - de

- de - des - di - do - do - do - dor - e - en - es - es - for - fram - ga - ges - gra - gri - jar - lan - lás - leu - lla -llar - lo - ma - ma - mi - mo - na - ná - nán - nar pe - pe - ra - ra - re - re - ro - rra - rre - rrón - sa - ta -tar - te - te - ti - ti - ti - ti - to - viar - vo - za.

Sudoku
Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacios con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

|  | Bá | S | ico |  |  |
|--|----|---|-----|--|--|
|--|----|---|-----|--|--|

|   |   |   | 5 |   |   | 6 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |   |   | 4 | 8 | 9 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 7 |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
|   | 6 |   |   |   |   | 4 |   |   |
| 2 |   | 5 |   | 1 |   | 3 |   |   |
|   |   |   | 1 |   |   | 8 |   |   |
| 1 |   |   |   |   | 3 |   |   | 6 |
| 3 | 2 |   |   | 4 | 5 |   | 7 |   |

|   | 2 | 1 |   |   | 9 | 6 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 5 |   |   |   |   | 2 |
|   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |
|   |   |   | 7 |   |   | 9 |   | 5 |
|   | 3 | 6 |   |   |   |   |   |   |
| 1 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |
| 4 |   |   |   | 6 |   |   | 9 |   |
| 7 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |
| 5 |   |   | 1 |   | 8 |   | 6 |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| CANTAR<br>ENTONANDO<br>FUGACES.<br>PASAJERAS | 7                 | MUY<br>QUERIDO<br>REALTIVO<br>AL ICONO | <b>7</b>                                    | TEMPESTAD<br>DE<br>TRUENOS             | 7                         | CRUDAD<br>DE ITALIA<br>FERTILIZA<br>LA TIERRA | <b>₽</b>                                |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| L.                                           |                   | +                                      |                                             |                                        |                           | ¥                                             |                                         |
| CHUDAD<br>DE PERU<br>BANALES<br>TRIVIALES    | *                 |                                        |                                             | RIO DE<br>SIBERIA<br>PAÍS DE<br>EUROPA | *                         |                                               |                                         |
| APUNTAN,<br>ESCRIBEN<br>PREFIJO<br>TAES      | <b>*</b>          |                                        |                                             |                                        |                           |                                               | TOTALMEN-<br>TE BIEFTO<br>PARA<br>ALIGO |
| 4                                            |                   |                                        | EL PRIMER<br>HOMBRE<br>CETACEOS<br>ROBUSTOS | <b>→</b>                               |                           |                                               | *                                       |
| MIDİGENIA<br>DE NUEVA<br>ZELAMDA             | RABO<br>AVALANCHA | *                                      | +                                           |                                        |                           | ROTURAR<br>LA TIERRA                          |                                         |
| L.                                           | +                 |                                        |                                             |                                        | PLATA<br>EPOCA<br>PERIODO | <b>→</b> ¥                                    |                                         |
| ESCAPE<br>DE BAS                             |                   | SE DESPLO-<br>MARA<br>CONSO-<br>NANTE  | *                                           |                                        | ¥                         |                                               |                                         |
| L <sub>*</sub>                               |                   | +                                      |                                             | SIMBOLO<br>DEL<br>RADIAN               | *                         |                                               |                                         |
| DEDVER-<br>GOENZA                            | +                 |                                        |                                             |                                        |                           |                                               |                                         |

### **Soluciones**

| 6 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| В | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 9 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 |
| 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 |

| Av | anz | ade | 0 |   |   |   |   |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 4  | 1   | 5   | 6 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 |
| 8  | 9   | 2   | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 6  | 3   | 7   | 9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 5  | 4   | 9   | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 1 |
| 3  | 2   | 8   | 1 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 |
| 7  | 6   | 1   | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 1  | 5   | 4   | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 8 |
| 9  | 8   | 6   | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| 2  | 7   | 3   | 8 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 |

#### Claringrilla Nº 20.222

La soledad es también un homena prójimo. Mario Benedetti. Escritor

| _  |   | V. |   |   | W  |   |     |   |   |
|----|---|----|---|---|----|---|-----|---|---|
| 1  | A | L  | A | 1 | N  | 1 |     |   |   |
| 2  | C | A  | N | C | н  | A | 0.  |   |   |
| 3  | 1 | 5  | A | D | 0  | R | A   |   |   |
| 4  | C | 0  | L | 1 | M  | E | Ñ   | 0 |   |
| 5  | C | L  | E | M | E  | N | C   | 1 | A |
| 6  | R | E  | н | U | N  | D | 1   | D | 0 |
| 7  | A | D  | E | L | A  | N | T   | A | R |
| 8  | М | A  | N | Ε | 1  | A | 8   | L | E |
| 9  | A | D  | 0 | C | Ε  | N | A   | D | 0 |
| 10 | Y | E  | R | В | A  | T | E   | R | 0 |
| 11 | A | s  | T | 1 | L  | L | E   | R | 0 |
| 12 | A | Т  | R | 0 | P. | E | L   | L | 0 |
| 13 | L | A  | Z | A | R  | 1 | L   | L | 0 |
| 14 | 1 | м  | p | R | Ó  | ٧ | 1   | D | 0 |
| 15 | A | В  | R | 0 | 3  | 1 | L   | L | 0 |
| 16 | 5 | 1  | Q | U | 1  | E | R   | A |   |
| 17 | R | Ė  | G | 1 | М  | E | N   |   |   |
| 18 | A | N  | U | R | 0  | S | 100 |   |   |
| 19 | E | U  | R | 0 |    |   | 28  |   |   |

Horizontales. Efimeras, Ica, Obi, anodinos, anotan, tri-, Adán, cola, maorí, Ag, caerá, fuga, rad, descaro. Verticales. Afinar, alud, icónico, ge, amado, orcas, Italia, tronada, era, abona, arar, Asís, negado.



### Precio de los opcionales

Cicina no-casa \$ 9,09(30) - Magnetia Lockad \$ 9,09(30) - Genicos \$ 2,30(30) - Revista ñ \$ 2,50(30) - Arquitectura \$ 2,30(30) - ELLE \$ 5,00(30) - Prescolar Genica \$ 3,50(30) - Relanzamiento Cocina en Casa N° 1 \$ 11,099(30) - Autos de Colección \$ 3,99(30) - Relanzamiento Diorina a Asombrosos \$ 5,59(9)(30) - Autos de Lockad \$ 4,00(30) - ELLE Cocessión \$ 2,50(30) - Relanzamiento Diorina \$ 4,00(30) - ELLE Cocessión \$ 2,50(30) - Relanzamiento Diorica in $ 7,999,90,-

### Edición del día

Edición de 64 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capital del Señor, Empalme Lobos, La Pattal, Lobos, Lagány Zárata: Edición de 56 pilos, Empalme Lobos, La Pattal, Lobos, Lagány Calinat: Edición de 56 pilos para de la Pattal Argentína. El precio de tapas esis mecango de envío para Capital Federal, Clam Boernos Aires y La Patta. Para el resto del país el precio de tapa es con nocargo. DIRECCIONES A Tro difico Ciditad in Agrentino S. A Registro de la pro-piedad intelectual m-4296205. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras TA3 (1140), Capital Fac-4309-7200, Impresión y Circulación: Z pita 320 (1285), Capital Tel: 4309-7800. Fac 4309-7810. Publicidad: Ta-cuari 1846 (139). Capital Tel: 4349-777 Fac Publicidad: 4349-7704/7730. Fac Clasificados: 4348-7702.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

# clasificados.clarin.com

"Nadie ha vuelto a hablar sobre las prepagas

CARTAS AL PAIS

## "El legado de Sarmiento sigue vigente"

Hoy se cumplen el 136° del falle cimiento de Domingo Faustino Sarmiento y queremos recordar lo por su legado vigente, "... la lu-cha..." tal como expresa la letra del Himno creado en su honor. Más allá de su controvertida personalidad, es innegable que su palabra, sus decisiones y sus acciones fueron el motor de la transformación de la realidad de su época. Una realidad que des de muy niño le fue adversa, pero que se empeñó en convertirla, en transformarla para que en el futuro fuera promisoria para todos los habitantes de nuestra Patria.

Para él todo partía de la educa-ción como factor de progreso y camino hacia la libertad, el pro greso y el ascenso social. Trabajó siempre para concretar en el país innovaciones tecnológicas, que

lo habían sorprendido en sus viajes, principalmente por Europa y Estados Unidos. (1845-1848) Allí fue testigo de los avances del progreso, y soñó en traer esa realidad al país. Se propuso dicha tarea de la mano de los científicos y de los ingenieros. Para él, personalidades de la talla de Benjamin Franklin, Charles Darwin o Samuel Morse eran ejemplos a imitar. El 24 de octubre de 1871 el presidente Domingo Faustino Sarmiento, inauguraba oficialmente el Observatorio Nacional Argentino. En 1872 y en una dependencia del observatorio, y también a instancias de Sarmiento, se instalaba la Oficina Meteorológica Argentina. Fue la



primera en América del Sur y la tercera en el mundo, detrás de Hungría y Estados Unidos.

Sarmiento siempre fiel a su idea de que había que "educar al soberano..." para promover cambios, procurando el progreso económico, y así modelar una nueva sociedad, más libre y más justa. Este legado de Sarmiento sigue vigente

El juez Lijo y la "obstinación de quienes lo proponen"

ción de quienes lo proponen.

Resulta llamativa la insistencia en la pos-

tulación del juez Lijo, así como la obstina-

Sólo ha cosechado antecedentes dudo-

sos y descalificaciones de diversas asocia-

ciones, sumado a su lamentable paso por

Es inevitable preguntarse por qué el Go-

bierno persiste en esta propuesta, generan-

do interrogantes y desconfianza, especial-

mente quienes prometieron combatir "la

Por el bien de la República, es urgente po-

ner fin a esta candidatura y proponer a una

personalidad indiscutible, de prestigio y

Maria Claudia Pettinari / PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO SARMIENTINO DE SANTA FE / mariaclaudiapettinari@gmail.com

#### La información pública, y lo "público y lo privado"

El Presidente limitó por decreto 780/24 el acceso a la información pública. Según este decreto, el Estado no está obligado a proveer datos sobre el ámbito privado de un funcionario, especialmente en el área doméstica dejando librado al funcionario la idea subjetiva de que es público y que es privado.

Por ejemplo, respecto a los perros del Presidente que residen en un espacio público, la quinta presidencial de Olivos, la información de cuánto costó la "vivienda", especialmente construida para ellos, cuánto se gasta en cuidados. veterinario, paseadores, comida, etc , es información privada en tanto y en cuanto el Presidente lo pague de su bolsillo. ¿Es así? ¿Lo paga de su bolsillo?

Si no es así y parte de los impuestos ciudadanos van dirigidos a cuestiones priva-das del Presidente, los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto y en qué se gasta su dinero y así exigir que se lo pague el funcionario mismo.

Si el Presidente reúne amigos para su diversión, lo que se gaste en entretenerlos no debemos pagarlo nosotros. Siempre me pregunté cuánto costó la famosa e imprudente "fiesta de Olivos" ¿Y los aviones fletados para llevar los periódicos que quería leer la Presidenta? Ya sabemos quien los pagó

Los funcionarios creen que pueden disponer de nuestros dineros para sus cuestiones privadas además de las de gobierno.

No es así, señores. Lo privado, páguense lo de su bolsillo.

Alicia I. Halberstein

aliciaihalb@aol.com

## indebidos de las prepagas, no ha vuelto a hablar de ello.

¿No se da cuenta de los aumentos que siguen mes a mes? ¿Tampoco controla si la "devolución" que en su momento hicieron fue la que correspondía (y quizás aún corres-

El señor ministro de economía, luego de aquella pública protesta sobre los aumentos

Recuerdo que el señor Belocopitt se quejaba en aquel entonces de que las prepagas per-dían dinero, mientras en El Tigre construía una nueva clínica

Néstor Á. Corona

#### Dice que "no se trata el presupuesto para los trenes"

El presupuesto asignado, después de varias décadas (más de 5 ), para electrificar la línea de pasajeros del tren San Martín (Retiro-Pilar), el actual jefe de Gabinete, nuevamente deja sin efecto dicho presupuesto para ser asignado para otros fines.

Todas las veces que se lo quiso electrificar, y quienes viajan de manera frecuentemente en dicha línea de tren, se frustran e indignan por los distintos gobiernos de turno, tan-to en la época de las vacas gordas, como en

la época de las vacas flacas. Por lo menos, cuando se renovó con los actuales vagones y locomotoras diésel. podrían incorporar muchas más formacio

Las autoridades pertinentes, en ese momento en que iban a incorporar las actuales formaciones dijeron que la frecuencia de lunes viernes iban a pasar cada 10 minutos desde las 7 a las 21 horas, cosa que desde hace más de 3 años actualmente no

Lo que sí sucede y es muy preocupante, es que frecuentemente hay formaciones que quedan fuera de servicio y tienen proemas de falta repuestos.

Quienes se levantan temprano, ven por televisión o escuchan por la radio, o en redes sociales, que dicen de esta línea de tren, que "tiene inconvenientes".

¿Los usuarios frecuentes, cuánto tiempo vamos a esperar que lo que se promete, se cumpla?.

Como decía un clásico griego: "Entre gente de honor, la palabra vale".

Antonio Sforzin

asasforzin@vahoo.com

Correo: Tacuari 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319
Email: cartasalpais@clarin.com
Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarin se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarias y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.

casta".

honorabilidad.

**Enrique Vidal Bazterrica** 



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA













12° 1











Correo Argentin Franquici a pagar



#### ACTUALIZADAS Por Maitena



#### **Pasiones Argentinas**

## Los bizcochuelos de Doña Petrona

María Inés Krimer Escritora

bueno e interesante que se publica". Ella prueba la mezcla. La parte más rica se adhiere a la pared del recipiente. Al otro día ella va la biblioteca, un edificio con pisos de mármol. Pide Un cuarto propio, de Virginia Woolf. La bibliotecaria consulta su ficha, anota el nombre del libro, sube una escalera y se detiene en el estante "Europeos". Baja y le entrega una edición de bolsillo. Ella abre en cualquier hoja: "Cuando leemos sobre una bruja que fue sumergida en el agua, sobre

una mujer poseída por los los demonios, sobre una mujer que vende hierbas pienso que estamos en la pista de una novelista perdida, una poeta silenciada, una Jane Austen enmudecida y sin gloria, que desperdició su inteligencia en los páramos o que marchaba desquiciada por los caminos, enloquecida por la tortura a la que la sometía su talento".

Ella no quiere desperdiciar su talento. Pide prestado el libro. Vuelve caminando. La calle está a oscuras y mira a través de las ventanas imaginando la vida que hay detrás de esas paredes, las historias que esperan para ser contadas. Cuando llega a la casa la madre está preparando una lengua a la vinagreta y le pide ayuda para sostenerla sobre la llama para sacarle la piel blanca. Ella la aprieta fuerte con los dedos para que la carne no se resbale. La madre dice que, según Doña Petrona, se tiene que cocinar tres horas. La lonja de piel blanca empieza a despegarse.

Durante dias ella lee Un cuarto propio.

Durante días ella lee Un cuarto propio. Piensa en la fábula que e inventó Virginia Woolf sobre la hermana de Shakespeare. Aunque estaba tan dotada como su famoso hermano, por el sólo hecho de ser mujer había sido privada de la educación y el mundo que fueron, en cambio, otorgados al gran genio. Ella tiene muchos problemas por resolver. El cuarto propio lo puede armar en el galponcito del fondo. Pero, ¿de qué va a vivir? No tiene una tía rica, como Virginia. Además, está el tiempo que le llevará casarse, tener hijos y vigilar que el bizcochuelo tenga la altura necesaria.

CRIST

Maestro YO, MATÍAS Por Sendra



a madre le enseña a hacer un biz-

cochuelo. Ella bate las yemas y el

azúcar hasta que la preparación

queda amarilla; le agrega la hari-

na, siempre con movimientos envolventes. Añade la ralladura de limón y por último las claras batidas a nieve. "Des-

pacio, si no se aplasta", dice la madre. A ella los bizcochuelos le salían altísimos conside-

rando que usaba ocho huevos y no los doce que indicaba la receta. Sobre la mesa de la co-

cina estaba el libro de Doña Petrona. La madre lo consultaba todo el tiempo. En la pri-

mera hoja hay una foto de la autora con el co-

llar de perlas; en la segunda, anotaciones ma-

nuscritas y más adelante, consejos para organizar el trabajo de la casa: "Si se pone agua

a hervir no es necesario estar parada al lado, pues con ello no se adelanta nada. Mientras

el asado está en el horno, se preparan las ver-

duras, la salsa y se pone la mesa. Al dejar la cacerola desocupada se llenará de agua, pues eso facilitará el lavado. Mientras se seca la

pintura de las uñas podemos leer algo de lo









TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

